

Austria, la revelación Ganó su grupo de la Eurocopa por delante de dos potencias, Francia y Países Bajos. P.43



Nace una
estrella
En Hollywood, Glen Powell
ya es considerado
el sucesor de
Tom Cruise.
P.46

Miércoles 26 de junio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.223, PRECIO: \$1.900,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

# El Gobierno cedió en privatizaciones para aprobar la Ley Bases

Aerolíneas Argentinas, Correo y los medios públicos quedaron afuera.

Luego de intensas negociaciones, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, tanto para la Ley Bases como para el paquete fiscal. Para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista, debió postergar una parte de las

privatizaciones, y sólo conformarse con las de AySA, Enarsa y Belgrano Cargas, entre otras. La sesión especial para aprobar las leyes está convocada para mañana a las 12. Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron con los bloques para impulsar la aprobación. P.3

El dólar blue sigue para arriba: cerró a \$ 1.365

Subió \$35 en un día y volvió a alcanzar un nuevo récord histórico, empujado por la incertidumbre política. **P.6** 

Paquete fiscal Acordaron restituir Ganancias y Bienes Personales.



### La estocada de Lautaro al final destrabó un partido duro y Argentina ya se clasificó

Los campeones del mundo tuvieron que sufrir ante Chile en una calurosa noche en Nueva Jersey. La Selección dominó hasta la mitad del segundo tiempo, pero no pudo concretar sus chances de gol. Y después, el equipo de Gareca lo comprometió en un par de ataques, donde nuevamente apareció la jerarquía de Dibu Martínez. Cuando apenas faltaban tres minutos y luego de un córner, Lautaro Martínez volvió a definir: 1-0 para Argentina y pasaje directo a los cuartos de final de la Copa América. El despliegue de Rodrigo De Paul estuvo entre los puntos salientes de la Selección donde Messi, con molestias en el aductor derecho, no pudo rendir en la plenitud. Canadá, que le ganó 1-0 a Perú bajo un agobiante clima en Kansas, se acomodó en el segundo puesto del Grupo A. P.38

### Trece días sin Loan: para el fiscal general "todos son sospechosos"

El jefe de fiscales de Corrientes, César Sotelo, dijo que "se hizo todo mal desde un primer momento" y agregó: "Para mí son todos sospechosos los que estaban en el almuerzo. Es una sensación personal de acuerdo a todo lo que vi". Apuntó a las pruebas plantadas por algunos de los acusados y afirmó que espera ver los cruces telefónicos. Confirmó que había una denuncia de abuso contra el ex comisario detenido. P.30

### El robo de cables provocó el choque de trenes en Palermo

Según la Junta de Seguridad en el Transporte, la falta de esas piezas dañó el sistema de señalamiento y facilitó el incidente del 10 de mayo, cuando una formación de pasajeros que iba de la estación Palermo a Cabred chocó a otra que estaba detenida sobre las vías, en el puente sobre la avenida Figueroa Alcorta, y dejó más de 90 heridos. El 13 de junio el Gobierno declaró la "emergencia ferroviaria". P.33

### En Israel, la Corte anuló la eximición militar para los ultraortodoxos

En un fallo histórico, el Tribunal ordenó que deban servir en el Ejército. Argumentó que no existe base legal para excluirlos de esa obligación, y que si no cumplen el servicio militar, tampoco recibirán subvenciones. El sector es aliado de Netanyahu y se resiste a la medida. Si abandona el gobierno, como prometió, el premier debería llamar a elecciones anticipadas. P.24 Sumario CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

### Los medios, el enemigo común de Pedro Sánchez y Putin





Gonzalo Abascal gabascal@clarin.com



ara empezar, dos datos a los que no se podría calificar como de "furiosa actualidad". El primero, del año 1621, momento en que el gobierno holandés prohibió a los periódicos hablar de política o criticar a las autoridades.

El segundo de 1622, cuando en Inglaterra el monarca suprimió el primer periódico de ese país, el Weekly News.

La producción, circulación y consumo de información escrita no había empezado mucho antes: en 1605 se había publicado en Estrasburgo el primer semanario impreso regularmente.

El repaso lo ofrece el libro "Extra Extra. How Newspapers Shaped American Life" (Cómo los diarios definieron la vida de los norteamericanos), y confirma que la vocación de los gobiernos de controlar a los medios no son una novedad.

Pasaron cuatro siglos y las cosas parecen no haber cambiado demasiado.

Esta semana Pedro Sánchez propuso en España un "plan de regeneración democrática" cuyo eje central es el control de los contenidos informativos que allí circulan. El jefe de Gobierno lo justificó así: "He sido una víctima más, no la única, de una estrategia fríamente planificada, y de una maquinaria del fango muy engrasada, donde se pueden incorporar muchos pseudomedios de comunicación, que yo me niego a llamar medio de comunicación, porque son digitales, son páginas webs que lo único que hacen es propagar ese fango, esos bulos, esa desinformación...".

El aire de familia, al menos en las intenciones, con el discurso generado durante el gobierno de Cristina Kirchner resulta innegable. La apelación a "la defensa de la democracia" y la victimización personal son un cliché reconocible. No es casual, tampoco, que la iniciativa aparezca con su administración cuestionada y luego de que el Partido Socialista perdiera las elecciones

para el Parlamento Europeo. Y, por supuesto, "la maquinaria del fango" siempre es de la oposición. Nunca propia.

Vale preguntarse, ¿es cierto que en la web y en las redes sociales circulan noticias falsas? Claro que sí. También lo es que esa información tiene muchas veces una intencionalidad política.

#### El jefe de Gobierno español se describió como víctima de una "maquinaria del fango".

Pero cualquier gesto de intervención se acerca peligrosamente a la tentación, disfrazada de buenas intenciones, de limitar la distribución del discurso crítico.

El segundo caso lo llevó adelante Vladimir Putin, cuyo gobierno anunció este martes que bloqueará el acceso en Rusia a 81 medios de países de la Unión Europea.

¿El motivo? Una represalia por las restricciones impuestas por la UE a medios rusos, acusados de ser un "instrumento" de apoyo a la ofensiva en Ucrania.

Entre los contenidos prohibidos en Rusia aparecen los diarios españoles El Mundo y El País, la revista alemana Der Spiegel, la cadena italiana RAI y los franceses Le Monde y Libération.

¿Desde dónde pensar, entonces, la idea de la libertad de prensa? La respuesta histórica la aportó el juez Brennan en el fallo del caso Sullivan vs. The New York Times en 1964. "Debemos analizar este caso partiendo de una profunda adhesión al principio de que la discusión sobre los asuntos públicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios públicos".

Es decir: discutir, responder e incluso enjuiciar. Pero nunca prohibir.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

**Vladimir Putin** Presidente de Rusia



#### Represalias

Prohibió la emisión y el acceso desde su territorio por Internet a 81 importantes medios de comunicación europeos, entre ellos, varios de Francia, Italia, España y Alemania. Contra la libertad de prensa, argumentó que "difunden sistemáticamente información no fidedigna" sobre la guerra con Ucrania. El Mundo

#### Eduardo Belliboni

Piquetero

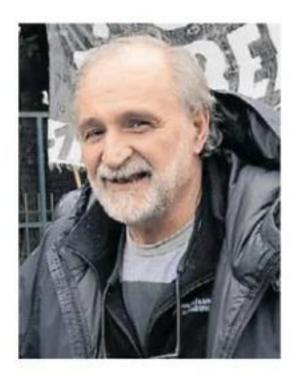

#### Poco convincente

Declaró ante el juez Casanello, pero si bien negó la existencia de una extorsión a los beneficiarios de planes sociales, al señalar que los aportes eran "voluntarios". Pero se negó a responder sobre las facturas apócrifas y el desvío de fondos. Dijo que responderá por escrito por tratarse de un tema "muy técnico". El País

María Rosa Lojo Escritora y académica

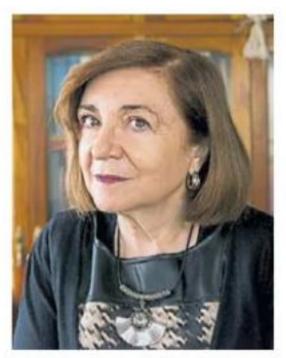

Un relato sobre el Diez Su obra "Cuerpos resplandecentes" irrumpió en el 2007 y ahora será reeditada. Aborda la creencia en los santos populares. Autora de tres betsellers, "Historias ocultas en la Recoleta". "Así los trata la muerte", "Amores insólitos de nuestra historia", cree que Maradona cumple las condiciones de santo popular. Spot

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



#### CRUCIGRAMA

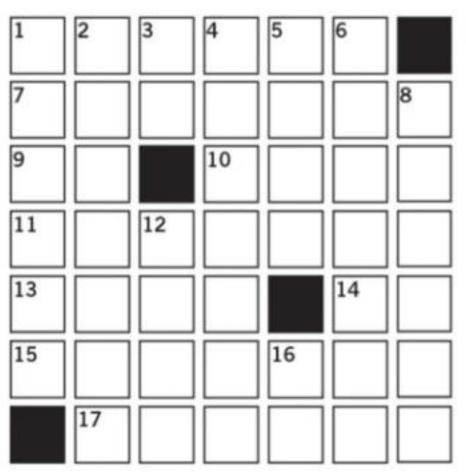

 Agujero que queda en las paredes al sacar las agujas de los tapiales.
 Reparas el casco de una embarcación.
 Sufijo de alcoholes. 10. Sobrenombre que se da a una persona por una cualidad suya. 11. Elemento químico usado en la industria del vidrio. 13. Labrar la tierra. 14. Símbolo del erbio. 15. Cantaré rap. 17. Persona que tiene parecido con otra hasta el punto de poder ser confundida con ella.

#### Verticales

 Perseguir a una persona sin tregua.
 Argentinismo: coloquialmente, sombrero de copa alta y cilíndrica, y alas abarquilladas. Antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Individuos de un grupo étnico mayoritario en Camboya.
 Fruto de la anona. 6. Palpitara. 8. Síncopa de señores. 12. Trago de bebida. 16. Perezoso de tres dedos.

Horizontales 1. Agujal. 7. Carenas. 9. -ol. 10. Mote. 11. Selenio. 13. Arar. 14. Er. 15. Rapearé. 17. Sosias. Verticales: 1. Acosar. 2. Galeras. 3. Ur. 4. Jemeres. 5. Anón. Latiera. 8. Seores. 12. Lapo. 16. Aí.

CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 Tema Del Día

#### Milei, cerca de tener sus primeras leyes



Debate. Legisladores de diferentes bloques participan del plenario de comisiones, en el Anexo de Diputados. El Gobierno tendría los votos justos para Ganancias. FEDERICO LÓPEZ CLARO

# Sin los votos, el Gobierno cedió con las privatizaciones para poder asegurarse la sanción de la Ley Bases

Tras intensas negociaciones, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría en Diputados para ese proyecto y el paquete fiscal. Insistirán con Ganancias. Sesionan mañana a partir de las 12.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Con una fuerte discusión jurídica de por medio, el oficialismo consiguió dictaminar la Ley Bases, pero sin las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos- y le dio también luz verde al Paquete Fiscal, con la reincorporación del Impuesto a la Ganancias y Bienes Personales, artículos que se habían caído en el Senado. Ambos proyectos se someterán a votación en una sesión ya convocada para mañana a las 12.

Tanto para la Ley Bases como para el Paquete Fiscal, La Libertad Avanza acordó dictámenes unificados con el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, con algunas firmas en disidencia. Unión cluidos en el Régimen de Incentitos del PBI.

por la Patria y la izquierda no firmaron ninguno. La socialista Mónica Fein tampoco acompañó.

En el caso de la Ley Bases el dictamen, que consiguió 66 firmas, se limita a un texto de una carilla que plantea la aprobación del proyecto tal cual vino del Senado.

Eso incluye la eliminación de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos del listado de empresas que quedan sujetas a privatización. Como contó Clarín, a pesar de que el oficialismo hizo el intento, las bancadas dialoguistas le pusieron un freno en este tema, con argumentos legales y políticos, y le propusieron que, en todo caso, envié esas privatizaciones en leyes aparte. Sin los votos suficientes, el oficialismo debió resignarse y excluir a esas sociedades de las privatizables.

También aceptan los cambios in-

vo a las Grandes Inversiones (RI-GI), en la Reforma Laboral y la inclusión de los institutos ligados a la ciencia y la cultura en el punteo de organismos que Javier Milei no podrá intervenir ni disolver.

En el caso del Paquete Fiscal, el dictamen de mayoría cosechó 27 firmas. Los diputados plantean la aceptación del proyecto tal como llegó del Senado, salvo en tres puntos en los que insistirán con la redacción original.

Concretamente reincorporan tres temas: la reversión del Impuesto a las Ganancias, la rebaja de Bienes Personales y el artículo 111 que obligaba al Ejecutivo a, en un plazo de 60 días, enviar al Congreso una propuesta para recortar regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego, para incrementar los recursos del Estado en hasta 2 pun-

El poroteo del oficialismo le arroja un resultado ajustado para Ganancias: anoche contaban 129 votos a favor, aunque estiman que habrá abstenciones y ausencias, que terminarán haciendo que el artículo se apruebe sin dificultad. Para Bienes Personales, dan por sentada su aprobación con comodidad.

La reinserción del artículo sobre gastos tributarios es mucho más difícil: su eliminación se aprobó por dos tercios en el Senado y conseguir esa mayoría en Diputados para volverlo a meter dependerá de la postura que tome Unión por la Patria. El kircherismo reúne al bloque hoy a la mañana para decidir.

Sin embargo, fueron los diputados de la Coalición Cívica, principalmente, los que insistieron para que se vote nuevamente. Quieren que queden expuestos quiénes votan a favor y quienes en contra.

"En el Senado el 90% de los legisladores votaron en contra de pedirle al Gobierno que analice los gastos tributarios, porque ni siquiera se le exigía nada", aseguró Juan Manuel López quien chicaneó a los K recordando que Cristina Kirchner se había referido a esos regimenes especiales como los "planeros de lujo". "Así que va a depender de los compañeros de UP", lanzó.

El debate estuvo cruzado sobre si Diputados puede, o no, reflotar los artículos caídos en el Senado. Para la oposición, hacerlo abriría la puerta a la judicialización.

La macrista Silvia Lospennato habló de "el club del helicóptero. El kirchnerista Leopoldo Moreau retrucó: "La judicialización de esto no viene de nuestra mano sino de las torpezas que cometió el oficialismo y la falta de capacidad de diáTema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

#### Milei, cerca de tener sus primeras leyes

#### **CLAVES DE LOS PROYECTOS**

#### Reforma laboral, RIGI y qué privatizaciones quedaron en pie

- Delegaciones y facultades. Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Se faculta también al Ejecutivo a intervenir y/o disponer la disolución de organismos del Estado; y liquidar los fondos fiduciarios públicos.
- Privatizaciones. Finalmente quedaron sujetas a privatización total Energía Argentina, e Intercargo S.A.U. Sujetas a privatización parcial o concesión quedaron AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
- Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Es para inversiones iguales o superiores a u\$s 200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario. Quedó limitado para nueve sectores: de forestoindustria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología; y obliga en un porcentaje del 20% a la contratación de proveedores locales. En Diputados, los dialoguistas quieren ratificar los cambios.
- Reforma Laboral. Se extiende el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Se eliminan las multas por trabajo no registrado. Habilita la creación de un fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones, opcional por convenio colectivo. Se habilita a un trabajador independiente a tener hasta 3 trabajadores independientes contratados sin relación de dependencia.
- Impuesto a las Ganancias. Se plantea el pago de Ganancias a partir de un sueldo de \$1.800.000 en el caso de solteros y de \$2,2 millones para casados. El monto se ajustará por inflación en septiembre, el año que viene cada seis meses. Se elimina el diferencial del 22% para los patagónicos.
- Bienes Personales. Se reduce el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de \$ 27 a \$ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de \$56 a \$350 millones.
- Blanqueo. Permite regularizar activos no declarados hasta US\$ 100.000 sin pagar ningún impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US\$ 100.000. ■



Cabecera. Llaryora, Frigerio, Pullaro y Zdero, ayer en el CFI, junto a los diputados Pichetto y Agost Carreño, entre otros. PRENSA GOBIERNO DE SANTA FE

# Gobernadores cerraron filas en apoyo a la vuelta de Ganancias

Los peronistas Llaryora y Jalil, Frigerio (PRO), los radicales Pullaro, Cornejo y Zdero, y el sanjuanino Orrego se reunieron con diputados dialoguistas.

#### Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

Gobernadores de distinto signo político con diálogo y acuerdos con la Casa Rosada le siguen poniendo el cuerpo a la Ley de Bases. Siete mandatarios provinciales de diferentes fuerzas se reunieron con diputados en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) ayer para unificar la estrategia legislativa de cara a la sanción del paquete fiscal y del ley ómnibus, que podría concretarse mañana en la Cámara baja.

El cordobés Martín Llaryora fue uno de los que llevó la voz cantante. También estuvieron el entrerriano Rogelio Frigerio, del PRO; el sanjuanino Marcelo Orrego, ex JxC; los radicales Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Leandro Zdero, de Chaco y hasta el peronista Raúl Jalil, de Catamarca, que el jueves estuvo reunido mano a mano con Javier Milei, pero esta vez prefirió el silencio. Su presencia ya era lo suficientemente elocuente.

En una reunión de 50 minutos con ribetes asamblearios por momentos, según la descripción de varios de los presentes, volvieron a

la Ley Bases y el paquete fiscal, con las modificaciones que pide el Gobierno. "Se hizo un poroteo y no debería haber sorpresas", señalaron desde la bancada radical. Quedó descartada la opción que motorizaban algunos de ellos de asegurarse primero el paquete fiscal para después votar la ley de bases.

Después de la última excursión del vicejefe de Gabinete José Rolandi, este lunes, al Congreso, el Ejecutivo ya se resignó y no insistirá con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos que el oficialismo negoció bajar para obtener la media sanción del Senado.

En cambio, insistirán -aunque es un impuesto coparticipable- con la fuerte rebaja de Bienes Personales-para facilitar el blanqueo-y con el regreso de la cuarta categoría de Ganancias. Algunos de los legisladores presentes en la reunión apuntaban la paradoja de que Axel Kicillof se vería beneficiado por la suba de la coparticipación, pero no pagará el costo político de apoyar una mayor carga impositiva.

Miguel Pichetto, presidente de bloque de Hacemos Coalición Fe-

deral -donde ya no participa la Coalición Cívica- ordenó el debate del que también participaron el radical Rodrigo de Loredo y Emilio Monzó, entre otros. La mayoría absoluta que requiere el oficialismo para insistir con los artículos que aprobó Diputados y rechazó el Senado es de los presentes, lo que prácticamente equivale a una mayoría simple. Imaginan un trámite legislativo breve más allá de las cuestiones de privilegio que alargarán la sesión.

Los gobernadores no hicieron declaraciones ampulosas de apoyo al concluir el encuentro ni firmaron un documento, pero tampoco hizo falta. Varios de ellos reiteraron su apoyo directamente en la Casa Rosada, adonde acudieron para firmar acuerdos con Guillermo Francos para rehabilitar obra pública que estaba paralizada, una de las llaves que eligió el Gobierno para lubricar voluntades, además de los más selectivos ATN.

"Queremos que Ganancias salga, nos da certezas. El RIGI es muy importante para nosotros. Hay un PBI y medio enterrado en la cordillera", explicó Orrego, que llegó por la mañana a Buenos Aires para participar del Encuentro Federal de la Memoria, que organizó la AMIA.■

#### **DIPUTADOS NECESITA DOS TERCIOS PARA INSISTIR**

#### Dudas de qué pasará con el régimen fueguino

El Senado eliminó-con más de dos tercios-el artículo 111 del Paquete Fiscal que obligaba al Ejecutivo, en un plazo de 60 días, a enviar al Congreso una propuesta para revisar los gastos tributarios y recortar exenciones, como el régimen especial para Tierra del Fuego, para incrementar los recursos corrientes en hasta 2 puntos del PBI. La oposición denunexplicitar su apoyo para sancionar cia lobby del ministro de Economía, Luis Caputo porque su primo -Nicky-tiene empresas ahí. La Coalición Cívica y legisladores de Hacemos obligaron al oficialismo a insistir también con este artículo, aunque difícilmente lleguen a los dos tercios para poder revertirlo. Sin embargo quieren el "principio de revelación" y que quede expuesto aquel que vote en contra. La suerte de este artículo dependerá de la decisión de los K.

Tema Del Día CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024



Una voz en el teléfono. Ritondo habla por su celular frente a legisladores del PRO. FEDERICO LÓPEZ CLARO

# La Ley Bases tensiona al PRO y discuten cómo continuar con el bloque

"Hasta el jueves hay unidad, después se verá", alertan desde un sector. Ritondo debió recular en su posición.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

El debate de la Ley Bases y el paquete fiscal reavivó la interna del macrismo en Diputados. Quedó más al descubierto luego de que el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, alentara, a través de sus redes sociales, a ratificar la media sanción de la ley ómnibus y 12 horas después tuvo que emitir un comunicado aceptando las modificaciones realizadas en el Senado.

"Desde el PRO creemos que la mejor versión de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal son las que salieron de Diputados y por eso consideramos que lo mejor sería insistir en ese sentido", arrancó Ritondo un largo tuit, que publicó durante la noche del lunes y en el que remarcó la necesidad de "avanzar con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, RTA y Correo Argentino". Sin embargo, ayer a la mañana el bloque emitió un comunicado en el que transmite que si bien se considera que la mejor versión de ambas leyes era la media sanción de Diputados, la decisión es "apoyar algunas de las reformas que le introdujo el Senado y que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo".

De esta manera renunciaba a la posibilidad de privatizar las empresas del Estado.

en la reunión de bloque, hubo un intenso debate sobre el riesgo de que las leyes del Gobierno terminen judicializadas. Puntualmente, según fuentes parlamentarias, el ala larretista se inclinó por la postura de **Miguel Ángel Pichetto** de que Diputados debía respetar las modificaciones realizadas por el Senado. Incluso, Silvia Lospennato publicó a través de sus redes sociales una interpretación constitucional sobre la decisión del oficialismo y sus aliados de insistir con el tratamiento del paquete fiscal, pero no hizo mención al tema de las privatizaciones.

Hubo acuerdo en que los capítulos que fueron eliminados en la Cámara alta no podían volver a ser tratados en la revisión de Diputados, ya que incluso no fueron sometidos a votación por la Cámara alta.

"El Gobierno hizo concesiones y eliminó esos artículos del proyecto por lo que no tenemos formas de sostenerlos. Tampoco están los votos para insistir", reveló una fuente macrista al ser consultada sobre el destino de las privatizaciones.

No solo Lospennato y Alvaro González entendieron que la discusión por las privatizaciones está cerrada y que si desde la Rosada quieren avanzar con la venta de estas empresas deberán presentar un nuevo proyecto. El fueguino Héctor Stefani, quien sufrió un escra-Es que durante la tarde del lunes, che por haber apoyado la Ley Ba- la Ley Bases en Diputados. ■ ción. "Para nosotros eso es muy nes Personales. ■

ses en general, votó en rechazo de las privatizaciones cuando salió la media sanción a fines de abril y estaba decidido a ratificar ese voto en esta nueva revisión.

Las diferencias internas en el PRO no son nuevas y desde el momento que Mauricio Macri se acercó a Javier Milei se alentó la posibilidad de una fractura. En un capítulo anterior, cuando se trató la reforma jubilatoria, las divisiones internas quedaron marcadas. Silvia Lospenatto, María Eugenia Vidal, Héctor Baldassi y Ana Clara Romero optaron por ausentarse a la hora de la votación: evitaron, así, votar por el rechazo de la iniciativa, como sí hicieron sus compañeros de bancada.

A esto se suma, la decisión de Patricia Bullrich de separar del ministerio de Seguridad a su número 2, Vicente Ventura Barreiro, un hombre cercano a Cristian Ritondo. La ministra tiene unos 10 diputados en el bloque como para hacer pesar su posición en el bloque de 37, pero desde el bullrichismo niegan que vayan a romper.

No hubo la misma contundencia en el ala larretista que están molestos por el trato que reciben del oficialismo. "Ellos creían que teníamos la obligación de acompañarlos en todo", se quejó un diputado, quien avisó que "hay unidad hasta el jueves", cuando se tratará

### El peronismo, entre las dudas a apoyar algunos artículos y el temor a fugas

Un puñado de diputados se desprendería para acompañar el RIGI, Ganancias y Bienes Personales.

#### **Martin Bravo**

mbravo@clarin.com

Ya sin margen para bajar la Ley de Bases y el paquete fiscal, dado que ahora se debate qué texto sale pero que habrá sanción no está en discusión, el peronismo llega al final del tratamiento en Diputados entre los dilemas sobre el posicionamiento en algunos tramos de la votación y en contener a los propios para sufrir la menor cantidad de fugas posibles.

Cuando en el inicio del plenario el libertario Gabriel Bornoroni confirmó que el oficialismo aceptará avanzar con la versión completa de la Ley de Bases aprobada por el Senado, Unión por la Patria despejó una de las disyuntivas que se le presentaba para la sesión. "Un problema menos", descontó un referente del bloque.

Si el Gobierno insistía en incluir las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos, que habían sido avaladas por Diputados, el peronismo debía saldar la discusión interna entre los que se inclinaban por apoyar las modificaciones del Senado -para evitar la venta de esas empresas, aunque también implicaba apoyar las de AySA, Enarsa, los trenes y otras-y los que se mantenían en el rechazo, sin incidir entre las dos opciones.

Superado ese dilema a partir del acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, a Unión por la Patria le quedará definir la postura con el paquete fiscal. En ese caso el proyecto se abrirá a una combinación entre lo aprobado por Diputados y las correcciones del Senado, por lo que parte del bloque no descarta votar a favor de artículos modificados por la Cámara alta.

Más allá de que la mayor parte ratificará el rechazo a Ganancias y Bienes Personales, las dudas estarán en otros puntos como el monotributo social. En ese caso el peronismo prefiere la versión del Senado, que rechazó el artículo que implicaba su eliminaimportante", adelantó una diputada de Unión por la Patria.

Lo mismo podría pasar con la versión del blanqueo aprobada por el Senado. "Es difícil porque todo es malo, pero vamos a ver cómo están los números y si hace falta que sumemos votos", evaluaban sobre el final del plenario.

En el debate en comisión, el jefe de la bancada Germán Martínez y otros diputados cuestionaron la interpretación del oficialismo y los espacios dialoguistas para intentar reponer Ganancias y Bienes Personales luego de que fueran rechazados por el Senado. "Esta ley es el paraíso de la inseguridad jurídica y va a terminar en la Justicia", dijo Vanesa Siley.

Como sucedió en abril en Diputados y también en la revisión en el Senado, UxP se prepara para tener quiebres en algunos puntos de ambos proyectos. "Vamos a acompañar RIGI, Ganancias y Bienes Personales", adelantaron cerca del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, con 4 diputados en el bloque que le responden.

También podrían tener la misma postura algunos sanjuaninos -en abril votaron a favor del RIGIy el jujeño Guillermo Snopek, en espejo con el apoyo de la senadora Carolina Moises.

#### Diputados alineados con Jalil votarán con el oficialismo.

En tándem con el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz -ambos habían instruido a sus diputados dejar el bloque-, Jalil formó parte del cuarteto de mandatarios del norte que pasó por la Casa Rosada para reunirse con Guillermo Francos.

El esquema de votación de la Ley de Bases, con un único artículo, abrió un interrogante sobre cómo votarán los díscolos porque no podrán apoyar únicamente el RIGI. Con el paquete fiscal tendrán la posibilidad de pronunciarse a favor de Ganancias y Bie-

### El País

#### La marcha de la economía



Los periodistas, eje de las críticas del ministro. Luis Caputo ayer en una presentación dedicó parte de su exposición a hablar del periodismo y el aumento del dólar. JUANO TESONE

# En una semana decisiva para el Gobierno, el dólar blue llegó a \$1.365

El billete anotó un nuevo récord, de la mano de los dólares financieros. El mercado se impacienta sobre la definición de la Ley Bases. Los bonos en dólares bajaron hasta 1,6%.

**Ana Clara Pedotti** 

apedotti@clarin.com

En la segunda rueda de la semana, el dólar blue volvió a alcanzar un nuevo máximo histórico en términos nominales: sumó otros \$ 35 y llegó a los \$1.365.

La suba del billete se da al mismo tiempo que la de los dólares financieros que también se mantienen demandados y ambas cotizaciones que se consiguen en la bolsa terminaron por encima de los \$1.300: el dólar MEP sumó 1,1% y quedó al borde de los \$1.309; mientras que el CCL cedió apenas 0,1%, y terminó arriba de los \$1.312.

La vuelta de la volatilidad en el mercado cambiario se debe a un combo de factores, donde los componentes políticos y las dudas sobre el futuro del plan económico tienen alto protagonismo. En lo que va de junio, el precio del blue subió \$140, un 11%.

El tipo de cambio informal viene muy por detrás de la inflación este año, pero en el sexto mes apunta a querer superar ampliamente a las proyecciones que hacen sobre los precios de la economía la mayoría de las consultoras.

La falta de definiciones sobre la Ley Bases y su dilatada aprobación fue lo que cambió el humor de los inversores en las últimas semanas. Por eso en la City creen que si el Gobierno logra avanzar con este punto, los activos argentinos pueden revertir la tendencia.

Los bonos en dólares anotaron caídas de hasta 1,6% y el riesgo país terminó en los 1.440 puntos. Nuevamente, el ruido político estaría imponiéndose en el mercado local y marcando el compás.

Aunque el Banco Central consiguió ayer anotar una nueva jornada de compras por sus intervenciones en el MULC, el monto fue considerablemente menor promedio diario que llevaba semanas atras. El or- capacidad de pago frente a los in- dos los inversores. Y ya se encuen- na sobre las cotizaciones.

ganismo que preside Santiago Bausili compró US\$ 43 millones, con lo que eleva su saldo mensual a los US\$ 115 millones, cuando restan solo tres ruedas para fin de mes.

Se trata del promedio mensual más bajo de la era Milei: en enero, había comprado US\$ 2.114 millones, en febrero otros US\$ 1.708 millones, en marzo, US\$ 2.109 millones; en abril de US\$ 2.591 millones, mientras que en mayo el resultado bajó a US\$ 1.984 millones. "Si bien la demanda privada se encuentra en máximos de la gestión actual, dado que cada vez más importaciones pueden acceder al MULC, el esquema de acumulación de reservas con cepo empieza a lucir agotado con una oferta que ya no tracciona como antes", dijeron en PPI.

La caída en la compra de reservas complica por otra parte las proyecciones del Gobierno sobre una pronta salida del cepo cambiario, a la vez que debilita la perspectiva de versores internacionales, de cara a un bimestre con altos vencimientos de deuda.

Aunque Luis Caputo niegue que un salto cambiario superior al 2% mensual que planteó con el Banco Central al comienzo de su gestión sea necesario (ver más aparte), el mercado comienza a dudar: ayer en el mercado de futuros todos los contratos terminaron con subas.

En el mercado coinciden que la abrupta caída de las tasas de referencia en pesos es lo que vuelve a presionar sobre la estabilidad del tipo de cambio. Aunque el Gobierno ya anticipó que se llegó al "fin de la era de tasas reales negativas", aún no hay en la City instrumentos que en términos reales logren ganarle a la inflación, lo que vuelca a los inversores a buscar otra vez cobertura cambiaria.

En la administradora de FCI Mega QM explicaron: "La tasa actual de 4,25% no está disponible para to-

tra por debajo de las expectativas inflacionarias del mes en curso". Los especialistas de Mega QM dijeron que esto, de corto plazo puede implicar por un lado la necesidad de hacer extensiva la tasa de interés a más inversores: "Algo que se puede lograr con licitaciones que no tengan límite de colocación y bancos pudiendo operar en mercado secundario", dijeron-

La segunda opción ante esto es una suba de la tasa de interés hasta que se logre bajar un nuevo escalón el ritmo inflacionario: "Es otra posibilidad, en especial si se avanza hacia la unificación, momento en que el incentivo a la pesificación de carteras (o la no dolarización) tiene que ser fuerte", anticiparon.

Por último, la suba del dólar paralelo de las últimas semanas tiene un factor estacional que tiene un peso menor, aunque no es despreciable. El pago del medio sueldo anual complementario presio-

El País CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

# Caputo minimizó el aumento: "Subió 10% en seis meses...'

El ministro volvió a criticar a la prensa y también a los que identificó como "devaluadores seriales". Prometió que hacia 2027 eliminarán el 90% de los impuestos".

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

En una jornada marcada por el salto del dólar blue a \$ 1.365 y la ampliación de la brecha cambiaria al 50%, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la fuerte suba de las cotizaciones son "ruidos" vinculados a la oposición, apuntó contra los consultores "devaluadores seriales" y le pidió a los empresarios que se sumen al blanqueo de capitales incluido en la ley Bases que todavía debe aprobar el Congreso.

"Estos ruidos de que se escapa el tipo de cambio porque se fue a \$ 1.300, llegamos en \$1.180, subió 10% en seis meses. Al gobierno anterior **se le fue de \$ 60 a \$ 1.200**, subió 20 veces. No hay más periodistas llorando en televisión, en esos cuatro años se les fue la sensibilidad social, incluso les alcanzaba la plata para ir con sus familias al Mundial de Qatar", despotricó Caputo. Y dijo con ironía: "Ahora es un problema que en seis meses se movió 10%".

El ministro dio esas definiciones este martes al cierre de la convención anual de la Cámara de Construcción (Camarco) que se celebró en el predio de La Rural, donde más temprano el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis advirtió que "los inversores no vendrán hasta que levanten el cepo" y estimó que sin inversión externa "todas las ayudas del FMI u otros organismos de crédito serán inútiles".

Por la tarde, Caputo levantó la toalla y cuestionó a los economis-

#### **Luis Caputo**

Ministro de Economía

"Al gobierno anterior el dólar se le fue de \$ 60 a \$1.200, en cuatro años subió veinte veces y nadie lloró en la tele".

"Para los devaluadores seriales, les digo que el camino es bajar fuertemente la carga impositiva".

"Había que tomar medidas dolorosas pero que eran necesarias, había que bajar la inflación".

tas que critican el ancla cambiaria y piden abandonar la devaluación mensual del 2% para evitar la pérdida de reservas del Banco Central y eliminar las restricciones cambiarias. "Para los devaluadores seriales, que creen que la única salida es seguir devaluando, el camino es bajar fuertemente la carga impositiva", afirmó.

El funcionario fue recibido a las 18.30 en el escenario por el titular de la cámara, Gustavo Weiss, quien en un breve discurso alertó por la decisión de paralizar la totalidad de la obra pública y la pérdida de "más 100 mil puestos de trabajo", a la vez que pidió "diálogo" al gobierno. A su turno, el funcionario responsabilizó a la gestión anterior por los problemas heredados, aseguró que ya hay señales de reactivación y justificó las medidas de ajuste.

"El kirchnerismo no nos llevaba a Alemania, nos llevaba a Venezuela", sostuvo. Y a continuación dijo que en mayo se vieron los "mejores" números, entre los que destacó el superávit fiscal, la baja de la inflación al 4,2% y los "signos de recuperación" en marzo y abril y que en mayo "se profundizaron", como el índice Construya (venta de insumos para la construcción), que subió 4,8% el mes pasado, según describió.



Frente a los reclamos del empresariado, el ministro explicó que "había que tomar medidas dolorosas, pero que eran necesarias, porque había que reducir la inflación y para eso había que ir al equilibrio fiscal". En ese contexto, dijo que no se podría seguir emitiendo para financiar el gasto y que de 2.700 obras públicas, el 80% eran obras menores. "Eso no es obra pública, es política", aseveró.

Caputo también se refirió a los números del Indec queel lunes mostraron una caída del PBI del 5% interanual en el primer trimestre, y negó que la baja de la inflación se debiera a la recesión. "El número desestacionalizado, primer trimestre contra el último de 2023 cayo 2,6% y el cuarto trimestre de 2023 contra el tercero de ese año cayó lo mismo, 2,5%. La inflación explotó en ese período y nosotros estamos en el 4%", explicó.

Por último, le pidió a los empresarios que "entiendan" las restricciones y aprovechó para pasar la gorra. "¿Cómo se revierte? Con ustedes apoyando el modelo. Ddonde la economía empiece a crecer, les vamos a devolver en baja de impuestos", sostuvo. "Ahora tienen un blanqueo tributario y de capitales, es una oportunidad histórica para que regularicen la situación de sus empresas y empleados", concluyó.■

### El Estado dará prioridad a sólo el 14% de los proyectos de obra pública

El Estado argentino anunció ayer martes que solo dará prioridad en lo inmediato al 14 % de los proyectos pendientes de obras de infraestructura pública que se encuentran paralizados por decisión del Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de recuperar el equilibrio fiscal. Al intervenir en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el ministro de Economía argenti-

terminación de dejar de destinar recursos del Estado nacional a obras que, a criterio del Ejecutivo, deberían ser afrontadas por las provincias, los municipios o el sector privado.

"La prioridad era llegar al equilibrio fiscal. (...) Recibimos unas 2.700 obras públicas, de las cuales la mayoría eran obras menores. ¿Qué tiene que hacer el Estado nacional haciendo esas obras? no, Luis Caputo, defendió la de- Esas obras las tienen que hacer Motosierra. El Gobierno ajustó.



los municipios o las provincias", afirmó el ministro.

A su juicio, el Estado nacional solo debe financiar obras "importantes que sirvan al desarrollo" del país.

La decisión del Ejecutivo de Milei de paralizar la mayoría de estos proyectos ha sido fuertemente criticada por los empresarios del sector de la construcción, quienes este ayer denunciaron que su actividad atraviesa una "gravísima crisis", con la perdida de unos 100.000 puestos de traba-

También al disertar en la convención empresarial, el secretario de Obras Públicas de Argentina, Luis Giovine, precisó que, de deradas como prioritarias. ■

un cartera total de 2.731 proyectos de obras públicas con financiación del Estado nacional, el Gobierno ha decidido dar de baja y no ejecutar 1.094 proyectos.

De los 1.637 restantes, el Gobierno nacional ya transfirió o planea traspasar a las provincias 914 proyectos.

Así, solo 723 proyectos quedarán en la cartera de inversión del Estado nacional, de los cuales 376, es decir un 14 % de los 2.731 proyectos originales, fueron definidos como de "alta prioridad" y con "inicio inmediato" de ejecución.

Las 347 obras restantes serán reprogramadas por no ser consi8 El País

#### La marcha de la economía



Staff del FMI. Rodrigo Valdés negoció con la Argentina durante 2023, y lo hará también este año.

El Presidente, sin nombrarlo, cuestionó en Alemania al director del Departamento del Hemisferio Occidental.

# El ortodoxo fiscal del FMI y ex ministro de Bachelet que Milei criticó duro

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Once días después de haberse reunido con la titular del Fondo Monetario Internacional en la cumbre del G7 en Italia, Javier Milei pateó el tablero y apuntó contra un alto funcionario de Kristalina Georgieva. Sin nombrarlo, cuestionó con dureza ayer al director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, supuestamente por permitir el aumento exponencial de la deuda del Banco Central en la gestión anterior.

El conflicto salió a la luz durante una entrevista radial que mantuvo Milei con Radio Mitre desde Républica Checa, cuando mencionó entre las trabas que aún enfrenta para levantar el cepo los "puts" que dejó la gestión de Alberto Fernández. "Estamos hablando de cuatro puntos del PBI. Y no solo es responsabilidad del gobierno anterior sino de un técnico del FMI que hizo la vista gorda con esto, alguno con vínculos con el Foro de San Pablo", disparó.

De esa manera, el mandatario explicitó por primera vez su enojo con el encargado de monitorear la región y el programa con la Argentina. El economista chileno y amigo de Federico Sturzenegger desde los años 80 asumió su cargo el 1 de mayo de 2023 en remplazo del brasileño Ilan Goldfajn. La alusión al Foro de San Pablo es porque fue ministro entre 2015 y 2017 durante la gestión de Michelle Bachelet, que participó de ese espacio crítico del neoliberalismo. También Sergio Massa, ex ministro de Economía, se enfrentó a Valdés, un ortodoxo de las finanzas públicas.

Las tensiones habrían surgido ya hace un tiempo. En su última visita al país a fines de marzo, Valdés destacó el "progreso impresionante" reflejado en el superávit fiscal, la baja de la inflación y la reducción de la brecha cambiaria. Pero también empezó a advertir sobre la necesidad de mejorar "la calidad del ajuste fiscal" para no caiga desproporcionadamente sobre la clase trabajadora, y calibrar cuidadosamente la salida del cepo.

A fines de mayo, el dólar empezó a moverse y llevó al ministro de Economía, Luis Caputo, a frenar la baja de tasas. Y a principios de junio, en medio de las dificultades para acumular reservas, Milei despotricó contra el Fondo por los bonos en pesos emitidos por el Tesoro, en poder de los bancos, que tienen una cláusula (put) que obliga al BCRA a comprarlos si las entidades los venden. "Son un mamarracho que armó el gobierno anterior con aval del FMI", disparó.

Lo que terminó de sacar de las casillas al Presidente habría sido el informe del Fondo de la semana pasada. Si bien el organismo elogió el fuerte ajuste fiscal-lo cual llevó a empeorar su pronóstico con una caída del 3,5% de la actividad por la profunda recesión-, ratificó el "objetivo estructural" de eliminar el dólar exportador (blend) a partir del próximo lunes, la presentación de una hoja de ruta para salir del cepo a fines de julio y un tipo de cambio "flexible".

Las recomendaciones incluyeron alertas por la "fragilidad" de las reservas y la suba de la brecha cambiaria, que este martes superó el 50% con el dólar blue en \$ 1.365. Además, según Equilibra, el Fondo situó el tipo de cambio de equilibrio a fin de mayo en torno a \$ 1.150, un 30% más alto que el valor actual, en medio de planteos de economistas como Domingo Cavallo que piden acelerar el dólar (ver aparte).

Milei negó esta semana que el organismo estuviera pidiendo una devaluación y ratificó los dichos de Caputo, quien el viernes ratificó el dólar blend y la devaluación del 2% mensual. "No coinciden en cuáles son los requisitos para sacar el cepo y la política de devaluación al 2%", fue el diagnóstico de un economista consultado por el organismo.

### Cavallo propone subir el dólar oficial y bajar el impuesto PAIS para salir del cepo

El ex funcionario calcula que el tipo de cambio oficial corregido debería subir cerca de los \$ 1.000.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo reiteró en un comentario en su blog que que el peso registra "una apreciación real exagerada" y que además hay "una escasa compra neta de reservas por parte del Banco Central debido a la derivación del 20% de los ingresos de exportación al mercado CCL".

El economista posteó una recomendación de política económica para enfrentar ambas complicaciones qu eradican en la eliminación precisamente del dólar blend (80% de las liquidaciones son al tipo de cambio oficial y 20% al CCL), subiendo el dólar oficial a \$ 1.000 (\$ 927) y bajando el impuesto PAIS. De este modo, agregó, se liberaría el cepo.

"El cambio más simple que se sugiere de la lectura del informe del staff del FMI consiste en eliminar esa derivación hacia el mercado CCL de ese 20% y compensar su efecto sobre el tipo de cambio efectivo de exportación, por un ajuste del tipo de cambio oficial de alrededor del 10%. Significaría ubicarlo cercano a 1000 pesos por dólar. Si, al mismo tiempo se redujera el impuesto país del 17,5 al 7,5 se podría evitar el impacto inflacionario del aumento del costo de las importaciones. Se trataría de una devaluación perfectamente compensada que permitiría al Banco Central comprar las reservas que hasta este cambio se derivaban al mercado CCL", escribió Cavallo.

El ex funcionario agregó que haría falta además un aumento de la tasa de interés para aumentar la captación de depósitos. "La herramienta para evitar un aumento de la brecha entre el tipo de cambio CCL y el nuevo tipo de cambio oficial sería la tasa de interés de los depósitos bancarios y bonos del Tesoro en pesos que, como ya se ha anunciado, dejaría de ser negativa en términos reales". "Esto podría ayudar que se liberara totalmente el movimiento de capitales a través de un mercado libre que reemplazaría al CCL y al denominado Dólar Bolsa y que se permitiera la intermediación financiera en dólares en las mismas condiciones que la intermediación financiera en pesos".

Cavallo en los últimos meses dejó sus comentarios en apoyo al Gobierno por críticas a la calibración de la política económica y al ritmo en el que se avanca en la liberación y unificación del mercado cambiario. En el Gobierno hay enojo con el ex ministro.

"El equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio de bienes como al comercio de servicios y el movimiento de capitales [...] se postergaría, al menos hasta el año 2025".■



go de Federico Sturzenegger desde cho que armó el gobierno anterior ta consultado por el organismo. ■ Nueva etapa. Para Cavallo el Gobierno debe dar vuelta de página.

El País

# De Pablo, sobre 'el Nobel' de Milei: "Un comentario olvidable, una pavada"

El economista y amigo del Presidente le restó relevancia. Y cargó contra el FMI: "Es fácil hablar cuando tenés un escritorio en Washington".

El economista y amigo de Javier Milei, Juan Carlos de Pablo, fue consultado ayer sobre la afirmación que horas antes había hecho el Presidente de que tanto él como su asesor de Gabinete, Demián Reidel, se merecían el Premio Nobel de Economía.

"Eso es una pavada, primero que uno no se postula, te postulan. Segundo, tiene que haber avances en teorías, y no hay avances en teorías. Es un comentario tan olvidable como cualquier otro", contestó De Pablo en una conversación con la radio Urbanaplay. Acto seguido, el economista cargó con el Fondo Monetario. "Esto de que la burocracia del FMI hable algo privado, en público es una barbaridad, **pero no tiene nada que ver con mi amistad con el Presidente".** 

La referencia a esto se debió a que días atrás, De Pablo publicó un artículo en el que le reclamaba al Fondo que "se calle". El artículo del economista coincidió casi con e reclamo público de Javier Milei contra un funcionario del FMI, Rodrigo Valdés (exministro de Economía chileno en la era Bachelet), que lleva el caso argentino, por un docu-

mento que se conoció la semana pasada y que generó ruido. En un archivo de más de 100 páginas, el organismo dice que la recuperación no va a ser tan rápida y en el que se plasmó también un escrito sobre el tipo de cambio (ver más en la página 8).

"Cuando yo iba a la facultad, el Fondo hablaba en privado, **me parece una barbaridad que ahora haga intervenciones públicas"**, aseguró. Y agregó: "De esta forma no está cumpliendo con su rol de ayudar a los países miembros".

"A esta altura, el Presidente tie-

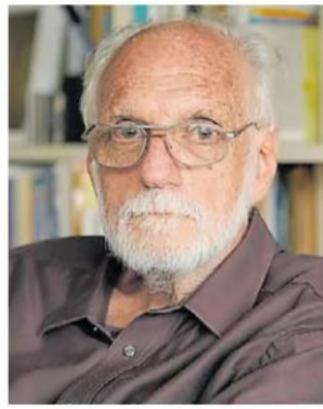

Contra el FMI. De Pablo, crítico.

ne que decir 'querés que me ocupe de los pobres, bueno entonces mandame la guita y dejame de joder'", siguió. Y agregó: "Es fácil hablar de esa manera cuando tenés un escritorio en Washington".

El economista sobrevoló también una crítica al reporte presentado por el FMI sobre la Argentina y de las modificaciones que le solicitaron al país. "Están mal informados, ni siquiera miran los datos. Todos los datos numéricos que vos tenes de abril y mayo dicen que fueron mejores que marzo, entonces hay que decirle al Fondo es que por lo menos se informen", dijo.

El presidente Javier Milei el lunes recibió el Premio del Instituto
Liberal de la República Checa en
Praga y en su discurso indicó que
"si sale bien" su plan, recibirá el Premio Nobel de Economía. "Con mi
jefe de asesores el doctor Demian
Reidel estamos reescribiendo gran
parte de la teoría económica, para
poder derivar optimalidad de Pareto, estática e intertemporal, teniendo funciones de producción
no convexas".



El País 10 CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

# Milei se despega de la pelea en el PRO entre Bullrich y Macri

El Presidente ahora dice que su relación con el ex mandatario es "óptima". Abrió un nuevo canal de diálogo con Macri a través de la ministra Pettovello.

Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

"Estoy podrido de desmentir cosas que inventan cuatro o cinco tipos". Javier Milei rechaza de plano cuando le sugieren que su vínculo con Mauricio Macri se enfrió. El Presidente no oculta su fastidio ante los rumores que dan cuenta de cierta distancia entre ambos y asegura en la intimidad que la relación sigue siendo "óptima" y que eso se pudo advertir en el apoyo que recibió de la tropa macrista durante el debate por la Ley Bases.

También, según pudo reconstruir Clarín de fuentes inobjetables, descarta las versiones que lo señalan como promotor de la feroz interna que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagoniza con el ex mandatario en el PRO, y que dio la orden a sus funcionarios de evitar azuzar movimientos que puedan ser interpretados como una intromisión de su parte dentro de la disputa partidaria.

"El vínculo de Javier con (Mauricio) Macri es el de siempre, de dos personas que se aprecian y respetan mucho, y que comparten la idea de que la Argentina necesita consolidar un cambio de rumbo tras años de decadencia", aseguran desde el entorno presidencial.

En ese sentido, aclaran que "es un error grave de interpretación" enmarcar la decisión de Bullrich de pedirle la renuncia-y de denunciar- al secretario de Seguridad, Vi-



Presidente. Javier Milei asegura que está fuera de la feroz interna del PRO y que aprecia mucho a Macri.

cente Ventura Barreiro, como parte de una estrategia del Gobierno. "La interna del PRO no es un tema nuestro, nosotros no nos metimos ni lo vamos a hacer", se atajan.

La cercanía del número 2 del Ministerio de Seguridad con Cristian Ritondo, el jefe del bloque macrista en Diputados y alfil del ex Presidente en la interna del PRO bonaerense alimenta esas especulaciones. "Jamás Javier toleraría que se le haga algo así a un funcionario que cumple con su trabajo y mucho menos que se lo ensucie por un tema partidario. Esto no tiene nada que ver y creo que hasta a Patricia (por Bullrich) le costó mucho tomar la decisión (de despedirlo)", sostiene una primera línea que interpreta como pocos a Milei.

En efecto, la propia Bullrich con-

fió públicamente que no durmió la noche previa a pedirle la renuncia a Ventura Barreiro tras enterarse de que habría intentado "interferir" en una licitación para la compra de alimentos en el Servicio Penitenciario Federal.

Como muestra de que Milei le presta especial atención al vínculo con Macri, en Casa Rosada exponen que enestas semanas **sumó un**  nuevo puente: le encomendó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que active el contacto con el ex Presidente.

Hasta el momento, más allá de que Milei se reservó un espacio para hablar él mismo en forma personal sobre los temas más importantes, el único encargado de seguir esa relación era el asesor presidencial Santiago Caputo.

Aunque el ex Presidente todavía le da crédito, en su entorno empezaron a señalar la falta de fluidez que obtuvieron del estratega que supo trabajar algunos años en los equipos de Jaime Durán Barba. "Es muy raro todo... Mauricio se reunió varias veces, dio su mirada sobre algunos temas de gestión y puso a disposición a los cuadros técnicos del PRO sin ningún tipo de condicionamiento pero nunca parecieron escucharlo", plantean.

"Al principio -agregan- creíamos que era un tema de desconfianza pero viendo que 6 meses después tienen a muchos de la gestión anterior (NdeR: el 63 por ciento de los cargos políticos sigue cubierto por funcionarios de la gestión K) llama mucho la atención".

En ese sentido, el paso que dio Pettovello, la mejor amiga de Milei, al incorporar como jefe de Gabinete a Lucas Fernández Aparicio, ex secretario de Trabajo de Macri y hombre de confianza del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, generó expectativa.

Pero no por la posibilidad de que más macristas ocupen cargos en el Ejecutivo sino porque implica una tónica distinta en el vínculo.

Clarín pudo reconstruir que Fernández Aparicio no fue propuesto por Macri a Pettovello en la reunión que mantuvieron semanas atrás, pero que la ministra se encargó de avisarle que avanzaría con su designación. "La reunión con Macri fue muy buena, quedó claro que él no quiere cargos sino ayudar", resaltan en Capital Humano. Del lado de Macri resaltaron también la buena sintonía.

### Ritondo avanza en la Provincia, pero Bullrich no lo quiere validar

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La historia comenzó el 23 de mayo en la tarde-noche, cuando un grupo de 24 dirigentes bonaerenses del PRO renunciaron a sus lugares en el Consejo Directivo provincial del partido y aislaron a su titular, la senadora Daniela Reich, que había llegado al cargo en 2022, después de la salida de Jorge Macri para competir en la Ciudad. Sin el quórum necesario interno, ya que tres tercios de los integrantes abandona- el que la ministra de Seguridad Diputado. Cristian Ritondo.

ron sus sillas, Reich no pudo seguir ejerciendo la presidencia y el puesto quedó acéfalo.

La jugada escondió una movida fuerte lanzada desde el macrismo. con el aval de Mauricio Macri y el respaldo de casi todos los sectores del PRO nacional, incluido un sector del larretismo, por ejemplo. A excepción de Patricia Bullrich, que días antes se había mostrado con Reich, su esposo Diego Valenzuela y el armador libertario Sebastián Pareja en el lanzamiento de Apertura Republicana, el espacio desde



busca hacer confluir al mileísmo con los "liberales del PRO".

Desde el bullrichismo no tardaron en hablar de "golpe de Estado" de parte del macrismo para convocar a elecciones y ubicar a Cristian Ritondo como presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Lo que siguió fue en esa línea: llamado formal a presentar listas, que finalmente será una sola y que se oficializará en unas horas. Ritondo va de candidato a presidente, con la intendenta de Vicente López Soledad Martínez como vice y un nutrido grupo de jefes comunales bonaerenses acompañándolos.

Ni Bullrich ni Valenzuela ni Reich presentarán candidatos, en una negativa a convalidar un proceso que consideran "viciado". El rechazo, no obstante, no evitará que Ritondo avance. Si bien la fe- marido de Reich. ■

cha de elecciones estaba estipulada para agosto, es un hecho que el jefe de bloque de la Cámara de Diputados nacional será el nuevo jefe provincial del partido, con la venia de Macri, el rechazo total de Bullrich y el aval de casi todos los dirigentes de peso del PRO nacional.

La lista que encabezará Ritondo y que será la que en los hechos terminará quedándose con la presidencia del PRO bonaerense estará compuesta, además del diputado y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, por referentes de diferentes líneas internas del PRO.

Entre los que no apoyan a Ritondo aparece, por ejemplo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, cercano a Bullrich. Tampoco otro caso cantado, Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero y

El País CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

# Fondos sociales: Belliboni no explicó al juez el uso de facturas truchas

En su indagatoria, el líder del Polo Obrero dijo que lo hará por escrito.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Eduardo Belliboni declaró ayer ante el juez federal Sebastián Casanello, imputado como autor de administración infiel de recursos públicos, rendiciones simuladas de ese dinero y uso de facturas apócrifas. Belliboni también está acusado de extorsionar a los beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que su agrupación distribuía, para que vayan a marchas y manifestaciones.

Acompañado por sus defensores y colaboradores, el líder del Polo Obrero rechazó responder preguntas del juzgado y del fiscal Gerardo Pollicita. Repasó su trayectoria en la militancia y actividad política y dijo que nunca hubo extorsión, "todo era voluntario, si hubiera sido un sistema extorsivo no habría tanta gente siendo parte del Polo Obrero", replicó. Sobre las facturas apócrifas y desvío de fondos, dijo que iba a responder por escrito por tratarse de un tema "muy técnico".

En esta etapa de la investigación, se comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.

Los convenios-celebrados con el extinto ministerio de Desarrollo Social-estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.

Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias y en el juzgado estiman que manejaron fondos millonarios "de forma infiel".

El juzgado indicó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Previo a ello, pidieron constituirse como Unidades de Gestión, es decir "intermediarios". Una vez que com-361 millones de pesos en concepto

#### de subsidio institucional.

La maniobra supuestamente ilegal se completó con otra acción reprochada por la justicia federal: la imposición a los beneficiarios de los planes sociales -y que a su vez asistían a un grupo de comedores administrados por el Polo Obrerode concurrir a marchas y movilizaciones. De no hacerlo, se los amenazaba con perder el programa de ayuda económica.

Entonces, repasó todos los programas sociales que el Polo Obrero recibió no sólo durante la presidencia de Alberto Fernández, sino que también hizo mención a la asistencia social que percibió por parte de la gestión de Mauricio Ma-



El líder del Polo Obrero. Belliboni fue indagado como sospechoso por el juez Casanello. Luciano THIEBERGER

cri. "Nunca se desviaron fondos y todo está justificado como rendido", dijo en su descargo Belliboni. Para sostener su tesis, el líder del Polo Obrero dijo que no habría recibido sucesivos desembolsos "si no estaba todo rendido como corresponde".

Para el juzgado, una de las primera violaciones cometidas corresponde a la rendición de gastos de los fondos que le enviaba el Estado al Polo Obrero. Por eso el juez Casanello les atribuyó Belliboni una administración indebida de dinero que era público, y como ya contó

Clarín, se hizo a través de la utilización de facturas apócrifas para simular gastos que no se habían realizado. La sospecha inicial de los investigadores es que el dinero que no respondía a los gastos volcados en las facturas "truchas", se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero. Durante la indagatoria, el dirigente social informó que sus abogadas responderían por escrito sobre los delitos de defraudación y el uso de facturación apócrifas.

Como ya contó Clarín, el Polo Obrero rindió facturas emitidas

por las empresas Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos. Esta última fue allanada por Casanello y las fuerzas federales determinaron que en el domicilio declarado no existía ninguna imprenta. Sin embargo, Belliboni firmó rendiciones de gastos a nombre de esa empresa "fantasma". La AFIP la definió a Coxtex como una "usina de facturas apócrifas". Se detectaron dos facturas por 5,1 millones de pesos. En cuanto a la imprenta Rumbos, sin sede comercial, se detectaron 179 facturas por un total de 31 millones de pesos.■

#### Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio **Sucesiones Complicadas**

4813-3234 11-41605132 sucesionesypropiedadescompro.com

todo el día en

Mantenete informado

clarin.com

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES JUZGADO DE FAMILIA Nº5 DE GRAL SAN MARTÍN Búsqueda de familia para Bautista

Postulantes a guarda con fines de adopción, y/o personas que quieran ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado para Bautista, nacido el día 29 de marzo de 2013. Consultas e información:

Sección Convocatoria Pública de Postulantes, en: http://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx

luzgado de Familia N°5 de Gral. San Martin. Email: uzfam5-sm@jusbuenosaires.gov.ar o al Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción a los números: (0221) 410-4400, internos: 42897/56037 o al mail regcentraladopcion@scba.gov.ar

**EN CABA Y PCIA. BS.AS** PNA - ANMaC

Todo el país. Clientes y equipamientos



18° CAMPAÑA NACIONAL DE **RECAUDACIÓN DE MEDICAMENTOS** 

### SUMATE A UNA ACCIÓN **CON EFECTO PROLONGADO**





+54 9 11 3103-5159

12 El País

# Pettovello insiste ante la Casación por la "intromisión de la Justicia" en la política de distribución de alimentos

La abogada del ministerio apeló el fallo de la Cámara Federal que obliga a presentar planes de reparto de comida aunque la cartera cumplió la orden.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Después del fallo adverso de la Cámara Federal porteña, en el que se ordenó al Ministerio de Capital Humano que entregue un plan de distribución de los alimentos que estaban guardados en dos galpones oficiales, la subsecretaria Legal de la cartera-Leila Gianni- apeló el fallo y ante la Cámara Federal de Casación Penal volvió a hablar de "intromisión judicial" en políticas del gobierno.

La disputa por las cinco toneladas de alimentos que se encontraban en dos depósitos continúa sumando capítulos en la justicia federal. Ahora será el máximo Tribunal penal el que deberá pronunciarse ante la apelación de la resolución de la Cámara de Apelaciones que había dado la razón al juez federal Sebastián Casanello sobre el pedido de elaboración de un plan que indique la cantidad de alimentos, fecha de vencimiento y su distribución.

El fallo de la Cámara Federal encomendaba al Ministerio de Capital Humano que cumpliera con lo solicitado por el juez Casanello, esto era



Fumando. La subsecretaria de Pettovello, Leila Gianni, ayer en los tribunales de Retiro. G. RODRÍGUEZ ADAMI

que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas". Después de una intimación del juzgado, tras el fallo, el ministerio que dirige Sandra Pettovello remitió a Casanello un listado con el detalle de los alimentos, su ubicación y el plazo que demandaría la distribución de los mismos.

Pero esta semana, el ministerio decidió insistir con su reclamo ante el máximo Tribunal penal: "Existen fundamentos para que la Cámara Nacional de Casación Penal anule la decisión adoptada, toda vez que la misma implica, en los hechos, una intromisión del Poder Judicial dentro del ámbito de competencia exclusivo de la Administración Pública Nacional", indica el escrito al que accedió Clarín.

En un oficio remitido al juzgado de Casanello, la abogada Gianni se refirió a las "especiales circunstancias que determinaron que este Ministerio dispusiera la entrega inmediata de productos alimenticios que se encontraban depositados (como quedara dicho con el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe) en dependencias del ex Ministerio de Desarrollo Social y que fueran adquiridos por la anterior administración gubernamental y que no han sido repartidos por decisión del anterior gobierno".

Bajo esa línea argumental, el ministerio de Capital Humano aclaró que "el destino, disposición, stock, entrega, y distribución de dichos alimentos es una de las responsabilidades primarias asignadas por la normativa legal vigente a la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, así como también de la Subsecretaría de Política Social".

Seguidamente, se señaló que dentro del stock de alimentos existentes en los depósitos del Ministerio "para afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe, se verificó por medio de las áreas competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (a requerimiento y solicitud de la Ministra de Capital Humano) la existencia de 465 toneladas de leche en polvo que por la proximidad de su fecha de vencimiento se consideró oportuna y conveniente su inmediata distribución. Mismo temperamento se adoptó desde el Ministerio con el stock existente de harina de maíz".

El ministerio que dirige Pettovello considera que hay elementos suficientes -agravios como se plantean en esta instancia-para ir ante la Casación Federal. Uno de los principales planteos es que observan una "violación al principio constitucional de división de poderes, el debido proceso" y se refirieron, también, a la "arbitraria la resolución recurrida". Se volvió a hacer referencia a que la decisión del juez del caso como la confirmación de la Cámara. "amén de inmiscuirse en cuestiones políticas no justiciables, generan un perjuicio irreparable para el interés general". En concreto, reitera el escrito, "la orden del juez de grado establece un requisito adicional, que es la intervención de un órgano judicial, quitando la inmediatez que tiene la Administración Pública Nacional en la ejecución de políticas públicas. Implementar un procedimiento adicional al establecido por la normativa", continuó diciendo la abogada Gianni, "por un órgano del Estado que carece de competencia constitucional al respecto para fijar la política pública o forzar a la distribución de aquellos alimentos en la forma que se intenta, lo único que logra, es entrometerse en la esfera de otro poder". El detalle del cronograma, al que accedió Clarín, informa la entrega de 1.500.445.303 kilos de leche que tienen fecha cercana de vencimiento.

La distribución incluye catorce provincias: Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta, San Juan, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos.

En su última presentación, el ministerio que conduce Sandra Pettovello informó que todo terminará de distribuirse el 28 de junio. "Una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos, lo que será informado en detalle al Tribunal a medida que se vaya concretando", indica el oficio presentado a Casanello. Asimismo, se detalló que los paquetes de yerba de las marcas "El buen ojo" y "Sierra del imán", no fueron inicialmente incorporados al plan de distribución ya que un "informe indicó que no se pudo verificar su origen y trazabilidad".

#### Aviso importante:

#### **GRUPO NCK SRL**

(GRUPO PRO LÍDER) INFORMA: Baja de servicios de emergencia domiciliaria (ECCO / EMERGER)

Por la presente, queremos informar a nuestros estimados clientes que se procederá a dar la baja a nuestro servicio de emergencia domiciliaria brindada por ECCO y Emerger a partir del 1 de julio del 2024, encontrándose vigente el mismo hasta el 30 de junio del 2024 inclusive. En lugar de ello, incorporamos nuevos y superadores servicios para brindarles a su entero beneficio, los cuales podrán consultar en nuestra página web www.grupoprolider.com.ar a la línea telefónica gratuita 0800-220-8400, por whatsapp al número 351 5 954582, o en nuestras redes sociales Facebook (GPL Grupo Pro Líder), Instagram @gplprolider, etc.

Nos encontramos trabajando arduamente con la intención de mejorar la calidad de nuestros servicios y así, poder enfocarnos en áreas donde podemos brindar un mejor servicio a nuestra comunidad.

Así mismo, comunicamos que se encuentran a disposición de ustedes nuevos y mejores servicios sin costo adicional. Para cualquier consulta adicional, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo:

Atención al cliente llamando al 0800-220-8400

Agradecemos a todos nuestros clientes por confiar y seguir confiando en nosotros. **Atentamente, GPL - Grupo Pro Líder** 

El País CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 13

### Una papelera intervenida por los K dejó una deuda millonaria al Estado

Es porque la Corte rechazó un recurso del Banco Nación para no pagar. Moreno en 2009 creó un fideicomiso.

Otra intervención de los K en empresas privadas dejó una deuda millonaria para el Estado, como pasó con YPF. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes un recurso presentado por Nación Fideicomisos S.A del Banco Nación, en su rol de fiduciario del Fideicomiso Financiero y de Administración de Empresa Papelera Quilmes, por medio del cual pretendía no hacerse cargo de los costos del daño ambiental producido por su predecesora: Papelera Massuh S.A.

La acción fue iniciada con el objeto de obtener el cese y remediación ambiental a consecuencia de la contaminación "abierta y flagrante" que estaba produciendo la actividad de la entonces Papelera Massuh S.A. y la reparación individual de los daños y perjuicios provocados por dicha contaminación. Solo era seguro por el año 2010 era de 14 millones de pesos. Por lo tanto, la deuda total "es varias veces millonaria", dijo una fuente judicial.

En los noventa, durante la ejecución de un primer acuerdo entre las partes, en el que se habían establecido las acciones y tareas tendientes al cese, reparación y recomposición del daño ambiental colectivo, Papelera Massuh S.A. comenzó a evidenciar problemas financieros que llevaron a su posterior declaración en quiebra, al cierre de la fábrica y a la suspensión de las acciones que se encontraban parcialmente en ejecución.

Dicha circunstancia motivó la intervención del Estado Nacional quien, a través de la Secretaría de Comercio Interior, por entonces a cargo de Guillermo Moreno, diseñó un fideicomiso (Empresa Papelera Quilmes) para paliar las consecuencias que la quiebra provocaba en diversos ámbitos. A través del fideicomiso, se puso en marcha la fábrica sin atender a las obligaciones ambientales asumidas por la empresa administrada, por lo que el juez de primera instancia decretó nuevamente la clausura de la planta.

El 24 de septiembre de 2009 se celebró y homologó un "Acuerdo Marco sobre Cese y Remediación Ambiental", suscripto por el fideicomiso, el Municipio de Quilmes



Otros tiempos. Néstor Kirchner en la papelera Quilmes en el 2009.

y los vecinos. Entre las obligaciones asumidas por el fideicomiso estaba la contratación de un seguro ambiental dentro del plazo de 45 días corridos de la firma. El 9 de noviembre de ese mismo año se acreditó su contratación, en el que se aseguraba la ejecución de las tareas de recomposición de daño ambiental de incidencia colectiva hasta una suma máxima y hasta el 6 de noviembre de 2010. El 11 de mayo de 2010, los vecinos denunciaron

el incumplimiento del Acuerdo Marco y, luego, el fideicomiso informó al juzgado el inicio de su propio procedimiento de liquidación. Por esa razón, el magistrado dispuso una serie de medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas. Con relación a la obligación de contar con seguro ambiental, el fideicomiso planteó que, no estando en posesión del predio, no le correspondía su renovación. ■



Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500



Loan Pena



Mia Guadalupe Salteno Altamirano



Clismar Kevin Cardozo Saldana



Marisol Gomes



MISSING CHILDREN www.missingchildren.org.ar





ClarinX



una campaña de vía pública

Ingresá a fundacionvarkey.org o enviá a comunicaciones@varkeyfoundation.org



14 El País

# La Iglesia defendió el polémico fondo que manejaba Grabois

Fue en un encuentro que organizó Cáritas, en Quilmes, y reunió a referentes del piquetero y también macristas. Dicen que el fondo frena el avance narco.

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

En contraposición a la fuerte reducción del financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que dispuso el gobierno, la Iglesia católica, ex funcionarios de las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández y referentes de la sociedad civil destacaron la importancia de que el Estado lleve adelante obras en las villas y barrios populares por considerar que, entre otras cosas, posibilita frenar el avance del narcotráfico.

Fue durante un coloquio organizado por **Cáritas Argentina** en el Centro Comunitario san Francisco de Asís del barrio IAPI, en el partido de Quilmes, bajo el título de "Estados o narcotráfico: valor de la integración socio urbana en los barrios populares", en el que se destacó "**la necesidad de la presencia inteligente del Estado**, los consensos, el diálogo entre personas de diferentes sectores y el protagonismo de la comunidad".

Expusieron el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea; el titular de Cáritas, el obispo Carlos Tissera; el vicepresidente de la institución, el obispo Gustavo Carrara; el ex vicejefe de Gabinete del gobierno de Cambiemos, Mario Quintana; los ex secretarios de Integración Urbana de la Nación, Sebastián Welisiejko (Cambiemos) y Fernanda Miño (FPV) y el director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra.



Reunión. En Quilmes, con el obispo Ojea, la graboisista Miño y el macrista Mario Quintana, entre otros.

El presidente de Cáritas comenzó recordando que el Cura Brochero le escribió al gobernador de Córdoba de aquel entonces diciendo que lo que abundaba en su región era la necesidad y señaló que "después de tanto tiempo, desde el conurbano profundo, seguimos diciendo 'acá lo que abunda es la necesidad'" y afirmó que serán bienvenidos los proyectos que quieran aportar "todas las personas de buen corazón".

A su vez, monseñor Ojea recordó que en 2016 fue convocado por Quintana para participar de un proceso de diálogo con diversos actores de la sociedad civil sobre los barrios populares que duró dos años y en el que "se partió del concepto de integración, diferenciándolo del de separación" y señaló que "ir a la integración significa asfalto, construir una habitación para no vivir hacinados".

Tras destacar que "es imperioso, cuidando todos los mecanismos que hacen a la transparencia, que el Estado se encuentre en nuestros barrios", Ojea advirtió que "de lo contrario, nos entregamos al narcotráfico" y llamó "a todos a trabajar para que no se dé en la Argentina lo que ya se dio en otros lugares en América Latina", en alusión al fuerte avance narco en otros países de la región.

A su turno, el obispo Carrara calificó de "luminosa esa idea de hacer dialogar la macroeconomía
con las ideas concretas de un barrio popular porque hay urgencias y no se puede recortar por los
más pobres. Eso, desde el punto
de vista cristiano, es un pecado". Y
reclamó "una presencia inteligente del Estado porque sino el narcotráfico avanza, mata personas
e hipoteca la vida de niños y adolescentes."

Por su parte, Welisiejko advirtió que "la desintegración urbana es la manifestación de la desigualdad; no vamos a avanzar con una sociedad dividida. No se puede comerciar, no se puede transportar". Y señaló que "antes se hablaba de erradicación. y hoy se habla de integración" por lo que abogó por "reivindicar el encuentro saliendo al encuentro de otros."

En tanto, Quintana recordó que el proceso de integración urbana a partir de un relevamiento de las villas y barrios populares de todo el país y la creación de un registro de todos ellos -el RENABAP, de lo que derivó el FISU- surgió de una ley "votada por unanimidad", dijo que "no es poca cosa haber construido ese consenso" y consideró que "lo tenemos que honrar".

"Nos importa que no haya inflación, nos importa que no haya déficit fiscal, pero nos importan también estos problemas, que no se soluciona sacando los recursos a los que menos tienen", dijo en implícita referencia al recorte presupuestario. Y completó: "Tenemos que hacer la integración urbana porque es una de las decisiones más inteligentes".

En una referencia a presuntos manejos opacos de dineros del FI-SU, Quintana consideró que "hay que corregir errores sin demonizar, porque lo que está en juego es el sufrimiento de muchos hermanos. Lo que está en juego es el avance del narcotráfico. Tenemos que dejar la desconfianza de lado, y llamar al abrazo entre hermanos."

### Gobernadores reafirmaron su compromiso con la causa AMIA

La mayoría de los gobernadores del país participaron ayer del Encuentro Federal por la Memoria, que AMIA organizó en el marco de los 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994, que se cumplirán en pocas semanas. El emblemático acto se realizó en el edificio de Pasteur 633.

Asistieron a la sede de la institución los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CA-BA), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rogelio Frigerio



tiago del Estero), Rogelio Frigerio Encuentro. Gobernadores, Cúneo Libarona y autoridades, en la AMIA.

(Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), y Gustavo Sáenz (Salta).

Por Río Negro, participó el vicegobernador Pedro Pesatti, mientras que Misiones y neuquén enviaron representantes.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, y Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete del Interior, también estuvieron presentes en el Encuentro, del que participaron presidentes de las comunidades judías de la Argentina.

En el acto, los gobernadores suscribieron una declaración conjunta en la que dejaron de manifiesto su compromiso con el ejercicio de la memoria y el pedido de justicia.

Al llegar al edificio de Pasteur 633, los mandatarios provinciales participaron de una ceremonia en la que se honró la memoria de las 85 personas que fueron asesinadas en la voladura del 18 de julio de 1994. Cada gobernador tuvo a su cargo el encendido de una vela en homenaje y recordación a las víctimas fatales del ataque terrorista, y escucharon las palabras del presidente de la institución, Amos Linetzky.

"La democracia está incompleta sin justicia... hay una enorme deuda pendiente", destacó el titular de la entidad. En el acta que firmaron, los mandatarios se comprometieron a apoyar la organización de actividades tendientes a denunciar la impunidad vigente en la causa, y mantener vivo el reclamo de justicia, entre otras iniciativas.

CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 El País 15

# Alerta en las fronteras tras las amenazas del líder de Hezbollah

Fueron proferidas por Sayed Hassan Nasrallah, ante una eventual guerra de Hezbollah con los israelíes. Bullrich afirma que hay presencia iraní en Bolivia.



En alerta. Bullrich, ministra de Seguridad, ayer en los tribunales de Goya, por el caso Loan. MARCELO CARROLL

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El Gobierno tomó nota de las amenazas recientes del líder de Hezbollah en el Líbano, Sayed Hassan Nasrallah, sobre la posibilidad de extender una eventual guerra contra Israel, y puso en estado de máxima alerta sus controles fronterizos.

En particular, supo Clarín de fuentes locales, se extremaron medidas, de entrada y salida del país tanto terrestres como aéreas. Controles de documentos, lugares de nacimiento y que ello concuerde incluso con el acento de los ciudadanos que busquen entrar al país.

Ponen énfasis en la vigilancia y controles migratorios de documentos elaborados en Bolivia, en virtud de sus vínculos con Irán que se le atribuyen tener a través de acuerdos especiales.

La semana pasada, Nasrallah, advirtió que su grupo luchará "sin control, sin "normas ni límites" si estalla una guerra más amplia con Israel. Dijo también que tiene capacidades nuevas y no reveladas. Y advirtió que ningún lugar de Israel estará a salvo de los ataques de Hezbollah.

La organización shiíta, protegida y financiada por Irán, tiene expresiones políticas que han sido parte del gobierno en el Líbano. Tiene una estructura de acción de ayuda social, expresiones religiosas, pero sobre todo tiene un ejercito de decenas de miles de milicianos que combate contra Israel hace años. Y posee un brazo terrorista como el que, según la Justicia argentina, es responsable de los atentados terroristas a la Embajada de Israel en Argentina (1992, 29 muertos) y Amia (1994, 85 muertos).

Meses atrás, la ministra de Seguridad de Javier Mieli, Patricia Bullrich, advirtió sobre la presencia de Hezbollah y de otros grupos terroristas en Sudamérica. Incluso, aunque generó inicial molestia en el gobierno de Chile, que comanda Gabriel Boric, la ministra llevó un informe con casos detallados que mostrarían dicha actividad, algunas de las cuales fueron publicadas por Clarín en exclusiva. También habló de la presencia iraní en Bolivia, que rechazó el presidente Luis Arce, con el que Milei mantiene nulas relaciones.

Ahora el Gobierno puso los ojos nuevamente sobre la declaración del ex presidente Evo Morales de 2008 cuando determinó que Iran era su aliado y ambos decidieron "estrechar vínculos en cualquier circunstancia y fomentar sus lazos como "países independientes", así como "luchar contra cualquier forma de imperialismo".

En ese momento se decidieron a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos, en el contexto de la ampliación de la presencia iraní en América Latina, que había empezado en Venezuela.

Ya en julio de 2023, los ministros de Defensa de la República Islámica de Irán (el brigadier General Mohammad-Reza haraei Ashtiani) y Bolivia (Edmundo Novillo) firmaron un Acuerdo de Defensa, del cual se indicaría que incluye la venta y/o cesión de tecnología militar a las fuerzas bolivianas.

Si bien el objetivo que informaron del acuerdo consistiría en reforzar el control de sus fronteras. donde ocurriría gran parte del tráfico de estupefacientes y el contrabando, Argentina y otros paises de la región expresaron desacuerdo con ello porque implica una amenaza a su propia seguridad.

Por empezar, se incluye la venta de material militar de Irán a Bolivia: drones de reconocimiento para controlar la geografía fronteriza boliviana; barcos patrulleros para control del narcotráfico y el contrabando en lagos y ríos; y declararon el interés del gobierno boliviano en contar con un sistema de protección para evitar la penetración o hackeo de información en diferentes instituciones.

### El Gobierno apoyó al candidato de Lula para jefe de Interpol

El gobierno de Javier Milei le brindó ayer un apoyo diplomático clave a Brasil para que el policía de ese país Valdecy Urquiza se convierta en el próximo secretario general de Interpol.

De 43 años, el brasileño Urquiza será el primer jefe de la Policía Internacional de un país en desarrollo. Más aún, los jefes de la policía internacional siempre han sido nacidos en Estados Unidos o Europa.

Urquiza fue elegido por el comité ejecutivo del organismo, donde pesó el voto argentino que declinó dárselo al de Gran Bretaña.

Si bien Urquiza, actual vicepresidente de la Interpol para las Américas, comenzó su campaña para alcanzar el puesto uno en la organización aupado inicialmente por el gobierno de Jair Bolsonaro, Luiz Inacio Lula da Silva continuó la presentación como política de Estado.

Por eso, en virtud de lo sensibilidad que impera ante la nula relación de Javier Milei y Lula da Silva -están en las antípodas de pensamiento-las cancillerías no quisieron promocionar ni el pedido brasileño de apoyo ni el sostén que le **Presidente.** Lula da Silva.



dio la Argentina a Urquiza, quien es básicamente un profesional en lo suyo.

La relación con Brasil la llevan muy especialmente la canciller Diana Mondino y su par Mauro Vieira.

En ese tren, Argentina le prometió a Brasil que los bolsonaristas acusados por el intento de golpe de Estado contra Lula del 8 de enero de 2023 van a ser entregados a ese país, en el caso de que la Justicia así lo decida.

Recientemente, Lula y Milei se esquivaron y evitaron hasta saludarse en la cumbre del G7-o al menos no quisieron anunciar si lo hicieron-. Pero pronto se verán y tendrán que hablarse en la cumbre presidencial del Mercosur, prevista para el próximo 8 de julio en Paraguay.

Urquiza fue elegido este martes en la sede de Interpol, en Lyon, Francia, por el Comité Ejecutivo de la organización que componen 13 miembros. El secretario general de la Policía Internacional dirige esencialmente la organización en el día a día.

El comisario Urquiza fue designado para el mandato de 2025 a 2030, aunque la decisión deberá ser ratificada por la Asamblea General de la organización, en noviembre próximo.

Para la Argentina, las actividades de Interpol son de alta importancia y no solamente por los pedidos de captura internacional de los iraníes acusados por el ataque terrorista contra la AMIA, sino porque es un país activo en materia de colaboración policial.

Natasha Niebieskikwiat

### RENOVÁ TU LOOK CON 365







-15%

#### **EN SUCURSALES DE LUNES A VIERNES, CON AMBAS TARJETAS** No acumulable con otras promociones.

-25%

**EN SUCURSALES ADHERIDAS** TODOS LOS DÍAS, CON 365 PLUS. -20% con 365.





-25%

**EN EL TOTAL DE LA COMPRA DE LUNES A MIÉRCOLES, CON 365 PLUS** -20% con 365.

-20%

**EN EL TOTAL DE LA COMPRA TODOS LOS DÍAS** Con ambas tarjetas.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.CLARIN.COM Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ 🙃 🚳









BENEFICIOS VÁLIDOS HASTA EL 30/06/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

# Reparto de "la torta": se amplió la desigualdad entre ricos y pobres

Surgen de los datos de Distribución de Ingresos del primer trimestre del año difundidos por el INDEC. El impacto de la alta inflación y el desempleo.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

En los primeros 3 meses de la gestión de Javier Milei se registró la mayor desigualdad de la distribución de los ingresos de la nueva serie iniciada por el INDEC en 2016. Y un salto de la pobreza que habría llegado al 55% para el período enero-marzo.

Al aumento del desempleo y la caída de la población ocupada, se sumó la disminución de los ingresos en relación a la disparada inflacionaria, con particular fuerza entre las familias y hogares de menores recursos.

Los datos del INDEC del primer trimestre de este año muestran que el 10% de la población de mayores ingresos pasó de acaparar el 35,4% de la "torta" versus el 33,8%

un año atrás y un 31,9% en igual período de 2022. El 10% de la población de mayores recursos tuvo ingresos 23 veces superiores al 10% más pobre, cuando en el primer trimestre de 2023 esa brecha había sido de 19 veces

En cambio el 40% de los sectores de menores ingresos bajaron otro escalón del 14,4% al 13,4%. Así, en proporción a los ingresos totales, se sumaron a la pobreza nuevos sectores en especial provenientes de la clase media asalariada y profesional

Del Informe se desprende o implica, según el especialista Leopoldo Tornarolli (Magister en Economía e la UNLP y profesor de Política Económica en la UNLP) "una tasa de pobreza de alrededor del 55% en enero-marzo. De ser correcto esto, la pobreza del primer semestre va a estar sobradamente por enci-



Changas. El trabajo informal se mantiene arriba del 35%.

ma del 50%." Si se proyecta sobre una población total de 47 millones, más de 23 millones estarían viviendo en hogares pobres.

Todos estos números se reflejan en el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar en el Informe da se redujo pero los trabajadores de "Distribución de Ingresos" del informales son el 35,7%. ■

INDEC donde señala que "el cociente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,467 para el primer trimestre de 2024, mientras que en el mismo trimestre de 2023 el valor fue de 0,446, lo que muestra un importante aumento de la desigualdad en la comparación interanual".

El coeficiente de Gini es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso. Toma valores comprendidos entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1, mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso y lo contrario cuando se acerca a cero (igualdad absoluta).

Esta aumento de la desigualdad se produjo pese a que en los hogares el peso de los ingresos no laborales (como ayudas del Estado) fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos (62,6%) y en los más altos del 13,6% (fundamentalmente ingresos financieros). Con los recortes en las ayudas sociales más el aumento del desempleo, los ingresos de las ayudas sociales habrían disminuido en el segundo trimestre, otro factor de impulso de la pobreza.

Por su parte, también hubo un salto en la brecha entre los ingresos de los varones del 24,2% al 27,2% en relación a los ingresos de las mujeres.

En tanto, la población asalaria-



No se requieren originales en papel. Se deberán subir digitalmente a https://premioclarinnovela.clarin.com/

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30.07.2024

Consultas a novela@clarin.com - Bases y condiciones en facebook.com/premioclarinnovela











El País 1



Postal. Colas en las estaciones de servicios de automovilistas que buscan anticiparse a los ajustes de precios.

# Por impuestos, subirá la nafta; y por inflación futura, luz y gas

Desde el lunes 1 de julio se retoman los aumentos. Habrá una suba de impuestos, pero el Gobierno trabaja para dividirla en varios meses.

#### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

A partir del lunes 1 de julio volverán a haber aumentos de combustibles (nafta y gasoil) en todo el país, tarifas de la energía (gas a nivel nacional y luz en la Ciudad y el Gran Buenos Aires) y el agua y las cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-.

La semana que viene las múltiples subas de precios arrancarán desde las primeras horas con la nafta y el gasoil, que treparán más de 2%, por el traslado de la devaluación mensual del peso contra el dólar.

Pero, además, el Gobierno volverá a incrementar los impuestos a los combustibles (Impuesto a los Combustibles Líquidos -ICL- e Impuesto al Dióxido de Carbono -IDC-), según consta en el Decreto 466/2024. El aumento será de \$114,15 por litro de nafta y de \$91,89 por litro de gasoil cuando comience el segundo semestre de 2024, excepto que el Gobierno decidiera volver a diferir o partir en cuotas esa actualización, como viene haciendo desde comienzos de este año. En ese caso, impactaría en la necesidad de las petroleras de subir hasta 12,5% la nafta súper (hoy en \$ 905 en la Ciudad de Buenos Aires) y 10% el gasoil (actualmente en \$ 941).

Según pudo saber Clarín, el Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están "trabajando" precisamente en un esquema para que el impacto no sea tan fuerte, se divida en varios meses y que no se traslade de lleno a la inflación, mientras se sostiene la recaudación fiscal.

Entre enero y mayo, la recaudación de los impuestos a los combustibles sumó \$ 525.858 millones, un 192,2% más que en los primeros cinco meses del 2023. Con estos ajustes, el Gobierno busca sumar ingresos por el equivalente a unos 0,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) o casi 3.000 millones de dólares, el 10% del total del ajuste que persigue el presidente Javier Milei para este año.

Adicionalmente a lo que será el salto en los precios de la nafta y el gasoil, las petroleras también miran sus propias cuentas y observan que hay un atraso o brecha entre los valores locales de ventas de los combustibles y la "paridad" internacional que ronda el 11% al 13%.

Esos márgenes los buscarán recomponer progresivamente hasta fin de año, a medida que desacelere la inflación y se reactive la demanda. En abril, de acuerdo a los datos de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHE-DA), las ventas de combustibles en general cayeron un 8% interanual, mientras que en las estaciones de servicio se derrumbaron 13%.

#### También se evalúa qué hacer con las tarifas de colectivos.

Por otro lado, desde julio se retomarán las alzas en los márgenes de las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural por redes. Entre ellas se cuentan a Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGS y TGN, entre otras.

El transporte y la distribución son dos de los cuatro componentes de las facturas (los otros son las generación o producción y los impuestos), y pesan entre el 40% y 50% en las boletas finales que pagan los hogares.

El Gobierno suspendió en mayo y junio la aplicación de la fórmula de actualización mensual que se basaba en la evolución pasada de la inflación, los salarios y hasta el costo de la construcción, y desde el mes que viene cambiará la fórmula para que refleje la inflación futura esperada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, deberá definir qué indicador utiliza para estimar la evolución de los precios (si por ejemplo usa el Relevamiento de Expectativas del Mercado -REM- del Banco Central -BCRA- o decide una "meta de inflación" mensual).

Si Caputo señalara que la inflación esperada para julio es del 4%, las boletas de los usuarios treparían aproximadamente un 2% final.

En agua y cloacas, el servicio que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), sin embargo, la fórmula que se mantiene vigente es la que indexa las tarifas según variables pasadas, por su bajo impacto sobre la inflación. El dato de salarios de abril, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este miércoles a las 16, es lo último que falta para conocer cuánto será el aumento de las tarifas del mes próximo, que estaría alrededor del 2%.

A partir de los recientes incrementos, AySA llegó en mayo al equilibrio financiero en sus cuentas por primera vez en los últimos años, algo que esperaba lograr recién para octubre.

Es decir, no necesita más subsidios del Estado nacional -que cubren los gastos de los hogares- para su funcionamiento, después de un fuerte ajuste que implementaron las nuevas autoridades en el personal y las obras. Además, ese resultado permite evitar fuertes incrementos de tarifas en el futuro.

Con un balance equilibrado, el Gobierno apunta a que AySA se abra a las concesiones a privados que se habilitarán tras la sanción plena de la Ley Bases, posiblemente este jueves en la Cámara de Diputados.

Por último, también se evalúa un rumbo sobre las tarifas de los colectivos que circulan por el área metropolitana, que siguen congeladas desde febrero. El máximo incremento posible es del 71,9%, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2024. ■

# Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

El País 20 CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

#### Principales indicadores



DÓLAR Oficial, tipo de cambio minorista



RIESGO PAÍS Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril

# 427,06

SOJA Chicago, en dólares pór tonelada

#### **ALIANZA DE VOLKSWAGEN Y RIVIAN**

El alemán Volkswagen invertirá 5.000 millones de dólares para crear una empresa conjunta con el fabricante estadounidense de

autos eléctricos Rivian, destinada a producir programas informáticos para vehículos, anunciaron las dos firmas el martes.

## Para sumar frecuencias, acuerdos de cielos abiertos con Canadá y Panamá

Con la nación norteamericana acordaron eliminar topes a las frecuencias de vuelos internacionales. Se suman a Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

Argentina y Canadá firmaron este martes un memorándum de entendimiento bilateral que elimina los topes a las frecuencias de vuelos y de ofertas de asientos entre los dos países, que regía desde 1979.

Asimismo, el acuerdo incrementa la cantidad de aeropuertos donde pueden aterrizar las líneas aéreas.

Actualmente, Air Canada es la única aerolínea que llega desde ese país a Ezeiza, con un vuelo con escala en San Pablo. Ofrece, siempre con escala en la ciudad brasileña. destinos hacia Montreal o Toronto. La frecuencia varía de cuatro a cinco vuelos semanales en temporada baja, y seis en temporada alta.

En tanto Aerolíneas Argentinas, la única línea de origen local que hace vuelos de largo alcance, no tiene rutas hacia Canadá.

El acuerdo fue firmado este martes en el Palacio San Martín entre funcionarios de los dos países y se suma a otros acuerdos recientes de "cielos abiertos", tal como los suele denominar el gobierno de Javier Milei.

Un convenio similar se firmará este miércoles con Panamá, según afirmó el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Con este país existe una mayor conectividad a través de Copa Airlines, que utiliza la capital panameña como "hub" hacia múltiples destinos.

En el marco de la denominada "política de cielos abiertos", el Gobierno firmó hasta el momento convenios con Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador.

En los hechos, los "cielos abiertos" son únicamente los incluidos en los acuerdos con Chile y Uruguay, donde se incluye la posibilidad de que una línea aérea del otro país pueda realizar vuelos internos o de cabotaje en el otro país.

Para los demás casos, incluidos los acuerdos de esta semana, lo que se liberaliza son las rutas internacionales.

"Con la liberalización de los vuelos entre Argentina y Canadá, se podrá incrementar la conectividad, ampliar las capacidades operativas, generar condiciones de frecuencias ilimitadas y agregar nuevos destinos", dijo Mogetta, tras la firma del acuerdo, del cual participaron también el se-



Acuerdos bilaterales. Sujetos a las reglamentaciones de cada país.

cretario de Turismo, Daniel Scioli, y el vicecanciller Leopoldo Sahores.

"Este es el primer convenio que firmamos con un país que no es de la región y ahora van a venir otros convenios", agregó Mogetta.

Los acuerdos bilaterales, en cada caso, están sujetos a las políticas y reglamentaciones que establezcan ambos países, sobre todo en los casos en que los "cielos abiertos" se cumplen hasta la denominada "novena libertad del aire".

Esta figura es la que habilita los vuelos de cabotaje en el país de destino, con aviones y tripulaciones del país de origen.

el cuerpo de inspectores de INASE

#### **Breves** económicas

Publicidad

#### Scaloni y Aimar, en una campaña del Macro

El Banco Macro lanzó un nuevo capítulo de su campaña publicitaria donde el protagonista es el DT de la Selección de fútbol, Lionel Scaloni, y en esta ocasión se suma Pablo Aimar, uno de sus ayudantes. "Desde hace 2 años, Macro tiene un propósito claro y muy potente: que la Argentina piense en grande, piense en Macro, explicó Gustavo Manriquez, CEO del Macro.

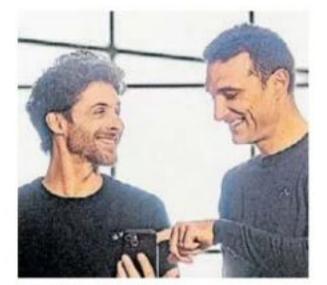

Scaloni y Aimar.

Tecnología

#### Un robot que vende gas en La Matanza

La empresa distribuidora B&B Gas opera un robot que funciona con inteligencia artificial para atender los requerimientos de los vecinos de La Matanza, desde General Paz hasta Virrey del Pino. Hace un año que el robot atiende a los clientes a través de WhatsApp y toma los pedidos.

Posicionamiento

#### 16 Premios Nobel, contra Trump

Dieciséis intelectuales galardonados con el Premio Nobel de Economía advirtieron este martes que las medidas económicas que propone el expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano, Donald Trump, reactivarían la inflación y causarían un daño duradero en la economía del

### Habrá más controles a productores que hagan uso propio de las semillas

El Gobierno dispuso cambios en el uso propio de las semillas para evitar la venta ilegal o la "bolsa blanca". Fue a través de la Resolución 245/2024 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de Claudio Dunan, titular del Instituto Nacional de Semillas I (Inase).

En concreto, los productores que siembren las especies comprendidas en el Sistema de Información

rán comunicar los volúmenes por variedad de la semilla utilizada o por utilizar en la siembra de la respectiva campaña y acreditar la adquisición u origen legal de la semilla declarada, independientemente de si la variedad cuenta o no con propiedad vigente.

La remisión de documentación podrá realizarse mediante las plataformas electrónicas disponibles al Simplificado Agricola (SISA), debe- efecto, por lo que **no será necesa-** des documentales constatadas por mación eficientes y simples" país.

ria la presentación física en formato papel.

Por su parte, quienes hagan uso de la excepción del agricultor deberán conservar la documentación que acredite el origen legal de la semilla utilizada durante todo el lapso de tiempo en que la ejerzan, a disposición de un eventual requerimiento de respaldo documental.

Según la norma, las irregularida-

darán lugar a las sanciones contempladas en la Ley Nacional de Semillas Nº 20.247, cuyo monto se establecerá a valor semilla de acuerdo a la densidad promedio de siembra por especie que se determina en la Resolución mencionada. En soja, son 70 kilos por hectárea; en trigo, 110 kilos; en cebada, 115 kilos; en arveja, 182 kilos; en garbanzo, 200 kilos; en maní, 132 kilos; en algodón, 15 kilos; y en arroz, 130 kilos. A partir de ahora "se conformó un universo de control de uso que involucra a todos los agricultores del país, lo que implica la necesidad de crear sistemas de infor-



# Palagrama El nuevo juego de Clarín

Entrená tu mente y descubrí la palabra oculta todos los días.



Escaneá el QR y empezá a jugar a Palagrama y al resto de los juegos de Clarín www.clarin.com/juegos

### El Mundo

#### La guerra en Ucrania



Guerra de propaganda. El presidente Vladimir Putin durante una audiencia en sus oficinas del Kremlin. Un fallo de la CPI también ordenó su arresto por crímenes de guerra. EFE

# Rusia bloquea la emisión por Internet de 81 medios de Europa

Moscú acusó a importantes diarios y emisoras de difundir información "no fidedigna" sobre la guerra en Ucrania. En mayo, la UE sancionó al Kremlin por "desestabilizar" a vecinos de ese país.

MOSCÚ, EFE, AP Y AFP

En una represalia a sanciones contra el Kremlin por difundir información falsa en Europa, Rusia prohibió desde ayer la emisión y el acceso desde su territorio por Internet a 81 importantes medios de comunicación europeos, entre ellos, varios de Francia, Italia, España y Alemania.

La medida de Moscú replica a las restricciones adoptadas el pasado 17 de mayo por el Consejo de la Unión Europea contra tres medios rusos -la Agencia RIA Nóvosti y los diarios Izvestia y Rossískaya Gazeta-vigentes desde ayer.

Según informó ayer en una nota sobre los medios de 25 países sancionados de la Unión Europea (UE), el Kremlin dijo que "se introducen medidas de respuesta para la limitación de la emisión y el acceso a sus recursos en Internet desde el territorio" de Rusia.

El comunicado destaca que las

medios que "difunden sistemáticamente información no fidedigna sobre la marcha de la operación militar especial", como se conoce en Rusia la invasión ilegal y la campaña militar desplegada en Ucrania desde febrero de 2022.

La lista publicada en su página web por el Ministerio de Exteriores de Rusia de los medios bloqueados o prohibidos incluye a la agencia de noticias española EFE, los diarios El País y El Mundo y Televisión Española. Entre los 81 medios afectados figuran también cabeceras como el diario alemán Die Zeit y la revista Der Spiegel; los italianos La Stampa y La Repubblica; el portugués Publico; los franceses Le Monde y Liberation; o la revista holandesa Algemeen Dagblad.

También incluye a canales de televisión como la italiana RAI; los franceses LC1 y Arte; la irlandesa RTE; la portuguesa RTP Internacional; la holandesa Nos o la aus-

Radio France. Además de EFE, las agencias cuyo acceso en Rusia se verá restringido son la Agence France-Press y Agence Europe.

El Ministerio de Exteriores subraya que había advertido en reiteradas ocasiones que "el acoso políticamente motivado" a los periodistas rusos y la prohibición "infundada" de los medios rusos en territorio de la Unión Europea "no

#### Entre otros, el bloqueo afecta a Francia, Italia, Alemania y España.

quedaría sin respuesta". Moscú subraya que, como Bruselas optó por elegir el camino de la "escalada", de esta forma obligó a las autoridades rusas a adoptar "medidas simétricas y proporcionadas".

"La responsabilidad de dicho desarrollo de los acontecimientos re-

tes de la UE y en los países que apoyan dicho bloque", señaló.

A mediados de mayo la portavoz de Exteriores, María Zajárova, advirtió que su país iba a tomar medidas de represalia contra los corresponsales occidentales en su territorio si la Unión Europea restringía la labor de los medios rusos. "Hasta ahora sentían nuestro amor, ahora también tendrán que sentir nuestras represalias", dijo en una rueda de prensa.

Recordó que Moscú "responderá súbitamente y de manera extremadamente dolorosa para los occidentales".

"Si aunque sea un solo medio ruso es objeto de restricciones infundadas, de rebote repercutirá en sus colegas aquí, en Rusia. Me refiero a los periodistas occidentales", dijo la vocera de la cancillería.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha restringido el acceso de los periodistas extranjeros a las acrestricciones se adoptan contra tríaca ORF; además de la emisora cae exclusivamente en los dirigen- tividades organizadas por el Esta- del bloque. ■

do ruso y en algunos casos no prolongó el visado de trabajo para algunos corresponsales occidentales afincados en la Federación.

El bloqueo y prohibición a través de Internet contra los 81 medios europeos es una réplica a una decisión del Consejo Europeo adoptada a mediados de mayo pasado, cuando las autoridades de Bruselas anunciaron la prohibición de cuatro medios de comunicación acusados de difundir propaganda pro-Kremlin y "desestabilizar" a los países vecinos de Ucrania.

Los cuatro medios incluidos en la lista negra (Voz de Europa, RIA Nóvosti, Izvestia y Rossiyskaya Gazeta)- están "bajo el control permanente, directo o indirecto" de Rusia y han sido "decisivos" para fomentar el apoyo a su invasión ilegal de Ucrania, dijo ese cuerpo de la UE que aglutina a los máximos líderes políticos de los 27 miembros

El Mundo 23

# La Haya pidió arrestar a dos generales rusos por crímenes de guerra

Son Valeri Guerasimov, jefe del Estado Mayor, y Serguéi Shoigú, ex ministro de Defensa y cercano a Putin.

LA HAYA. AFP, AP Y EFE

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció ayer haber emitido órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerasimov, y el ex ministro de Defensa Serguéi Shoigú de ese país por presuntos crímenes de guerra en Ucrania mediante ataques a la población civil, destrucción de sus bienes y la comisión de "actos inhumanos".

Tras este nuevo pedido del tribunal global, aumentan a seis las órdenes de detención emitidas desde La Haya contra líderes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania desde 2022.

La CPI, con sede en la ciudad holandesa, considera que "existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos tienen la responsabilidad de bombardeos con misiles efectuados por las fuerzas armadas rusas contra infraestructuras eléctricas ucranianas entre al menos el 10 de octubre de 2022 y al menos el 9 de marzo de 2023".

La Corte estima que estos ataques iban "dirigidos contra bienes de carácter civil" y que si incluso los objetivos se podían considerar militares, los daños civiles "habrían sido claramente excesivos en comparación con el resultado militar previsto".

La CPI ya emitió una orden de arresto contra Putin en marzo del año pasado. Rusia reaccionó rápidamente y minimizó la decisión contra Shoigú, actualmente secretario del Consejo de Seguridad, tachándola de "insignificante", según el servicio de prensa de este órgano cercano al Kremlin, citado por la agencia de noticias Tass.

#### Ya son seis los jefes rusos con pedidos de detención de la CPI.

"Esta decisión es una señal clara de que la justicia por los crímenes rusos contra los ucranianos es inevitable", afirmó por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, añadiendo que esperaba ver a estos hombres "entre rejas".

Esta corte no dispone de fuerzas de seguridad propias para ejecutar sus órdenes de arresto, y se apoya en el sistema judicial de sus 124 países miembros para llevarlas a cabo. En teoría, cualquier persona que sea objeto de una orden de este tipo tendría que ser detenida si viaja a un territorio de un Estado miembro.

Putin viajó al extranjero, entre otros a Kirguistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, que no son miembros de la CPI. Pero evitó sin embargo participar en un encuentro de los BRICS (Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica, un país que se habría visto obligado a ejecutar la decisión del tribunal internacional.

La CPI, creada en 2002 para investigar crímenes de guerra y contra la humanidad en todo el mundo, abrió en septiembre una oficina en Kiev como parte de los esfuerzos para pedir cuentas a las fuerzas rusas por posibles crímenes de guerra. Esto ocurrió después de la creación de un centro internacional para investigar a Rusia por posibles crímenes de guerra en La Haya en marzo de 2023, una decisión que Kiev consideró "histórica".

Además de Putin, la CPI también emitió una orden de arresto contra Maria Lvova-Belova, comisio-



En la mira. Los generales Guerasimov (izq.) y Shoigú en Moscú. AP

nada rusa para la infancia, por cargos similares, es decir la presunta deportación de miles de niños ucranianos a Rusia.

Otros responsables rusos que son objeto de órdenes de arresto por parte de la CPI son Serguéi Kobylash, jefe de la aviación estratégica, y Viktor Sokolov, jefe de la flota en el mar Negro.

Al fundamentar su pedido de arresto contra Shoigú (69 años) y Guerásimov (68 años), la Corte Penal dijo que desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023 el Ejército ruso llevó a cabo numerosos ataques a plantas de energía eléctrica y subestaciones en varias localidades de Ucrania. La CPI cree que el daño colateral previsto a civiles y sus bienes era claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada a la hora de atacar esas instalaciones, incluso si estas fueron consideradas objetivos militares. ■

### Ucrania y Moldavia inician la negociación para entrar a la UE

LUXEMBURGO. EFE Y AFP

La Unión Europea inició ayer las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, un esperado paso por las autoridades de Kiev tan solo dos años después de que solicitasen su ingreso en un contexto marcado por la invasión rusa, pero que al mismo tiempo supone "un camino difícil" y que tomará mucho tiempo.

"Este es un verdadero momento histórico para mí país", aseguró la viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stefanishina, que apuntó que el inicio de las conversaciones da a los ucranianos "la moral para seguir resistiendo" ante Rusia. Coin-

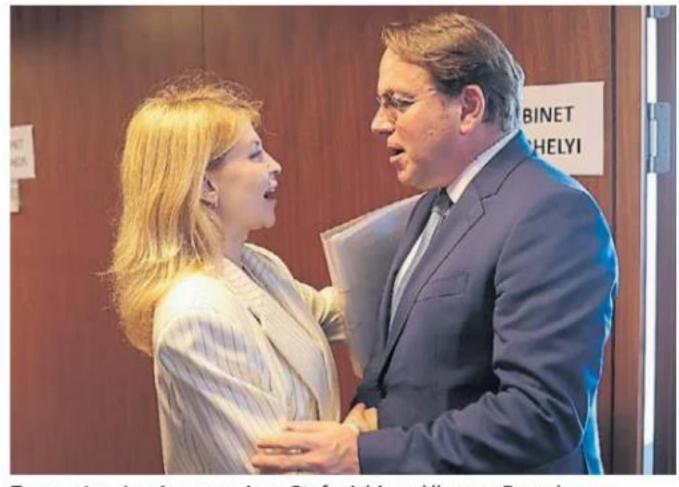

guir resistiendo" ante Rusia. Coin- Encuentro. La vice ucraniana Stefanishina al llegar a Bruselas. EFE

cidió con la ministra de Exteriores belga, Hadja Lahbib, que señaló que "este 25 de junio entrará en la historia de la UE" y "envía también una clara señal (al presidente ruso), Vladímir Putin", porque pese a haber "intentado debilitar a Ucrania" y "confiscar su futuro", Kiev se ha acercado "aún más" a Bruselas.

El canciller de Hungría, Janos Boka, fue quien se desmarcó de esta opinión generalizada entre sus socios comunitarios, al afirmar que Ucrania "está muy lejos de cumplir los criterios de acceso" a la UE.

Las negociaciones de adhesión empezaron ayer porque Budapest levantó su veto a un proceso que sólo puede avanzar con la unanimidad de los Veintisiete, después de exigir durante semanas que Ucrania respete los derechos de la minoría húngara en el país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Mi-"parte integrante de Eu una historia, un patrimo cultura compartidos".■

chel, dijeron que el inicio de las negociaciones ha sido posible porque Ucrania y Moldavia han cumplido con las reformas que Bruselas les ha exigido hasta ahora, pero recordaron a ambos países que deben seguir con ellas. "El camino que tenemos por delante será dificil", dijo Von der Leyen, y en la misma línea Michel señaló que los dos países tendrán que seguir llevando a cabo "reformas sustanciales", para cumplir con los 33 capítulos que conforman el proceso de adhesión.

La vicepremier ucraniana recordó que su país no es "un recién llegado" a la integración en el mercado único ya que "en gran parte" está "alineado con el acervo de la UE y disfruta de los beneficios del mercado único". Ambos países confiaron ayer en entrar en la UE para 2030. Moldavia subrayó que es "parte integrante de Europa, con una historia, un patrimonio y una cultura compartidos".

24 El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

# La Corte israelí ordena que los ultraortodoxos deben servir en el ejército y golpea al gobierno

Es porque el sector, socio vital de Netanyahu, rechaza el servicio militar. Si cumple su amenaza y deja la coalición, deberán llamar a nuevas elecciones.

JERUSALÉN, AGENCIA EFE

#### Sara Gómez Armas

El Tribunal Supremo israelí decretó ayer por unanimidad el fin de la exención militar para ultraortodoxos, una medida que polariza a la sociedad de Israel especialmente desde la guerra en la Franja de Gaza y que pone entre las cuerdas al gobierno de Benjamín Netanyahu ante el riesgo de que los partidos de ese sector abandonen la coalición.

"En medio de una guerra agotadora, la carga de la desigualdad es más dura que nunca y exige una solución", afirmó el presidente del Supremo, Uzi Vogelman, al anunciar el histórico fallo, a raíz de un recurso presentado por el Movimiento para un Gobierno de Calidad, un grupo civil progresista, y asociaciones de reservistas y ex militares.

La Corte decidió que "no existe base legal para excluir a los ultraortodoxos del reclutamiento" y que si no sirven en el Ejército tampoco deben recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiadas con fondos públicos, como ocurre en la actualidad.

La exención militar para los judíos ultraortodoxos que estudian a tiempo completo en yeshivás (escuelas talmúdicas) no es una ley, sino una disposición ejecutiva que se prolonga periódicamente desde el nacimiento del Estado de Israel,



Servicio. Ante soldados israelíes, un ultraortodoxo inicia un trámite en una oficina de reclutamiento. EFE

aunque hay varias sentencias judiciales que indican que viola el principio de igualdad de la ley israelí.

El fallo de ayer no implica el envío inmediato de órdenes de reclutamiento para los cerca de 63.000 hombres haredíes elegibles -equivalente a cinco divisiones militares-para el servicio militar obligatorio, y sugiere un proceso gradual, empezando por 3.000 nuevos re-

clutas ultraortodoxos. El dictamen judicial tampoco entra en detalles sobre cómo aplicar la medida.

Ni Netanyahu ni el gobierno se han pronunciado formalmente, pero sí su partido, el Likud, que sugirió intereses políticos detrás del fallo del Supremo, que "durante 76 años se abstuvo de forzar el recluta-

miento de estudiantes de yeshivás". Los dos partidos ultraortodoxos

-Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT)- se oponen al reclutamiento de los jóvenes estudiosos de la Torá y han amenazado con abandonar la actual coalición de gobierno si la medida entra en vigor, poniendo en peligro su supervivencia porque aportan 18 escaños vitales.

En tono desafiante al Supremo, el líder de Shas, Aryeh Deri-estrecho aliado de Netanyahu-, afirmó que "no hay poder en el mundo que impida al pueblo de Israel estudiar la Torá y cualquiera quien lo intentó en el pasado, fracasó estrepitosamente". "Ninguna sentencia arbitraria abolirá la comunidad de eruditos en la tierra de Israel", dijo.

El líder de JUT y ministro de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, calificó la decisión de "esperada y desafortunada" y recordó que el Estado de Israel nació como "un hogar para el pueblo judío, con la Torá como piedra angular".

"Nunca ha habido un fallo del Supremo a favor de los estudiantes de yeshivá y en interés de los ultraortodoxos. No hay un solo juez que entienda el valor del estudio de la Torá y su contribución al pueblo de Israel", afirmó el co-líder de JUT, el rabino y diputado Moshe Gafni.

A comienzos de abril, expiró una norma temporal de la exención, y desde entonces numerosos grupos de la sociedad civil y políticos, también dentro del gobierno, han reclamado acabar con los privilegios de los ultraortodoxos, alrededor del 13 % de la sociedad israelí.

"La sentencia es una victoria histórica para el principio de igualdad de reclutamiento y el estado de derecho. Exigimos reclutar de inmediato a los estudiantes de yeshivá", dijeron abogados del Movimiento por un Gobierno de Calidad. Lo mismo exigió el líder de la oposición, Yair Lapid, y recordó que reclutar a ultraortodoxos "ahora es la ley" y "debe cumplirse".

Tras la movilización masiva de unos 300.000 reservistas para Gaza, donde murieron más de 300 soldados, muchos israelíes reclaman a Netanyahu, que todos los jóvenes en Israel cumplan con su "deber" militar. Su Gobierno, sin embargo, depende del apoyo de dos partidos ultraortodoxos que se oponen a tal medida. Miembros de su partido, el Likud, y las formaciones de la extrema derecha dentro de la coalición -Sionismo Religioso y Poder Judío- son favorables al fin de la exención.

### Un bombardeo mató a diez familiares del líder de Hamas

FRANJA DE GAZA. AFP, AP Y EFE

El ejército israelí volvió ayer a bombardear la Franja de Gaza y las autoridades palestinas reportaron la muerte de diez familiares del líder político y negociador de una tregua de Hamas, Ismail Haniyeh, cuando Estados Unidos presiona a Israel para evitar una escalada mayor en la frontera con Libano.

La Defensa civil de la Franja de Gaza informó que un bombardeo dejó diez muertos, entre ellos Zahr Haniyeh, hermana del dirigente del

dades locales de Gaza informaron que un bombardeo golpeó el campamento de refugiados de Al Shati, en el norte de este territorio palestino gobernado por Hamas, donde residen los familiares de Haniyeh.

"Varios mártires siguen bajo los escombros", indicó Mahmud Basal, portavoz de la Defensa civil de Gaza. El ejército israelí, contactado por AFP, afirmó que no podía confirmar el reporte. Pero declaró que había atacado durante la noche a combatientes de Hamas que estamovimiento palestino. Las autoriban "dentro de recintos escolares" raelíes mantienen cruces de dispa-

en Al Shati y en otra zona del norte de Gaza. Sostuvo que estos milicianos estuvieron involucrados en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra.

Haniyeh, que vive en Qatar, perdió a tres de sus hijos y a cuatro nietos en un bombardeo en abril. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en una entrevista el domingo que "la fase intensa de la guerra está a punto de terminar en Rafah" y que esto permitirá "redesplegar algunas fuerzas hacia el norte", donde las tropas isros casi diarios en la frontera libanesa con el movimiento proiraní Hezbollah, aliado de Hamas.

Durante el viaje del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, a Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, lo instó a evitar una "escalada" en Líbano. Blinken destacó la importancia de alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamás que "garantice la liberación de todos los rehenes y alivie el sufrimiento del pueblo palestino". Las negociaciones para una tregua se encuentran por ahora estancadas.

Hamas insiste que cualquier acuerdo para una tregua debe incluir "un cese el fuego permanente y una retirada completa" de las tropas israelíes de Gaza, algo que Netanyahu rechaza.

El viaje de Gallant busca aliviar ultraortodoxos.■

la crispación, después de que Netanyahu acusó a Washington de retrasar la entrega de armas y municiones, algo que Estados Unidos niega, pues afirma que solo retuvo un envío de bombas pesadas.

Gallant adoptó una postura más conciliadora y afirmó: "Debemos resolver rápidamente las diferencias entre nosotros y permanecer unidos".

En el frente interno, el gobierno israelí enfrenta un revés después de que la Corte Suprema dictaminara ayer que los ultraortodoxos de las escuelas talmúdicas, hasta ahora exentos de obligaciones militares, deben ser enrolados en el ejército. Esta decisión complica a Netanyahu, que gobierna con una coalición de partidos de derecha y extrema derecha, algunos de ellos

El Mundo CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 25

# Los partidos atacan a Macron por hablar de una "guerra civil"

Desde el lepenismo a la izquierda rechazaron sus alertas de desórdenes públicos en el comicio del domingo. Los dos partidos extremistas van adelante en los sondeos.

PARÍS. CORRESPONSAL María Laura Avignolo

Primero fue el presidente Emmanuel Macron alertando que "la ultraderecha y la ultraizquierda, los dos extremos, pueden conducir a Francia a la guerra civil", en el podcast Generation do it Yourself.

Una estrategia de temor, que fue repudiada por la clase política, inclui-

dos los republicanos. Geofroy Didier, diputado de los conservadores republicanos, acusó a Macron de "ser el primer responsable de lo que pasa en el país, con una disolución (del Parlamento) precipitada. No habrá guerra civil en Francia porque le daremos fuerza a la derecha republicana y a la izquierda republicana. Sus propósitos como presidente son irresponsables. Es él quien ha creado una disolución irresponsable. El nos ha puesto contra la pared. Es increíble que Emmanuel Macron le de fuerza a la ultraderecha y juegue de bombero piromaníaco", acusó el diputado.

Macron se dirigió primero a la amenaza de Reagrupación Nacional y sus aliados. "La respuesta de la extrema derecha" en términos de inseguridad, "porque remite a la gente a una religión o a un origen, divide y empuja a la guerra civil". Luego, el del Nuevo Frente Popu-



Diagnóstico. Las palabras de Macron encendieron el debate. AFP

lar. La Francia Insumisa propondría "una forma de comunitarismo... un poco electoral". "Detrás de esto también está la guerra civil, porque en primer lugar, se refiere a la gente exclusivamente a su afiliación religiosa o comunitaria", dijo.

Interrogados el lunes por la noche a raíz de estas declaraciones, los representantes de ambos bloques alzaron su voz contra el Jefe de Estado. Empezando por el jefe de la Reagrupación Nacional, Jordan Bardella cuyo último "rolling" Ifop-Fiducial le permite vislumbrar una mayoría relativa el 7 de julio. En M6, Jordan Bardella recordó que un "presidente de la República no debería decir eso".

#### "El que inicia la guerra civil es Macron", dijo Jean Luc Mélenchon.

"Quiero restablecer la seguridad para todos los franceses", insistió el eurodiputado nacionalista, considerando que el jefe de Estado "asusta a los franceses".

En el otro lado del espectro político, el líder de La Francia Insoumisa, Jean-Luc Mélenchon, criticó en France 2 a un Emmanuel Macron "siempre ahí" para "prender fuego". "La guerra civil por el momento es él, quien la inició en Nueva Caledonia", añadió el ex candidato presidencial Insumiso, aconsejando al jefe de Estado "girar la lengua siete veces en la boca" antes de hablar.

"Macron organizó el ascenso de la extrema derecha durante siete años. La guerra civil es él", denunció también la diputada de Francia Insumisa, Clémence Guette.

En cuanto al primer secretario del PS, Olivier Faure, consideró "inaceptables" las declaraciones presidenciales. "Poner al mismo nivel al Frente Popular, que quiere defender una República ecológica y social, y a la extrema derecha, que quiere volver a nuestros principios

fundamentales como los derechos del suelo, que ni siquiera Vichy se había atrevido a hacer, es una vergüenza", se burló.

El Primer Ministro Gabriel Attal no respaldó los dichos del Presidente de la República, pero reprochó a los dos bloques tener "el odio como combustible" y contribuir "a enfrentarse entre sí contra el otro", con una "forma de confesionalización de la política".

"Probablemente la victoria de los extremos, de la extrema derecha, liberaría impulsos y podría incluso conducir a la violencia", alertó el primer ministro.

Con la sociedad en shock, preocupada por el avance de Reagrupación Nacional y con todos los sectores democráticos llamando a una "barrera republicana", como en las elecciones presidenciales del 2002, es ahora "un escenario de violencia para las elecciones del 30 de junio y el 7 de julio" del que alerta el ministro del Interior francés. El ministro Gérald Darmanin reveló que "las notas de los servicios de inteligencia sugieren posibles alteraciones del orden público", de cara a las legislativas.

Darmanin aseguró en CNews que hay "notas de los servicios de inteligencia que hablan de posibles alteraciones del orden público el 30 de junio (durante la primera vuelta) y más seguramente el 7 de julio, día de la segunda vuelta".

Unas 200 personalidades socialistas, ecologistas y macronistas pidieron el martes a la derecha, el centro y la izquierda que "demuestren claramente ahora", que pondrán en marcha "un acuerdo de retirada" entre las dos vueltas de las elecciones legislativas contra la Reagrupación Nacional para apoyar la República.

Este acuerdo "debería ser claramente mostrado ahora, sin esperar al 30 de junio (fecha de la 1ª vuelta), por los líderes de todas las fuerzas democráticas", estimaron los firmantes en el diario Le Monde■

## Sumate a #LaVozDeLaELA

www.fundacionestebanbullrich.org



26 El Mundo

#### El caso WikiLeaks



Llegada. Assange, ayer, al arribar a Saipan, una de las islas Marianas, donde se presentó ante un juez como parte del acuerdo para quedar libre. AP

# Assange se declaró culpable y puso fin a una larga pelea legal

El fundador de WikiLeaks compareció ante un juez en las islas Marianas. Es parte del acuerdo con EE.UU. que garantizó su libertad. Ahora irá a Australia.

PARIS, CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

"¡Julian Assange libre!". Así lo anunció al mundo su abogada y esposa, Stella, cuando él volaba en un avión privado hacia Bangkok y Saipan, en las islas Marianas, en territorio norteamericano, para firmar un acuerdo judicial de culpabilidad que se concretó anoche. Esa admisión pone fin a una saga legal que se prolongó por 15 años y que que planteaba cuestiones controvertidas sobre la libertad de prensa y la seguridad nacional.

El fundador de WikiLeaks admitió ayer ante un juez en Saipan ser culpable de un único delito grave por publicar secretos militares de Estados Unidos, en un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que garantiza su libertad y le permitirá viajar de inmediato a Canberra, en Australia, su país natal, sin pasar ningún tiempo en una prisión de EE.UU. Assange había estado encarcelado en el Reino Unido durante los últimos cinco años, luchando contra su extradi-

ción a Estados Unidos por una acusación bajo la Ley de Espionaje que podría haber conllevado una larga pena de prisión.

WikiLeaks, el sitio web de filtración de secretos que Assange fundó en 2006, aplaudió el anuncio del acuerdo y dijo que estaba agradecido con "todos los que estuvieron a nuestro lado, que lucharon por nosotros y que permanecieron totalmente comprometidos en la lucha por su libertad".

La publicación en su sitio web de documentos secretos del gobierno de EE.UU. en 2010 hizo famoso a Assange y desató más de una década de batallas legales por violación de secretos de Estado. Las autoridades estadounidenses acordaron retirar su demanda de que Assange sea extraditado del Reino Unido, después de llegar a un acuerdo con el fundador de WikiLeaks.

A cambio de declararse culpable de un cargo de conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional, Assange fue sentenciado a 62 meses de tiempo cumplido. Luego de que el juez aceptó la declaración de culpabilidad, el periodista y hacker de 52 años puede regresar a Australia, su país de nacimiento.

Los fiscales estadounidenses habían alegado que Assange puso vidas en riesgo, cuando ayudó a la ex analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning a robar cables diplomáticos y archivos militares sobre la guerra de Irak y Afganistán, que demuestran violaciones de derechos humanos de los militares norteamericanos, que WikiLeaks puso en línea en 2010.

Había estado atrapado en una batalla legal en el Reino Unido por su extradición, que incluyó su ingreso a la Embajada de Ecuador en Londres en 2012, antes de su detención en la prisión de Belmarsh, a la que ingresó en mayo de 2019.

"Después de más de cinco años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que sólo han conocido a su padre tras las rejas", afirmó Wikileaks. Stella Assange con sus hijos, Max y Gabriel, lo esperan en Australia.

La señora Assange compartió en las redes sociales un montaje de video de su marido en un coche y luego, subiendo a un avión. Ella escribió: "¡¡¡Julián está libre!!!!

"Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia USTED, sí, USTED, que se ha movilizado durante años y años para que esto se haga realidad. GRA-CIAS. GRACIAS. GRACIAS".

También compartió una imagen en X de su marido llamándola por video desde el aeropuerto de Stansted el lunes. En declaraciones a BBC Radio 4 el martes por la mañana, dijo que a los hijos de la pareja todavía no les han dicho que su padre ha sido liberado.

Al describir cómo se hicieron apresuradamente los arreglos para que su familia volara a Sydney para encontrarse con Assange, la señora Assange dijo: "Todo lo que les dije fue que hubo una gran sorpresa la mañana en que nos fuimos. Les dije que nos dirigíamos al aeropuerto."

El hermano de Assange, Gabriel Shipton, dijo a **Sky News** que el fundador de WikiLeaks está "abrumado por estar fuera de prisión". "Ha estado en un avión durante mucho tiempo... He estado hablando con él esta semana y repasando todos los detalles con él", relató.

"Ha estado muy ansioso, muy emocionado y está deseando pasar tiempo con su familia y ser libre, poder tener el sol brillando en su cara, ver los pájaros, ir a nadar", agregó. La esposa de Assange dijo que su marido buscará el indulto presidencial en EE.UU., después del acuerdo judicial con ese país.

#### WIKILEAKS Y SU COSTADO LOCAL

#### Secretos de políticos argentinos revelados en los documentos

Muchos nombres argentinos surgieron en la revelación de documentos secretos de EE.UU.
efectuada por WikiLeaks. Algunos daban cuenta de durísimas
críticas al matrimonio Kirchner
efectuadas por Sergio Massa y
Alberto Fernández, ambos ex funcionarios del Gobierno de entonces. Y también de una dura descripción del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, trazada por
la embajadora de EE.UU., Vilma
Martínez.

Según un diplomático estadou-

nidense incluido en uno de esos documentos, Massa aseguró, tras su renuncia a la jefatura de Gabinete, que Néstor Kirchner dirigía el Gobierno y que la Presidenta "cumplía órdenes". Al respecto, afirmaba que la jefa de Estado se encontraba "sometida" por su marido y estimaba que "trabajaría mucho mejor sin Néstor que con él".

Los cables también aluden a Alberto Fernández, jefe de Gabinete (2003 y 2008) y crítico del kirchnerismo. "Afirma que Néstor Kirchner tiene mejor reputación de competencia que su esposa", dice un telegrama. La embajadora Martínez, tras

una cita protocolar, fue dura con Macri: "La reunión sirvió para recordarnos su brusquedad, su maniquea visión del mundo y su incomodidad con las sutilezas de las comunicaciones interpersonales. Cortó la reunión abruptamente a los 20 minutos", dijo en 2009. "Son cualidades que comparte con Néstor Kirchner, su gran rival político", graficó.

El Mundo 27 CLARIN – MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

#### El caso WikiLeaks



Anuncios. Una imagen de archivo durante su asilo en la embajada ecuatoriana en la capital británica. AFP

Julian Assange estuvo preso en Londres y se exilió en la embajada de Ecuador. Su primer hackeo fue a los 20 años

# La saga del hacker que se inició en los años 90

#### THE ASSOCIATED PRESS, ESPECIAL

C. Graham-McLay y J. Lawless

Surgió en la escena de la seguridad de la información en los '90 como un famoso hacker adolescente. Pero la historia de Julian Assange, el excéntrico fundador del sitio web WikiLeaks que hace públicos los secretos, nunca fue menos extraña -o menos polarizadora- después de que sacudió a EE.UU. y sus aliados al revelar datos confidenciales sobre cómo la gran potencia conducía sus guerras.

Desde que Assange atrajo la atención en 2010 por su trabajo con destacados medios de comunicación para publicar registros de guerra y cables diplomáticos que detallaban las malas acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, entre otros asuntos, ha provocado fervor entre sus admiradores y odio entre sus detractores sin que haya mucha gente en el medio: Es visto ya sea como un héroe a favor de un gobierno abierto y transparente, o como un villano que puso en riesgo vidas estadounidenses al ayudar a sus enemigos y provocar tensos debates sobre el secreto de Estado y la libertad de prensa.

Assange, hoy de 52 años, hackeó en 1991, a los 20 años, una terminal en Melbourne de una empresa de telecomunicaciones canadiense, lo que provocó su arresto por parte de la Policía Federal Australiana v

culpable de algunos cargos, evitó la pena de cárcel luego de que el juez que presidía atribuyera sus crímenes simplemente a "una curiosidad inteligente, y el placer de —¿cuál es la expresión?— navegar a través de estas diferentes computadoras". Después estudió matemáticas y física en la universidad, pero no completó la carrera.

En 2010, el año de la explosiva publicación de WikiLeaks de medio millón de documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán, el sitio web de esa ONG fue registrado en Suecia y su entidad jurídica en Islandia. Assange "vivía en aeropuertos", dijo a The New Yorker, y afirmó que su empresa de medios, sin personal remunerado, tenía cientos de voluntarios.

Los fiscales estadounidenses reportaron más tarde que los documentos publicados por Assange incluían nombres de afganos e iraquíes que dieron informes a los militares de EE.UU. y de la coalición, mientras que los cables diplomáticos que publicó expusieron a periodistas, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y disidentes en países represivos.

Assange dijo en una entrevista de 2010 que era "lamentable" que las fuentes reveladas por Wiki-Leaks pudieran resultar perjudicadas, dijeron los fiscales. Más tarde, después de que un asesor legal del Departamento de Estado le infor-31 cargos penales. Tras declararse mara del riesgo que corrían "innu-minó ayer. ■

merables personas inocentes" comprometidas por las filtraciones, Assange dijo que trabajaría con las principales organizaciones de noticias para ocultar con franjas negras los nombres de las personas. WikiLeaks sí expurgó algunos nombres, pero un año después publicó 250.000 cables sin ocultar las identidades de las personas nombradas en ellos.

Semanas después de la publicación del mayor archivo de documentos en 2010, un fiscal sueco emitió una orden de arresto contra Assange con base en la acusación de violación de una mujer y la acusación de acoso sexual de otra.

Cuando falló su recurso contra la extradición a Suecia, incumplió las condiciones de su libertad bajo fianza impuestas en Reino Unido y se presentó en la embajada de Ecuador en Londres, donde pidió asilo por persecución política. Allí siguieron siete años de autoexilio dentro de la embajada. Pero las relaciones con Quito se deterioraron y la embajada cortó su acceso a Internet debido a publicaciones que Assange hizo en las redes sociales. En 2019, sus anfitriones le revocaron el asilo, lo que permitió a la policía británica arrestarlo.

Assange fue arrestado y acusado de violar su libertad bajo fianza. Paso en prisión los cinco años siguientes, luchando contra su extradición a EE.UU. Ese proceso ter-

### Un debate entre Biden y Trump sin público para una elección crucial

Será mañana y lo transmitirá la CNN. La cadena tomó medidas para garantizar un choque "civilizado".

**NUEVA YORK.** AFP Y AP

La cadena CNN transmitirá este jueves el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, una cita insoslayable que puede decidir las elecciones. Para evitar el caos del duelo de 2020 entre los dos candidatos, los micrófonos permanecerán silenciados fuera del turno de palabra y no habrá público en la sala.

Invectivas, burlas y un presidente en funciones, Donald Trump, interrumpiendo constantemente a su contrincante Joe Biden, que finalmente le espetó: "¿Te puedes callar, hombre?". La CNN espera evitar la cacofonía que dominó el primer duelo televisado de las elecciones presidenciales de 2020. En primer lugar, el debate se hará sin público en los estudios de Atlanta desde las 21 hora local. Por ello, el micrófono de Biden se silenciará cuando hable Trump y viceversa.

Los dos candidatos de más edad de la historia estadounidense -Biden tiene 81 años y Trump 78- estarán de pie detrás de un atril durante 90 minutos. La cadena asegura que sus dos moderadores, Jake Tapper y Dana Bash, figuras de la cadena, "utilizarán todas las herramientas a su disposición para hacer respetar los tiempos de palabra y garantizar un debate civilizado".

Una moneda lanzada al aire determinó que Biden podía elegir el lugar que deseaba ocupar en el

podio -escogió la derecha- y el orden de las declaraciones finales. Trump tendrá la última palabra en el debate.

La CNN no ha informado de sus preguntas ni prevé hacer una verificación de datos en tiempo real. "Uno de los problemas de un debate con Donald Trump", que repite por ejemplo sin pruebas que le robaron la elección de 2020, "es que los moderadores no pueden verificar los hechos en tiempo real y es mejor así, ya que sería muy arriesgado y perturbaría el debate", dice Kathleen Hall Jamieson, profesora de comunicación en la Universidad de Pensilvania. "El riesgo es que más que informar, el debate puede multiplicar las informaciones inexactas", dice. Biden y Trump no tendrán telepromters ni pequeñas fichas preparadas, pero sí con qué tomar notas. Tampoco podrán reunirse con sus equipos durante las dos pausas publicitarias.

Los dos candidatos han privilegiado a la CNN en detrimento de la Comisión de Debates Presidenciales, un órgano independiente. Ante lo que está en juego, la cadena autorizó a sus rivales a difundir el debate simultáneamente, con el logo CNN y sin comentarios externos. Esto significa que los fieles de la conservadora Fox News podrán permanecer en su cadena preferida. El 10 de septiembre habrá un segundo debate en la cadena ABC, a dos meses del comicio. ■



Preparativos. El edificio donde se hará el debate en Atlanta. AP

## Opinión

### El dilema de Caputo con el dólar está a punto de ingresar en otra etapa





Daniel Fernández Canedo

dfcanedo@clarin.com



l ministro de Economía insiste prácticamente cada 48 horas que no habrá una devaluación del peso más allá del 2% mensual de suba del tipo de cambio oficial y de la vigencia del dólar "blend".

Luis Caputo cumple así con uno de los preceptos esenciales de un funcionario de esa categoría, que es no adelantar una devaluación, aun cuando desde el Fondo Monetario Internacional le sugieren que comience pausadamente a levantar el cepo para orientar el actual esquema cambiario hacia uno de flotación controlada.

El modelo vigente establece que el dólar mayorista (\$909) sube 2% por mes frente a una inflación claramente superior y se completa con un aliciente a los exportadores (el **"blend"** creado por el ex ministro Sergio Massa) a los que se les permiten liquidar el 80% de las operaciones por el oficial y 20% por el "contado con liquidación" de \$1.310.

Este esquema le rindió buenos frutos al Gobierno bajando la brecha cambiaria(diferencia oficial/ libre que ahora está en 44%, pero llegó a estar en 20%) y actuando en forma efectiva para **bajar a 4,2% en mayo** la inflación que fue de
25,5% en diciembre.

El compromiso con el FMI es que el dólar "blend" se termina a fin de junio, pero el ministro asegura que se mantendrá aun cuando, hasta el 25 del mes no había aparecido la circular del Banco Central prorrogándolo.

El mercado espera definiciones y junio, un mes tradicional de buenas liquidaciones de la exportación agropecuaria, no fue bueno para el Gobierno en materia de compra de divisas.

El Banco Central acumulaba reservas a razón de US\$140 millones diarios en promedio en el período enero-mayo mientras que en junio apenas logró acumular US\$ 19 millones por día.

Y entre los productores y los exportadores de granos habría exportaciones equivalentes a US\$5.000 millones sin liquidar a la espera de cambios en el dólar o en el cepo cambiario.

Según el último informe de la consultora Empiria: "desde el salto de diciembre **el tipo de cambio real se apreció 40%** y ya rozaría niveles de equilibrio de mediano plazo".

Agrega un concepto sobre el que hacen foco muchos empresarios industriales y del campo sobre que en el primer semestre el Gobierno consiguió una baja de la inflación, pero "no se allanó el campo para **remover el cepo** y se abusó del ancla cambiaria para desacelerar los precios y de la tasa real de interés negativa para 'limpiar' el balance del Banco Central".

La respuesta oficial a la morosidad en la liquidación de exportaciones fue el anuncio del ministro sobre que había llegado a su fin la etapa de las tasas de interés reales negativas.

#### El Gobierno consiguió dos superávits gemelos, pero aún no logra hacer pie en materia de viabilidad y confianza.

Pero el 4,25% de rendimiento de las Letras del Tesoro (Lecaps) quedaría corto este mes frente a los pronósticos de inflación más cercanos al 6%. La consultora Eco Go estima que el aumento del costo de vida estará en 5,6%.

El Gobierno aparece apuntando a bajar la inflación al ritmo del dólar del 2%, pero sin aclarar todavía cómo encarará los vencimientos del segundo semestre del año, cuando entran menos dólares.

El momento es muy particular a partir de que el Gobierno consiguió dos superávits gemelos considerados fundamentales en el camino a la estabilidad, pero aún no logra hacer pie en materia de viabilidad y confianza.

Al superávit fiscal se agregó que mayo tuvo el sexto superávit comercial consecutivo con un salto de la balanza comercial de US\$ 2.656 millones, lo que implica haber dado vuelta US\$3.780 millones el déficit del mismo mes del año anterior.

Esa mejora de la balanza comercial fue consecuencia del aumento de las cantidades exportadas y el derrumbe de las importaciones, otra cara difícil de la fuerte recesión que soporta la economía.

A esa oferta de dólares se suma lo que está pasando con las exportaciones de combustible y petróleo.

Un trabajo reciente de Marcelo Elizondo, experto en comercio exterior, destaca que "las exportaciones de combustible y energía en los primeros cinco meses de 2024 alcanzan los US\$ 4170 millones, un cifra nunca antes alcanzada".

Las exportaciones del campo se recuperaron después de un año de la sequía, la caída de la actividad después de la devaluación a derrumbó las importaciones y la liberación de los precios del petróleo hace que las exportaciones suban hasta donde nunca habían llegado.

Pero la suba del dólar blue y la caída que se viene registrando en los precios de los bonos estarían indicando que el esquema tiene problemas para alcanzar viabilidad.

El **presidente Javier Milei** sigue apuntando a los legisladores y políticos de la oposición como responsables de todo lo malo que sucede en materia cambiaria y financiera, pero esa táctica no arroja hasta ahora resultados financieros perdurables.

Tanto la salida del cepo cambiario como la definición de un esquema para el dólar requieren de mucha **sintonía fina** para evitar un nuevo salto inflacionario, pero en algún momento el Gobierno tendrá que avanzar.

Aunque hacerlo sea ratificar que el dólar oficial seguirá subiendo al 2% mensual y que el "blend" se prorroga por seis meses. En ese caso, la duda seguirá siendo cómo conseguirá los dólares para sostener el ancla que le permita mantener la inflación controlada.

#### **MIRADAS**

Débora Campos decampos@clarin.com

#### Un poco de magia, por favor

Yace la princesa Aurora sobre su cama. El castillo donde creció hace mucho tiempo que fue olvidado. Yace la princesa Aurora y su belleza deslumbrante no se ha apagado pese a los infinitos años que lleva condenada por una maldición a dormir hasta que un amor verdadero la rescate. Yace y hasta ella llega el joven príncipe Desirée, fascinado por tanta hermosura. La observa enamorado y se acerca para besarla ¡NO!

En enero de 2018, la británica Sarah Hall inició una campaña para eliminar el clásico cuento "La bella durmiente del bosque" de los contenidos que su hijo iba a recibir en la escuela por temor al "mensaje sexual inapropiado": si la princesa Aurora estaba dormida, el beso no fue consentido.

Ese mismo año, Maru Díaz, consejera de Ciencia en el Gobierno de Aragón (España) e integrante de la fuerza política Podemos, vio en el mismo cuento un vínculo con la violación grupal a una joven en España porque un juez infirió "excitación sexual en una víctima que inmóvil, paralizada y asustada está siendo violada por cinco hombres", escribió en la prensa.

Ni el escritor francés Charles Perrault ni los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm inventaron el patriarcado, aunque es cierto que sus estereotipos atraviesan los célebres cuentos.

"Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir", escribió Ítalo Calvino en Por qué leer los clásicos. En otra consideración, agregó: "Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado".

Ayer cerró la extraordinaria bailarina Marianela Núñez las presentaciones de La bella durmiente en el Teatro Colón. Una producción deslumbrante en la que ella, la máxima figura del ballet mundial, y el cuerpo estable resplandecieron. ¿Besó el príncipe Desirée a la princesa Aurora? "Todos los cuentos de hadas tienen una serie de lecturas en el tiempo. Y está bien que así sea. Al mismo tiempo, me parece que nos estamos alejando demasiado de la magia que esas historias nos regalan y que el mundo necesita. A mí me gusta representarlas, me gusta que durante tres horas adultos y niños se conecten con esas ilusiones", le dijo a Clarín la primera bailarina del Royal Ballet. Una invitación a no dejar de entender, pero tampoco de soñar.



CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 Opinión

## Dejemos de mirar para otro lado

TRIBUNA

#### Eduardo García

Obispo de la Diócesis de San Justo

ircula una frase que se está usando mucho: fingimos demencia y seguimos... Me parece que no es una moda, sino que es una experiencia que venimos acuñando ante tantas realidades que nos desbordan y hay que seguir andando. Claro que nos damos cuenta, pero hay que sobrevivir porque la realidad se hace pesada. Esto va develando algo bastante fulero que se nos va metiendo bajo la piel: la pérdida de capacidad de asombro y el acostumbramiento.

Nos acostumbramos a que las cosas vayan mal, nos acostumbramos a la inflación, nos acostumbramos a las malas políticas y las políticas corruptas; total: se renuncia... y aquí no ha pasado nada, que siga el velorio... Todo va dejando una marca, una herida que no queremos o nos cuesta reconocer, pero que nos llega muy hondo y nos modifica la percepción de las cosas.

Me resisto a acostumbrarme. Me resisto a acostumbrarme a ver a los pibes en las esquinas cuando tendrían que estar en el colegio. Me resisto a ver cada noche más gente en la calle durmiendo en las entradas de los negocios o en los cajeros automáticos. Me resisto a ver adolescentes que se juegan la vida en el choreo express. Me resisto a ver la gente con miedo en la calle porque su vida vale un celular.

Me resisto a ver a los viejos tirados al borde de la ruta sin saber si algún día tuvieron familia.

Me resisto a ver a los jóvenes —de los que siempre decimos que son la esperanza y el futuro - con un futuro a corto plazo marcado por una bala, la cárcel o, lo que es más terrible, habiendo perdido los dientes, la razón y el valor de la propia vida y la ajena a causa del paco o de la pasta base.

Me resisto a pensar que no se puede hacer nada cuando sí realmente se puede; to-

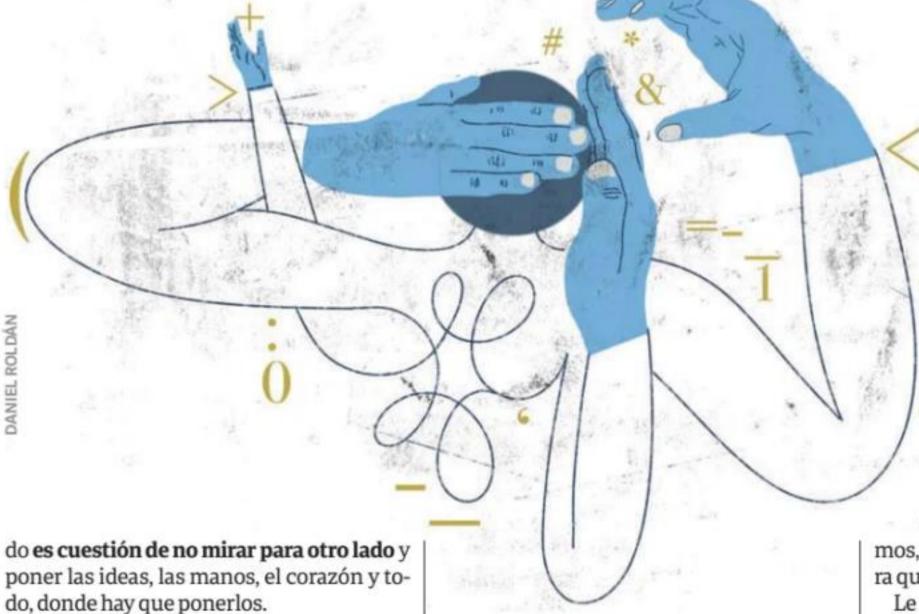

Nos invaden los culebrones mexicanos o colombianos con las historias de las mafias narcos. Creo que, además de ponernos en pantalla lo que pasa acá -sí, acá, en nuestra Argentina - sin actores ni gastos de producción, se convierten en una fuente para sacar ideas y muestran lo que para algunos es el ideal de una vida donde la aventura se junta con el placer, la muerte, el robo, la traición, la prostitución bien pagada y el crimen. Un libreto que hay que repetir.

Nunca pensé y no me acostumbro a la idea de tener una semana en la que ponemos en alto la "lucha contra la droga" cuando tendríamos que invertir el tiempo en luchar y poner bien arriba "la semana o el día de la esperanza en el desarrollo y realización de nuestros jóvenes, el crecimiento de su vocación y de sus potencialidades".

Las cosas no son como uno quisiera, pero

son así. Tenemos que luchar contra la droga para cuidar la vida de nuestros pibes, de nuestras familias, del futuro de nuestra patria. Del futuro desde el presente, porque no nos damos cuenta de que nos van quedando generaciones en el camino y, lamentablemente, se vuelven a repetir con otros rostros y otros nombres los patrones de conducta y vida social de siempre.

Le queremos decir basta a la droga, pero no como un grito desesperado. Le queremos decir "basta a la droga" porque no nos acostumbramos a una cultura de muerte.

Y con este "no a la droga" le queremos decir "no", no solo al polvito venenoso o a la pastilla letal —porque no llueven del cielo— le queremos decir "no" a tantas complicidades encubiertas que permiten que circule como el aire, a tantas vistas gordas a cambio de una limosna gruesa a fin de mes, a tantas firmas

dando de baja a causas que apestan; porque la droga no nos invade así nomás, sin que se sepa, sin que se autorice y sin que se cobre.

Le queremos decir "no" a esa mirada superficial y egoísta que relativiza el tema llevándolo al ámbito de lo individual.

Le queremos decir "no" a que esto no se debata y se pueda sacar también un DNU, porque nos urge impedir que la droga, igual que el hambre, siga matando a nuestra gente. Atrás de las estadísticas y los cálculos hay vidas que se están desangrando y partiendo y no quiero fingir demencia y seguir como si nada pasara.

Decimos "no" pero no como caprichosos, sino con el convencimiento de que hay un "sí" que queremos, necesitamos y se hace imperioso para que esta muerte no avance.

Le decimos que "sí" a las comunidades que se organizan para sacar a los pibes de la calle. Le decimos que "sí" a las fuentes de trabajo para que los narcos no sean una alternativa laboral. Le decimos que "sí" a una educación que dignifique la vida y abra esperanzas para el mañana.

Le decimos que "sí" a los clubes donde los chicos se valoran, aprenden a ser familia y a esforzarse por algo que vale la pena. Le decimos que "sí" al pan llevado con laburo bueno a la mesa de cada casa, porque cuando falta el pan avanza la droga. Le decimos que "sí" a todo lo que hace a la vida buena, digna y donde vale la pena vivir y no solo aguantar o ir tirando.

"Basta de droga": más dignidad, más proyectos, más sensibilidad, más trabajo, más seguridad, más justicia verdadera. Más vida. Y no finjamos demencia. Vivamos coherencia.

#### DEBATE

### Para esto sí debe haber plata

#### Gustavo Zorzoli

Presidente de la Fundación Educar en Ciencias. Ex rector del Colegio Nacional de **Buenos Aires** 

ientras un pelotón, de funcionarios de distintos rangos, siguen viajando a destajo por el mundo, un puñado de los chicos y chicas más destacados se ven anclados en Buenos Aires bajo el lema "No hay plata". Las Olimpíadas en distintas disciplinas tienen una larga historia en Argentina y hemos sabido cosechar innumerables logros a lo largo de los últimos 40 años.

Estos estudiantes, apasionados por la ciencia, estudian, se esfuerzan, compiten, se agigantan a lo largo de su escolaridad. Forman parte de un colectivo que tiene poca visibilidad porque no pertenecen al grupo de donde emergen los Maradona o los Messi, pero sí podrían ser parte de los menos considerados por la sociedad y de los cuales surgieron Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein.

Adolescentes a lo largo y ancho del país participan de las Olimpíadas de Matemática, Física, Química, Astronomía, Biología o Inforinstancia escolares, regionales, provinciales y nacionales llegan a un selectivo ultra exigente de cuyas entrañas surge un grupo de entre 4 y 6 jóvenes que nos representan en Olimpíadas Internacionales en diferentes puntos del planeta. Este año, por ejemplo, la Olimpíada Internacional de Biología se realizará en Astana -Kazajistán-del 7 al 14 de julio, la Olimpíada Internacional de Informática será en septiembre, en Alejandría, Egipto; el certamen de Matemática se lleva adelante desde hace 75 y esta vez la cita es a mediados de julio en Bath-Reino Unido-; la competencia internacional de Química es en Riad, Arabia Saudita.

A cada competencia asiste un grupo de chicos acompañados por uno o dos profesores universitarios que son parte de un equipo que los entrena muy duro durante semanas. Pero el placer por el conocimiento supera cualquier obstáculo. Bueno, casi cualquiera, porque a menudo estos jóvenes necesitan fondos para solventar pasajes aéreos, hoteles y comidas. Son pibes del Instituto Politécnico de Buenos Aires, mática entre otras y después de una serie de del ILSE, de la Escuela Nuestra Señora de Fáti- una nación empobrecida intelectualmente.

ma, del Instituto Industrial Huergo, de la EETP N°279, del Instituto Politécnico Superior General San Martín, del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Escuela Técnica ORT, de la Escuela Técnica N° 469, del Colegio Anglo Americano Alta Gracia, de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, del Colegio Nacional de Monserrat, de la Escuela Técnica Arq. Fco. Pinaroli, de la E.E.T.P N°696, de la Escuela Paritaria Italo Argentina Dante Alighieri, de la Escuela Experimental ProA de La Falda entre muchísimas otras.

Parece que para esto en el país "no hay plata". ¿Pueden algunos funcionarios ser tan obtusos e incapaces para malograr estas actividades? ¿Pretenden acaso hacernos creer que el Ministerio de Desarrollo Humano -que este año no compró 14 millones de libros- o que el Senado de Nación que discontinuó el "Premio a las Ciencias Matemáticas" y que eran quienes regularmente financiaban estos viajes no tienen los fondos suficientes? No. No podemos permitir que ellos hagan de la Argentina

### Sociedad

#### Un caso que conmociona al país



Momento clave. Loan, al lado de su padre. En la mesa también están la abuela, la tía y cinco de los seis detenidos. El fiscal duda sobre todos.

# Loan: para el jefe de fiscales de Corrientes, "todos los del almuerzo son sospechosos"

César Sotelo reconoció errores al inicio de la investigación, pero apuntó a las pruebas plantadas por algunos de los acusados. Y afirmó que espera ver los cruces de llamadas telefónicas. Más contradicciones en el entorno del nene.

El fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, dio una conferencia de prensa ayer sobre la situación de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años buscado desde hace 12 días. Dijo que "se hizo todo mal desde un primer momento" y confirmó que el ahora ex comisario de 9 de Julio uno de los seis detenidos-tenía denuncias por abuso. Pero una de las frases más interesantes llegó después, en una entrevista televisiva: "Para mí son todos sospechosos los que estaban en el almuerzo. Es una sensación personal de acuerdo a todo lo que vi".

Cuando en diálogo con TN le preguntaron si esa afirmación incluía a la abuela de Loan, insistió: "Cuando te digo todos, son todos. Es mi sensación personal, un pensamiento mío".

Para Sotelo, los involucrados en el caso tuvieron distintos roles en la desaparición del chico. "Tengo un pensamiento personal de que esta gente ejecutó lo que otro programó. Yo creo que Loan fue fichado. Ya sea por el entorno, por la pareja, el marino", agregó.

En otra entrevista con la TV Pública Sotelo volvió a sembrar sospechas sobre el entorno del chico. "Para mí son todos sospechosos los que estaban en el ámbito familiar. Todos, para mi, de acuerdo a los elementos que hemos acumulado en las pruebas, entre las que se encuentran seis detenidos con la ade-



a la abuela de Loan, insistió: "Cuan- cuentran seis detenidos con la ade- Fiscal General de Corrientes. César Sotelo habló ayer con la prensa.

cuación del tipo delictivo para que pase a la Justicia Federal", dijo.

Para Sotelo, "es fundamental atender las pruebas del **cruzamien**to telefónico que están próximos a revelarse, en breve van a estar".

"Al comienzo de la investigación se lo buscó como un chico perdido. Ningún funcionario que actúe de buena fe iba a pensar que la situación estaba cambiada no solo por el entorno familiar sino por los funcionarios intervinientes".

#### Confirmó que el ahora ex comisario Walter Maciel tiene antecedentes de abuso.

"Investigar de entrada con esas contras en una localidad tan chica como 9 de Julio, con los pocos medios que tenemos para la investigación... Somos humildes, somos honestos, pero hay gente que se dedica a quebrantar la ley, nunca íbamos a imaginar que el quebrantamiento iba a venir de un funcionario que está para cuidarnos", agregó. La referencia es al comisario Walter Maciel, detenido y acusado de encubrir el secuestro de Loan.

Además, Sotelo fue consultado si hubo alguna otra negligencia de parte de la policía, que permitió que la otra pareja de detenidos, el marino Carlos Pérez y la funcionaria de Goya María Caillava, salieran de la provincia aún con una Alerta Sofía vigente. Y el fiscal general de Corrientes respondió: "Castillo (uno de los fiscales) dio la orden, pero de ahí a que se haya cumplido... la orden de la fiscalía partió. No hay que olvidarse que el hombre que está detenido es un ex hombre de altísimo rango en una de las Fuerzas Armadas".

Luego, en declaraciones a TN, Sotelo fue consultado sobre si el comisario plantó la zapatilla de Loan para enfocar la búsqueda en el campo de naranjos. "En principio eso está establecido en la acusación de los fiscales. Es tremendo".

Walter Maciel (43), que llegó a 9 de Julio en febrero, fue detenido el viernes sospechado de su accionar en la búsqueda y, al día siguiente, apartado de sus funciones como comisario. Los fiscales lo señalaron ya que creen que es quien dejó salir del perímetro de búsqueda al matrimonio del marino Carlos Pérez y la funcionaria de Goya María Caillava.

En tanto, Sotelo confirmó que el ahora ex comisario Maciel "tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias en ciertos lugares", respondió el fiscal.

Otra polémica se vivió en palalelo con José, el padre de Loan, y el abogado defensor del ex marino Carlos Pérez y la funcionaria Victoria Caillava. "No habían sido inSociedad 3'

#### LO DIJO EL JUEZ ORTÍZ

### "Subestimaron la investigación"

El juez de Garantías de Goya, Darío Ortíz, consideró en charla con Clarín que "los fiscales se confiaron en su primer diagnóstico, subestimaron la investigación".

"Claro que hay errores, no encuentro explicación de por qué no llamaron (a declarar) a todos los adultos que estuvieron en aquel almuerzo", consideró el juez Ortíz, que el lunes remitió la causa a la Justicia Federal.

Fue tras el pedido de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, que dictaminaron que ahora la principal hipótesis del caso Loan es la "trata de personas", un delito federal, y entonces se declararon "incompetentes".



Darío Ortíz. Juez de instrucción.

vitados al almuerzo", aseguró José, quien agregó que "los había llevado Laudelina, mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían, pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá", comenzó a relatar.

Minutos antes había sostenido que Loan "no estaba invitado" al almuerzo y que fue con él.. "Ellos no sabían que yo iba con Loan. A último momento lo llevé", relató. Según la versión de José, al afirmar que iba al campo Loan le habría insistido para ir.

En tanto, el abogado que representa a María Victoria Caillava y Carlos Pérez desmintió al papá de Loan, al afirmar que sus dos defendidos sí habían sido invitados al almuerzo donde vieron por última vez al niño. "Ellos me comentaron que fue una invitación porque (Catalina) la abuela de Loan es conocida" dijo Ernesto González, que representó a la pareja.

González remarcó que la pareja, acusada de trata de personas por la desaparición del chico tiene intención de brindar precisiones sobre las múltiples inconsistencias alrededor de su accionar tras la desaparición, pero esperan que se les "garantice" la seguridad. ■

Informe: Javier Firpo (Enviado Especial a Corrientes).

Pese a que es la sospecha que más resuena entre los expertos, nadie se anima a descartar otras posibilidades. Qué hay detrás del pase del caso a la Justicia Federal.

# Por qué la hipótesis de la trata de personas esta vez no le cierra a nadie

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

La Justicia Federal tiene más recursos, materiales humanos y tecnológicos que la Justicia correntina. Los fiscales correntinos se vieron **superados por un caso que se los llevó puestos** con decenas de periodistas corriendo de acá para allá las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los fiscales federales, y en especial los de la **Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex)**, tienen más experiencia en casos calientes. Han llevado causas de crimen organizado y trata de personas y también saben separar la paja del trigo: saben cuándo un caso esconde una red de tráfico de personas y **cuándo eso no se sostiene**, por más que se insista.

Hoy la causa por la desaparición de **Loan Peña** (5) ya tramita en la Justicia Federal. La tiene la jueza federal de Goya **Cristina Elisabeth Pozzer Penzo** que sacó adelante investigaciones complicadas.

El expediente terminó de ser recibido ayer a la madrugada por la



Custodia. La entrada a la casa de la abuela de Loan, ayer. M. CARROLL

Protex que ha comenzado a analizarlo. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) de la Procuración General de la Nación viajará a Corrientes para revisar la seriedad de las pericias realizadas hasta ahora, especialmente la de los perros rastreadores, que fueron claves para empujar el caso al fuero federal.

Ahora, una pregunta básica pero importante, como para parar un poco la pelota: ¿todo eso implica que a Loan lo haya secuestrado sí o sí una red de trata? Y además: ¿se descarta completamente que, como ya ocurrió en otros casos (como el de la familia Pomar), la búsqueda haya sido deficiente y el nene se haya perdido? ¿Es posible que lo hayan "sustraído" pero por

motivos más familiares que criminales?

En voz alta, funcionarios de todos los colores e importancia esgrimen indicios para explicar de manera objetiva el paso de la Justicia local a la Federal: que la zapatilla del nene fue plantada por un comisario, que el auto del marino detenido fue filmado yendo a Chaco cuando **él dijo estar en otro lado** con su esposa, que los perros llegan hasta el naranjo pero de allí no siguen para ningún lado.

Pero en las charlas en off, en voz baja, la hipótesis de la trata no le termina de cerrar a nadie. Puede ser que resulte la correcta... pero hoy no le cierra a nadie. Más parece una buena excusa para sacarle a la Justicia local un caso que no supo manejar, que una línea de investigación firme.

Loan es un nene muy grande como para una adopción ilegal (sabe perfectamente quién es, dónde vive, quiénes son su familia); el mercado de órganos es una fantasía; la trata para trabajo tampoco cierra y la única línea que se esta explorando, por las dudas, son las redes de pedofilia que trafican con materiales de nenes.

#### Loan es un nene muy grande como para una adopción ilegal.

Pero todo es especulación. Datos concretos no hay. Lo que se ve está más cerca de una amplificación de circunstancias que de otra cosa.

Suena simple, hasta obvio, pero la verdad, al menos hasta el cierre de esta nota, es más angustiante que todas las hipótesis truculentas: pasaron 12 días y aun nadie sabe qué le pasó a Loan. ■

### Quién es el ex marino al que señalan como el cerebro del rapto

El ex militar retirado **Carlos Gui- do Pérez**, de 62 años, fue quien tomó mayor protagonismo entre los
seis detenidos en el caso Loan.
¿Quién es ese ex miembro de la
Armada que fue detenido junto
con su mujer, María Victoria Caillava, funcionaria del municipio
correntino de 9 de Julio?

Desde la fuerza ya le entregaron a la Justicia su legajo. Allí figura que también es contador. Por ahora, pese a que trascendió que se habría quebrado, **Pérez sigue negándose a declarar.** 

Especial a Corrientes). En su perfil de Facebook hay po- de 37 años de servicio.

cos posteos y apenas la información de que es de la Ciudad de San Juan y que trabaja en Auditoría. Pero está su mini bio (una descripción personal) en la que él se autopercibe como "Caballero y villano como todo oficial de Marina que se precie de tal!!!".

Nació el 6 de agosto de 1961 y egresó como guardiamarina de la Escuela Naval Militar en 1982, el año de la guerra de Malvinas. Pasó a retiro en septiembre de 2017 con el grado de capitán de navío, por decisión voluntaria, después de 37 años de servicio.



"Caballero y villano". Así se define en su autobiografía en Facebook.

Su último destino fue jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Fue director de Abastecimiento en la Marina y cumplió los últimos años de su carrera militar en Ushuaia.

Los registros lo ubican en la capital fueguina hasta 2017, en donde solicitó su retiro voluntario ante el comandante del Area Naval Austral de ese entonces, el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo. 32 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

#### Un caso de conmociona al país

# El bombero que lideró la búsqueda: "Nos comimos un amague"

José Ojeda se refiere a la zapatilla que habría plantado el comisario y se lamenta por la oportunidad perdida.



En el cuartel. "Si teníamos chance de encontrarlo en Chaco ahora es cada vez más nula", dice Ojeda. CARROLL

CORRIENTES, ENVIADA ESPECIAL

Malena Nazareth Martos mmartos@clarin.com

"¿Dónde está Loan?", reza un cartel en letras rojas apoyado contra una pared gris en una esquina de 9 de Julio, Corrientes. Allí, desde hace 12 días que se exige desesperadamente la aparición de Loan Danilo Peña (5), a quien se lo vio por última vez en un almuerzo en lo de su abuela.

En esta cobertura. Clarín transita las calles en vilo y toca la puerta de la sede de Bomberos de 9 de Julio. Una construcción pegada a la comisaría que hasta este entonces era encabezada por Walter Maciel, ahora uno de los imputados y acusado de desviar la investigación.

"Nosotros siempre estuvimos

buscando algo que ya no estaba", dice, una vez dentro, el jefe de Bomberos José Ojeda. A él, 12 días atrás, uno de los hermanos de Loan le tocó la puerta para decirle que el nene había desaparecido de la casa de su abuela paterna Catalina Peña

"Cuando vino a buscarme ya habían pasado dos horas de su desaparición. Nosotros nos empeza-

(87), a las dos y media de la tarde.

mos a preparar, porque en estos lugares oscurece a las seis, máximo a las siete. Acá no había pasado algo como lo de Loan, que se perdiera una criatura así, siempre que pasaba algo del estilo era por algún nene que estaba jugando con los amigos y aparecía", empieza Ojeda, rememorando aquel 13 de junio.

El plan después del aviso fue salir con la Policía. Pero ahí se cruza una información: le avisan que al mismo momento se desarrollaba un incendio en sentido opuesto al camino que debían tomar para dirigirse a la casa de Peña.

"Viene una camioneta de la Policía y me dice 'Mirá que hay un incendio en la casa de Insaurralde'. Llama alguien del personal en ese momento y me dice lo mismo: 'Jefe, tenemos un incendio de vivienda'. Entonces automáticamente yo le digo a Maciel 'Bueno, vayan ustedes, nosotros apagamos el incendio, terminamos nuestro trabajo y nos vamos ayudarlos", señala Ojeda. Dice que con Maciel no había llegado a tener mucho contacto debido a que el acusado no tenía mucho tiempo desempeñando esa función en 9 de Julio.

Las tareas de extinción del incendio pudieron durar cerca de una hora y media. Luego, el equipo debía sortear el camino, dejar el autobomba en el cuartel, cambiarse, subirse a la camioneta e ir directo a los rastrillajes en el paraje donde Loan seguía desaparecido.

"Cuando llegamos había un mundo de gente buscando al nene. Entonces, nos bajamos a recabar datos sobre él: quién era, cómo era. ¿Y a quién me encuentro en ese lugar? A ese matrimonio", comenta.

No los menciona a la primera, pero se refiere a la ex funcionaria María Victoria Caillava y a su esposo, el ex capitán de navío Carlos Pérez. Ambos imputados también por la desaparición de Loan. "Somos allegados, nunca fuimos amigos, pero ella era funcionaria pública y yo también lo soy", se explica.

Es por esa confianza que Ojeda decidió preguntar a Caillava, sin ro-

¿Qué pasó, Victoria?

Se perdió un nene, se fue a buscar naranjas al naranjal fue su respuesta.

"El naranjal no tenía naranjas, no había ni cáscaras de naranja, nada. Lo de ellos (Caillava y Pérez) nos tomó de sorpresa a todos, esto de que podrían haberlo vendido a Loan. No eran una familia que uno pensara a simple vista que pudieran llegar a hacer eso", describe.

Y añade: "Uno de los nenes nos marca que salió corriendo al campo, no hacia su papá como habían dicho algunos. Se pudo haber asustado, pero revisando bien el campo vemos que la tranquera no la pudo haber abierto él, tal vez pudo haber pasado por abajo pero al tener alambre eléctrico... pensé que hasta pudo haber quedado desvanecido, mandamos a recorrer y no había nada. Como si lo hubiesen abducido".

Tras el trabajo de los perros en la zona de la desaparición, para Ojeda había algunas certezas que demostraban que había habido pistas falsas, plantadas, para desviar el foco de investigación.

Por ejemplo, aquel primer encuentro de una zapatilla de Loan (que ahora la fiscalía denunció que efectivamente fue plantada en una clara alteración de la escena del hecho): "Nos llamó la atención luego que en el rastrillaje, quien encuentra el zapato sin querer queriendo buscándolo a Loan es la mujer de Antonio (Laudelina Peña). No es Maciel. Eso nos levantó el ánimo y nos dio un indicio de que podíamos encontrarlo, pero nos comimos un amague".

"Todo se alargó y si teníamos la chance de encontrarlo en Chaco ahora ya es cada vez más nula y pasa el tiempo, el mes, y hay que ser sinceros, la semana que viene pasa algo en Buenos Aires y esto queda como un misterio", concluye.

### Perros rastreadores, la clave para que avanzara la investigación

Gonzalo Herman

gherman@clarin.com

En la búsqueda de Loan se usaron perros entrenados que aportaron parte de la poca información del caso. Así se supo -por medio de rastros de olor-que el chico nunca salió de la casa del abuela y que supuestamente estuvo en la camioneta Ford Ranger y el Ford Ka, de Caillava y Pérez, ambos apresados.

El aporte de los caninos es fundamental para la investigación. Y

por ahora son la principal herramienta con que cuenta la Policía. En este tipo de casos, suele usarse perros entrenados en distintas disciplinas de búsqueda. Hay cuatro categorías. Una de ellas es la odorología forense, cuya especialidad es la extracción e investigación de olores en objetos. "Son perros de laboratorio. Se los entrena para detectar olor en paños impregnados con el olor de una persona", explica Juan Pablo Favot Luconi, guía y adiestrador de perros.



Este tipo de perros se usaron en **Entrenado.** Un perro del caso.

los vehículos que pertenecen a Pérez, ex marino y sospechado de llevar Loan a Chaco. Para determinar el olor se realiza primero un proceso anterior. "Con una pistola de calor se calienta el paño del asiento del auto y así se extrae el olor. La muestra se guarda en un frasco esterilizado. El perro olfatea alguna prenda de la persona desaparecida y luego lo llevaron a la rueda de reconocimiento, donde colocan cinco frascos, uno de ellos con la muestra y cuatro falsos. Ahí el perro **reconoce o no** el olor de la muestra", expone Favot Luconi.

Los seres humanos desprendemos 45 mil células epiteliales por minuto. Estas contienen olores del cuerpo. Se calcula que con sólo cinco minutos sentado en un auto, el olor de una persona **puede durar** podría **durar más 20 días**. ■

hasta diez días en el asiento. Más aún, si pasa más tiempo dentro del auto. El olfato de los perros está compuesto por 300 millones de células receptoras. Es varias veces superior al del ser humano, que tiene 45 millones. "Casi nunca falla", agrega el especialista.

Los perros que olfatearon los autos de Pérez detectaron olor a Loan en el noveno día de la investigación. Una de las hipótesis especula que el ex marino y su mujer llevaron al pequeño hasta 9 de Julio en la Ranger. Y de ahí a Chaco en el Ford Ka. De la casa de la abuela del pequeño, en Algarrobos, hasta la casa de los detenidos hay unos quince minutos de viaje. Con lo cual, en el caso de que Loan hubiera estado con ellos en el auto, su olor

Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024



La escena. El tren de pasajeros iba desde Palermo hacia Pilar y se topó en el puente con una formación vacía. Investigan una falla en la comunicación entre el personal. ALEJANDRO BAR

# Confirman que el choque de trenes fue por robo de cables

Según la Junta de Seguridad en el Transporte, la falta de esas piezas dañó el sistema de señalamiento y facilitó el incidente del 10 de mayo en Palermo.

#### Sebastián Clemente

sclemente@clarin.com

Un mes y medio después del choque de trenes en la línea San Martín, en Palermo, se conoció el informe preliminar de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), el organismo que investigó los sucesos del 10 de mayo por la mañana, cuando una formación de pasajeros que había salido de la estación Palermo con destino a Cabred chocó a otra que estaba detenida sobre las vías en el puente sobre la avenida Figueroa Alcorta.

Por el choque hubo más de 90 heridos y 53 personas tuvieron que ser trasladadas a los hospitales porteños. El SAME tuvo que desplegar 60 ambulancias, 2 helicópteros y personal de bomberos.

Ahora se confirma una de las principales hipótesis de ese momento. El sistema de señalamiento no funcionaba debido a que se habían robado los cables en la zona. Esto, que había denunciado en ese momento el gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, y había sido reconocido por fuentes oficiales, es lo que asegura el informe de la Junta.

"En la sección comprendida entre Cabín Ocampo y la estación Pa-

lermo, se circulaba con Orden Especial de Vía con Precaución (OEP) bajo bloqueo absoluto, debido a que las señales del sistema SEAL no funcionaban", ratifica el escrito, que también explica la dinámica del siniestro.

"En el accidente se vieron involucrados el guarda, conductor y ayudante de conducción del tren 3021, que era que el que estaba detenido; así como el conductor, ayudante de conducción y guarda del tren 3353 (el que chocó)", sigue el texto, y continúa: "El personal de conducción de ambos trenes se encontraba certificado según los requisitos existentes, con base en la información remitida por la CNRT. En la operación también participó personal del Puesto de Control de Trenes (PCT), personal señalero y personal de estación".

El informe también explica que "el Puesto de Control de Trenes (PCT) centraliza las comunicaciones. Estas se efectúan por medio de un sistema de radio que comunica al personal ferroviario entre sí (conductores, señaleros, auxiliares de estación, supervisores de base, etcétera). El sistema opera de forma grupal, es decir, los mensajes emitidos radialmente son recibidos por todas las partes".



Daños. Así quedó uno de los coches tras el impacto. MARTÍN BONETTO

por qué no se produjo una comunicación efectiva que advirtiera al segundo tren que el primero estaba detenido en la misma vía.

Según explica la JST, ambas formaciones cumplieron con el OEP, que se activa ante el no funcionamiento de las señales. Así, el tren 3021 se detuvo en Cabín Ocampo, en donde reanudó la marcha cuando se le dio autorización. Lo mismo hizo el tren de pasajeros 3353. Lo que falló es la advertencia de que le primer tren se había quedado parado por "fallas mecánicas" a la altura del puente.

La hipótesis de la falla humana en la comunicación es la que sigue por cuenta del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. Y aún no está claro si la comunicación no se hizo en forma correcta o directamente no se produjo desde el tren que se detuvo en la vía.

En cuanto al accionar del maquinista del tren de pasajeros, una vez que recibió la orden de avanzar tras parar en Cabín Ocampo, luego entró a una curva con puentes y árboles altos que dificultaban la visibilidad. Una locomotora con siete coches necesita no menos de 500 metros para frenar en una situación normal y, en emergencia, no menos de 200. Según fuentes técnicas, no habría tenido ese recorri-Lo que aún resta determinar es la Justicia. La investigación corre **do cuando advirtió que había un** de seguridad operativa".

#### tren parado".

El incidente del 10 de mayo también puso en evidencia el deterioro del sistema ferroviario. Más allá del robo de cables, el tren San Martín funciona con menos servicios desde al año pasado por fallas en locomotoras. También se nota en demoras y cancelaciones en otras líneas, como el Roca y el Mitre.

En ese sentido, el 13 junio el Gobierno decretó la "emergencia ferroviaria" por dos años, que establecen la asignación de casi \$1,3 billón para ejecutar las inversiones necesarias en mejorar la seguridad, de los cuales \$ 350.000 millones tendrán que destinarse en este Presupuesto 2024.

En informe de la JST también ofrece detalles sobre los daños sufridos tanto en las formaciones como en el tendido de vías y el puente. Por eso, el servicio del San Martín continúa limitado entre Palermo y Cabred.

"Las tareas tendrán una duración de 30 días y durante ese período el servicio ferroviario continuará con el diagrama de emergencia de 140 servicios diarios. La obra se dividirá en dos etapas. La primera incluirá las reparaciones de aquellas partes más comprometidas de la estructura", comunicó Trenes Argentinos el miércoles.

Y agregó: "Los trabajos incluyen el desarme de las estructuras metálicas que sufrieron algún tipo de daño para su reparación o reemplazo, el tratamiento anticorrosivo de la estructura, la reparación puntual de algunas partes de mampostería que son componentes del puente y la reconstrucción de canalizaciones. La obra es indispensable ya que los daños produjeron efectos importantes en la estructura del puente, reduciendo los márgenes

34 Sociedad CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024



Mole de hierro. El puente transbordador fue construido para transportar carga y personas entra el sur de la Ciudad y la isla Maciel. ARIEL GRINBERG

Aunque fue recuperado para uso público en 2023, actualmente está parado. Es la única obra en su tipo que existe en el continente. Hay otros 7 en Europa.

# El transbordador de La Boca cumple 110 años, pero dejó de funcionar

#### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

Pensado originalmente para trasladar personas y mercancías entre las orillas de Isla Maciel y Dock Sud (en Avellaneda) y La Boca (ciudad de Buenos Aires), el Puente Transbordador de La Boca acaba de cumplir 110 años, aunque no funciona.

Entre enero y octubre de 2023, esta mole de hierro funcionó con fines turísticos, educativos y culturales. El "sistema operativo" salió de funcionamiento y no hay precisiones sobre cuándo podría volver a realizar el cruce. Sin embargo, Vialidad Nacional informó a Clarín que el puente "no tiene ningún problema estructural".

Aunque para los porteños es un clásico y una postal icónica de la Ciudad, el puente transbordador es toda una curiosidad. Se trata de uno de los ocho transbordadores que quedan aún en pie en el mundo. Cinco de ellos funcionan. Están ubicados en Newport (Inglaterra), Rendsburg y Oste Hemmoor (Alemania), Vizcaya (España) y Rochefort Martrou (Francia).

En cambio están fuera de uso los

de Middlesbrough y Warrington (Inglaterra) y el de Buenos Aires. Llegaron a haber unos veinte puentes transbordadores en el mundo.

Unesco otorgó al trasnbordador

porteño un Escudo Azul, **emblema** protector fijado en la Convención de la Haya de 1954 para marcar los sitios culturales a proteger ante ataques por conflictos armados.

#### Los otros siete que quedan en el mundo



Los ocho puentes, incluido el de La Boca, fueron construidos entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, generalmente para asistir en la logística de los puertos locales, transportando personas, carros, animales y mercadería. Varían las dimensiones, en función de las orillas que debían unir.

Por ejemplo, el de Vizcaya utilizaba un sistema de tracción por cables y poleas que se accionaba gracias a una caldera de vapor situada en una de las dos torres del puente. Actualmente tiene doce motores eléctricos que mueven la barquilla (o canasta). Es una atracción turística vital para esta zona de España. Cruza la Ría de Bilbao y desemboca en el golfo de Vizcaya.

La barquilla tiene capacidad para cruzar seis vehículos y 200 pasajeros. Dos ascensores permiten acceder a las pasarelas panorámicas ubicadas a 50 metros de altura. Fue el primer puente transbordador del mundo, por lo cual su construcción tiene algunas particularidades. Por ejemplo, las piezas de hierro están unidas entre sí mediante remaches al rojo vivo, dado que las técnicas de soldadura aún estaban poco desarrolladas.

Con el desarrollo comercial y los cambios en los puertos, muchos de estos puentes quedaron **obsoletos**. Tanto el de Vizcaya como el Rochefort Martrou (cruza el río Charente, en Francia) y el Oste Hemmoor (sobre el río Oste, en Alemania) tienen un intenso movimiento turístico. En verano, en Oste Hemmoor se instalan *food trucks* al pie y reposeras para disfrutar de las vistas.

Vialidad Nacional informó que el puente de La Boca "no presenta ningún problema estructural. La obra no contemplaba el cambio del sistema operativo que controla su funcionamiento. Por eso, en octubre de 2023 dejó de hacer cruces turísticos. El proyecto de renovación del sistema operativo -lo que permite que la maquinaria y los sistemas funcionen en forma automática- se encuentra supeditado a la disponibilidad presupuestaria del organismo", indicaron.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ex Minis-

#### La barquilla tiene capacidad para llevar hasta seis vehículos y 200 pasajeros.

terio de Turismo de la Nación, organismos de la Ciudad y la Municipalidad de Avellaneda intervienen en el **proyecto cultural y la puesta en marcha de dos centros de interpretación** ubicados en las orillas. A través del pasaje peatonal del puente Nicolás Avellaneda se puede ir de un lado al otro del Riachuelo. Mientras no funcione la barcaza, **otra opción** es cruzar en bote desde Vuelta de Rocha.

En la Fundación x La Boca -una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace más de veinte años en la difusión del transbordador, entre otros símbolos del barrio-cuentan que la obra fue inaugurada bajo el Gobierno de Roque Sáenz Peña, el 30 de mayo de 1914.

"Hasta ese momento, los obreros iban y venían a sus trabajos -astilleros, carboneras, una usina y frigoríficos, entre otros- en bote. La barcaza colgante del transbordador no solamente permitía cruzar personas y mercadería sino también carretas y tranvías", explicaron. La obra mejoró la movilidad de una zona netamente fabril.

El más famoso hijo pródigo de La Boca, Benito Quinquela Martín, lo transformó en un emblema. Cuentan que el artista plástico le dio trascendencia mundial.

"En 1960, el puente fue desactivado y puesto en desuso. En 1994, tras haberse ordenado su desarme, los vecinos y los legisladores porteños impidieron su desaparición reconociendo su importancia patrimonial y emblemática para el barrio", cuentan desde la Fundación. Desde ese momento luchan para sostenerlo en pie e impulsan un proyecto de iluminación y mejoramiento del entorno.■



36 Sociedad

# La grieta, la principal causa de discriminación en Argentina

El dato surge de una encuesta realizada por la UBA entre 1.747 personas en todo el país. El odio se manifiesta mayoritariamente en las redes sociales.



Intolerancia. El 23,7% afirma haber sido discriminado en las redes.

#### Pablo Sigal psigal@clarin.com

Pasan los años, pasan los gobiernos, queda la grieta. La frase, con
perdón del original, evoca la emblemática canción de Enrique Pinti, más edificante y optimista al
postular la permanencia de los artistas. Viene a cuento de que una
investigación del Observatorio de
Psicología Social Aplicada (OPSA)
de la Universidad de Buenos Aires
confirma que la grieta política -que
siempre existió públicamente, pero vulneró intimidades en este milenio- brilla hoy como nunca.

La encuesta se realizó del 19 al 22 de junio pasado en la ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y otras cinco grandes regiones del país. A un total de 1.747 personas les hicieron las preguntas necesarias para conseguir una radiografía de los prejuicios y la discriminación que imperan en Argentina.

Una de las preguntas fue cuál ha-

bía sido el principal motivo por el que las personas se habían sentido discriminadas. Y una respuesta arrasó. El 45,2 por ciento dijo "la ideología o creencias políticas". Muy lejos, en segundo lugar y con el 18,8 por ciento de las respuestas, quedó "la edad" como motivo de segregación. En tercer lugar (14,4 por ciento), la condición física o mental. En cuarta posición (12,4 por ciento) quedó el género.

La lista se completa -más lejos en el grado de incidencia- con el 5,7 por ciento de los que se sintieron discriminados por su religión, el 1,8 por ciento por el color de piel, el 1,1 por ciento por la orientación sexual y, el 0,6 por ciento, la etnia.

"Estos resultados replican con exactitud los obtenidos en nuestro estudio anterior de 2020, pese a que los actores y partidos políticos involucrados eran otros", dicen los autores del trabajo del OPSA, Joaquín Ungaretti y Edgardo Etchezahar. Y agregan: "Esto indicaría que décadas de extrema polarización

#### La discriminación en Argentina

. . .

» En %



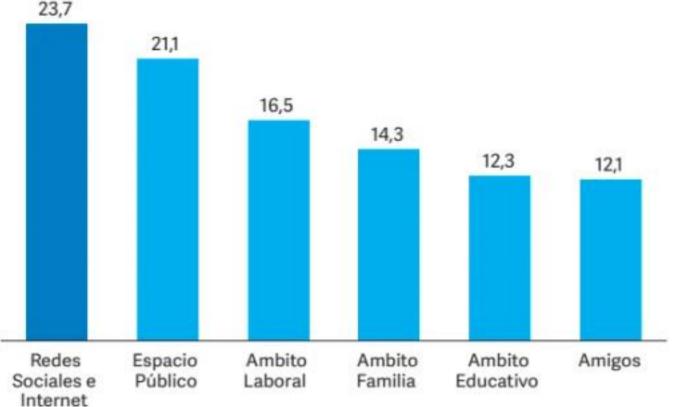

#### MOTIVOS POR LOS QUE SE EXPERIMENTÓ DISCRIMINACIÓN

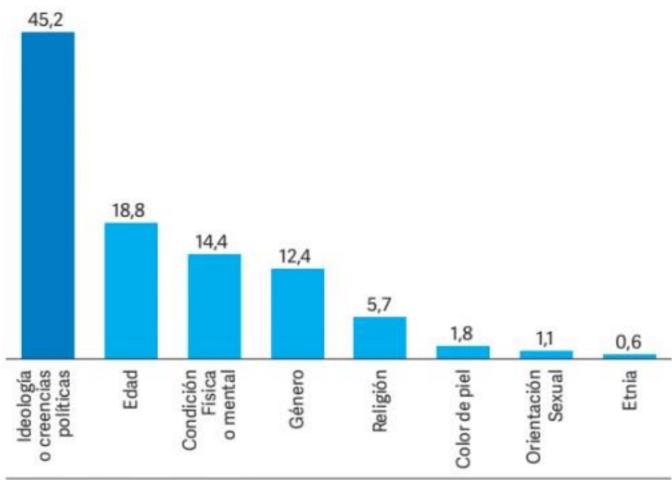

Fuente FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA

política no han sido inocuas para las relaciones entre los ciudadanos argentinos. Por el contrario se ha convertido en el **eje central** sobre el que gira el problema de la discriminación en la Argentina".

El **ámbito principal** en el que los participantes refieren haber sido víctimas de discriminación fueron las redes sociales e Internet (23,7

CLARIN

por ciento), seguido por el espacio público (21,1 por ciento), el ámbito laboral (16,5 por ciento), el ámbito familiar (14,3 por ciento), el ámbito educativo (12,3 por ciento) y los amigos (12,1 por ciento).

"Si vinculamos estos resultados con los motivos de discriminación podemos inferir que las redes sociales constituyen un espacio virtual donde se potencian las polarizaciones políticas y se vehicula la descarga emocional, se potencian los estereotipos sobre la juventud y los ideales de belleza imperantes", agregan los autores. Otro pasaje curioso del trabajo es el vinculado a la percepción que tiene cada entrevistado sobre el resto de los argentinos. Surgen calificativos muy negativos como autoritarios, prejuiciosos, discriminadores, agresivos, egoístas, machistas y -el que acapara la mayoría de las respuestashaters (odiadores).

La constante es que la autocrítica es deficitaria: en casi todas esas cualidades, la paja en el ojo ajeno más o menos duplica la autopercepción de esas características. A la inversa, cuando se pregunta por los aspectos positivos de los argentinos, los entrevistados se consideran mejores que la media: más empáticos, tolerantes, generosos, respetuosos, humildes y feministas.

Una conclusión posible es que si los argentinos fueran como cada uno de los encuestados por la UBA dice ser -en contraposición al más fácilmente denostable entorno-, otro sería el cantar. Tal vez, en ese escenario ideal, a nadie se le ocurriría cambiar la letra al final de "Salsa Criolla" y el título de esta encuesta académica, "Prejuicio y discriminación", sería sólo y sin orgullo otra novela de Jane Austen.

Un dato destacable en la investigación, que en cierto punto es producto de la grieta continua -o de las causas que la alimentan-, surge de la pregunta por el INADI: el 52,6 por ciento de la gente se mostró de acuerdo con el cierre del organismo, que el gobierno de Javier Milei hizo efectivo a fines de febrero de este año. Sin embargo, al mismo tiempo, el 60,9 por ciento se mostró a favor de que el Estado destine recursos económicos para las víctimas de discriminación.

#### Más noticias del día

Felicitas Alvite, complicada

#### Confirman la prisión preventiva de la youtuber

La situación judicial de Felicitas Alvite (21) es cada vez más complicada. Ayer, la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de la conductora, que, en una presunta picada por el centro de La Plata, atropelló y provocó la muerte de un motociclista, a mediados de abril. "La Toretto de La Plata", ex influencer, con más de 50 mil seguidores en Tik-Tok, deberá permanecer detenida hasta el inicio del juicio oral.



Drama. Chocó y mató en La Plata.

Por ordenar 4 balaceras

#### Condenan en Rosario a la madre de los Cantero

La Justicia de Rosario condenó en un juicio abreviado a la mamá de Claudio "Pájaro" y Ariel "Guille" Cantero a cuatro años de pena por financiar balaceras a dos escuelas y dos estaciones de servicio en 2021. Patricia Contreras (57) ya tenía una pena anterior y la Justicia decidió unificar ambas. "La Cele" deberá cumplir 14 años, pero no irá a la cárcel por sufrir graves problemas de salud. El sábado con entrada gratis

#### Se viene la Feria de Parrillas en Mataderos

La Ciudad realizará en Mataderos la Feria de Parrillas, un evento de entrada gratuita que celebrará la tradición e innovación en esa especialidad, el sábado 29 de junio de 11 a 18 en Lisandro de la Torre entre Avenida De Los Corrales y Directorio. Habrá puestos de comida argentina y de fusión (como mexicana, asiática, judía, árabe), un mercado de emprendedores y shows artísticos.

# La Ciudad no otorga licencias para sitios de apuestas online

La medida rige desde esta semana. Es parte de las iniciativas para detener la ludopatía entre los jóvenes.

### Gonzalo Herman

gherman@clarin.com

La adicción a las apuestas online es un tema de preocupación política. En la Ciudad calculan que el 47 por ciento de los adolescentes juega con alguna continuidad, una muestra de la gravedad del problema. Estos números ponen la ludopatía en el centro del debate público: las consecuencias en la salud mental de los chicos recién comienzan a notarse.

Con la idea de combatir este problema, el Gobierno de la Ciudad activó un programa, que abarca una serie de iniciativas. "Vamos a atacar este problema como se hizo con el tabaquismo. La idea es que los tres poderes del Estado trabajen coordinadamente para controlar la situación y genera concientización en la población, que es el principal objetivo", aseguró en una rueda de prensa Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Una medida que ya tomó la Ciudad es cerrar el registro de licencias a los sitios de apuestas online. Hasta ahora, la Capital contaba con un sistema abierto de permisos, que permitió la proliferación de sitios de apuestas legales. Desde el lunes esto cambió y ya no pueden inscribirse en el distrito. En CABA funcionan once sitios de juego online permitidos. "También vamos a revisar uno por uno si cumplen con todos los requisitos. En caso de encontrar alguna irregularidad las eliminaremos", acota el jefe porteño. Aclaran que no habrá cupo. También se estudia tratar en la Legislatura un límite a la publicidad de apuestas online.

Macri puso el **foco** en "poner mucha luz en este tema grave que está pasando". El funcionario agregó que "no hay grises. Estamos hablando de un hecho ilegal. En un celular hay un casino. El juego y los niños es un vínculo ilegal. La idea es concientizar lo que está pasando con las apuestas y los chicos".

Según datos de la Ciudad, el 80 por ciento del juego se da en sitios ilegales y la mayoría del juego de menores se da en estos sitios. Es por eso que crearán una fiscalía especializada en juegos online. De esta forma buscan que el Estado porteño tenga una herramienta más efectiva para bloquear con rapidez los sitios ilegales de apuestas.

Esta propuesta también incluye trabajar conjuntamente con el área de Ciberdelito de la Policía porteña, que se encargará de chequear los sitios denunciados. Parte del protocolo actual contra la ludopatía infantil es enviar cartas documento contra influencers que promocionar el juego ilegal. "El problema

que existe es la dificultad de probar el delito. Por eso es necesario crear una fiscalía especializada, que permita agilizar el trámite de la denuncia", contó Macri. En este proceso, la Ciudad ya dio de baja más de 700 perfiles de Facebook.

Otra medida es la activación de las líneas 108 y 147 para tratar ludopatía infantil. La gente puede llamar para pedir ayuda. Atienden profesionales capacitados para escuchar e identificar la problemática, orientar, informar, caracterizar el cuadro de la persona. También activaron un dispositivo con especialistas en el Hospital Alvarez para tratar a jóvenes con problemas con el juego. La Ciudad ya cuenta con algunos mecanismos para combatir este flagelo. En las escuelas públicas porteñas están bloqueados los sitios .bet. "La educación es fundamental. Por eso crea-

### La iniciativa prioriza el combate a la adicción infantil al juego.

mos un red en escuelas y clubes de concientización para padres y chicos. Esta es una iniciativa que busca visualizar el tema", cerró Macri.

La proliferación de sitios de apuestas ilegales representa una lucha permanente en todo el país. Es muy difícil controlarlos y, además, son utilizados en gran medida por los menores de edad. En este marco, la Provincia de Santa Fe denunció a cientos de estos sitios, con el objetivo de poner un límite al acceso de los adolescentes.

El vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena, amplió una primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de la Acusación. De esa forma sumó 112 nuevos sitios a los 273 ya enumerados en la denuncia inicial y solicitó bloquearlos y que se embarguen las cuentas bancarias.

La denuncia presentada asegura que estos sitios posibilitan el acceso al juego a menores y detalla que la actividad desarrollada por sitios de juegos y apuestas no autorizados tiene "ausencia de control respecto de normas y acciones referentes al juego responsable y el lavado de dinero". Di Lena había señalado que "todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio ".bet.ar" administrado por https://nic.ar/ y que es necesario presentar documentación de respaldo, como licencias otorgadas por alguno de los 24 organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego opera en Argentina y no tiene un dominio 'bet.ar' es ilegal", aclaró. ■

# biogreen

## 30 años creando bienestar

creadores de bienestar

Este año, celebramos 30 años de compromiso con la sustentabilidad, la innovación y el bienestar. Iniciamos en la ciudad de Bahía Blanca creando los primeros aromatizantes ambientales sin gas propelente. Hoy somos un referente poderoso en la industria de venta directa en red. Llevamos fabricados más de 34 millones de litros de perfume y contamos con una planta de elaboración de domisanitarios y laboratorio cosmético en la localidad de Munro y disponemos den un centro de negocios, almacenamiento y logística en el Talar.

Portfolio de más de 400 productos: **Aromacología**: aromatizantes de ambientes, textiles, difusores de aromas y piedras aromáticas.

Aromaterapia: aceites esenciales puros y blends.

Perfumería: Eau de parfum y body splash.

Maquillaje, cuidado facial y corporal. Cuidado del hogar: productos de limpieza biodegradables.

Creamos "Fundación Huella Verde" que lleva donados 135.000 kilos de alimentos agroecológicos a comedores y merenderos así como también acompañamiento de huertas comunitarias.

Además, formamos alianzas de valor con los QOM, cuyas artesanas fabrican nuestras piedras aromáticas hace más de 10 años. Contribuimos con Fundación TECHO habiendo colaborado en la fabricación de 21 viviendas familiares.



Creatividad e innovación en Fragancias www.aronova.com.ar



Felicitamos a **BIOGREEN** en sus primeros 30 años de trayectoria. Hablamos de tu marca. www.etiketten.com.ar Somos una red apasionada que cree en la transformación y evolución humana como motores de cambio. Generamos impacto positivo en la vida de miles de personas en Argentina a través de productos que promueven el disfrute y el bienestar. Ese impacto se extiende a Chile y Paraguay, con miras a expandirnos por toda América Latina.

Agradecemos a nuestra fuerza de ventas, proveedores, clientes, colaboradores y alianzas por permitirnos cumplir 30 años en el mercado argentino.



Distribuidor exclusivo de Symrise S.R.L.

Original Scents S.R.L Llerena 3023 (CP 1427), Capital Federal, Bs. As. Tel: 011 4523-4994

### Informes realizados por Grupo Lemar

Celebramos el camino recorrido y avanzamos a paso firme hacia un futuro aún más sostenible con la esperanza de dejar un mundo mejor.

www.biogreen.com.ar



"Acompañando a **Biogreen** en sus 30 años de exitosa trayectoria"

www.piroplast.com.ar

## DELTURISTA

## El mejor chocolate artesanal de Bariloche desde hace 60 años

En 1964, Benito e Irene Secco, provenientes de la región del Tirol italiano, arribaron a la Patagonia y comenzaron a fabricar chocolate de manera artesanal en Bariloche. Seleccionando el mejor cacao de los principales centros de cultivo a nivel mundial, cada pieza de chocolate es elaborada siguiendo las recetas artesanales de la familia, un legado transmitido a sus hijos con devoción y cariño.

Hoy, DELTURISTA ofrece una experiencia única de "chocolate experience" basada en cuatro pilares fundamentales:

• Chocolatería: Con más de 70

 Helados: Más de 30 sabores fabricados bajo recetas italianas.

 Cafetería: Productos destacados por su sabor y variedad.

Frozen: Un producto innovador y de vanguardia, un bombón relleno 100% con frambuesa.

Cuenta con 3 locales propios (1 en Bariloche y 2 en Bs. As.) y 15 franquicias a lo largo del país, además de 4 en Chile. Como parte de su plan estratégico para 2025, se enfoca en el desarrollo de franquicias y la creación de un producto estrella basado en "real fruit".

variedades, incluyendo 15 sin azúcar. Están en plena expansión, desarrollando

nuevas áreas comerciales y productivas, y trabajando en un cambio total de imagen, comenzando por su local en Bariloche.

Su planta está certificada libre de gluten, sumándose a sus certificaciones Kosher y Vegano.

Con más de 60 años de experiencia en la creación de productos excepcionales,



DELTURISTA es hoy sinónimo de calidad en chocolate, 100% fabricado en la Patagonia. "Somos especialistas en chocolate, creamos momentos de felicidad a través de nuestros productos y llevamos la Patagonia Argentina al mundo", nos cuenta Emilio Secco, CEO de DELTURISTA.

www.chocolatesdelturista.com



"Junto a Del Turista en tan grato aniversario"

Telefax: (0294) 4492459 Cel: 11 5938-1088 mengoli.mario@yahoo.com.ar Ruta 40 km 1912 - El Bolsón, Rio Negro



CELEBRAMOS Y
SALUDAMOS
LOS 60 AÑOS
DE TRAYECTORIA

CARPIARGENTO

# Deportes

### Copa América

Argentina dominó a Chile, pero recién faltando tres minutos pudo marcar la diferencia. El delantero del Inter arrancó en el banco de suplentes y otra vez aprovechó su momento.

# Lautaro Martínez tuvo la llave para destrabar un partido caliente y asegurar la clasificación a cuartos



NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS

Diego Provenzano dprovenzano@clarin.com

Durante un año y medio, a Lautaro Martínez se le cerró el arco con la Selección Argentina. Inflaba redes en el Inter de Italia, donde es capitán, capocannoniere y figura indiscutida del campeón de la Serie A. Pero las rachas goleadoras son así. En la negativa el arco se hace chiquitito y en la positiva se transforma en un imán que permite destrabar partidos, como el de anoche para ganarle a Chile por 1-0 sobre la hora y asegurar la clasificación a cuartos de final. Y esa llave, desde que la Selección se juntó para jugar esta Copa América, parece tenerla el *Toro*, que ya había sellado el 2-0 ante Canadá.

A los 87 minutos, después de un córner cerrado -como toda la no-che-de Lionel Messi al primer palo, una serie de rebotes le dejaron la pelota en su pie derecho al bahiense, para que haga lo que mejor saber hacer: mandarla al fondo de la red. A esa altura el medidor de merecimiento ya había marcado que mucho antes el 0 tenía que haberse ido del marcador de cada una de las

pantallas gigantes del estadio MetLife, repleto con 81.106 hinchas, en su mayoría con camisetas albicelestes.

Desde un amistoso contra Honduras en septiembre de 2022 hasta otro juego de preparación ante Costa Rica en marzo pasado transcurrieron 777 minutos sin goles de Lautaro con la camiseta de la Selección. Entre ellos los siete encuentros del Mundial de Qatar 2022, en el que empezó como titular y después le dejó el lugar a Julián Álvarez-también inicial ayer-, y seis de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Incluso, la referencia constante de la prensa y las redes sociales a esa sequía fue algo que causó malestar en el *Toro*. Así se lo habían confesado a **Clarín** desde el interior de la concentración *albiceleste*, al recordar por qué no habló con la prensa después de meterle un doblete a Guatemala, en la gira previa a esta Copa, siendo que había sido elegido la figura del partido.

"Estos partidos siempre son así. Tenemos que seguir por el mismo camino, afrontando los partidos del mismo modo porque van a ser así de difíciles. Se complica cuando se nos cierran tanto, pero al fin y al cabo sacamos los tres puntos y eso es lo importante", aseguró Martínez apenas finalizado el encuentro, en la transmisión oficial. Acababa de convertir su gol número 26 en 60 partidos con la Selección. Es el segundo goleador y el segundo futbolista que más encuentros disputó del ciclo de Scaloni, en la primera lo supera Messi (43) y en la segunda De Paul (60).

La efectividad, una preocupación

Está en evidencia que, en esta Copa América, Julián Álvarez le pone la intensidad defensiva pero los goles son de Lautaro. Toda la efectividad que tiene el *Toro* es la que le falta al resto de la Selección.

Porque a la versión Copa América 2024 de la *Albiceleste* no se le puede reclamar el juego. Tampoco la solidez defensiva que arrastra



Todos con Lautaro. Le costó a la Selección definir, por eso el desahogo de Romero, Lisandro Martínez, el goleador Lautaro Martínez y Nicolás González, ya reemplazado. AFP

desde hace tiempo. Pero la falta de efectividad goleadora es algo que llama la atención, cuando fue algo que le fluyó.

Si hasta tuvo que gritar dos veces en la noche de Nueva Jersey para ganarle a Chile y asegurar la clasificación a los cuartos de final. Una cuando el inmaculado Lautaro Martínez definió de primera esa pelota suelta en el área y otra cuando el árbitro uruguayo Andrés Matonte confirmó el tanto tras la revisión del VAR.

Fue el tiro número 21 de todo el partido para la Selección. Ocho de ellos fueron al arco defendido con solvencia por Claudio Bravo. Al experimentado arquero (41 años), que se convirtió en el más longevo de toda la historia de la competencia, solo lo pudo vencer cuando el *Toro*, con su olfato. A modo de comparación, durante el Mundial de Qatar 2022, la Selección convirtió 15 tantos en 83 remates al arco.

La duda eterna por quién debe ser el centrodelantero se abrirá nuevamente hasta que el sábado próximo a las 21 enfrente en Miamia Perú, con la clasificación en el bolsillo pero la necesidad de asegurar el primer puesto para esperar al segundo del grupo B (con México, Ecuador o Venezuela). Y ahí, la pregunta se caerá de maduro: ¿se debe aprovechar el momento Lautaro o la utilidad de Julián?

| Argentina              |   | Chile                 |   |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| 1                      |   | 0                     |   |
| 23 Emiliano Martínez   | 8 | 1 Claudio Bravo       | 8 |
| 26 Nahuel Molina       | 6 | 4 Mauricio Isla       | 6 |
| 13 Cristian Romero     | 7 | 16 L Lichnovsky       | 6 |
| 25 Lisandro Martínez   | 6 | 5 Paulo Díaz          | 7 |
| 3 Nicolás Tagliafico   | 6 | 2 Gabriel Suazo       | 6 |
| 7 Rodrigo De Paul      | 7 | 8 Darío Osorio        | 5 |
| 24 Enzo Fernández      | 6 | 13 Erick Pulgar       | 6 |
| 20 Alexis Mac Allister | 7 | 18 Rodrigo Echeverría | 7 |
| 15 Nicolás González    | 7 | 9 Víctor Dávila       | 5 |
| 10 Lionel Messi        | 7 | 10 Alexis Sánchez     | 4 |
| 9 Julián Álvarez       | 6 | 11 Eduardo Vargas     | 4 |
| DT: Lionel Scaloni     |   | DT: Ricardo Gareca    |   |

ÁRBITRO: Andrés Matonte (Uru) 4

### En detalle

Cancha: MetLife Stadium. Goles: ST, 42m
Lautaro Martínez. Cambios: ST, 17 Giovani
Lo Celso (6) por Fernández, 19m Marcos
Bolados (5) por Sánchez, 25m Lautaro
Martínez (8) por Álvarez, Ángel Di María (6)
por González, 29m Marcelino Núñez por
Pulgar, 36m Marcos Acuña por Molina,
Gonzalo Montiel por Tagliafico, 41m
Nicolás Fernández por Isla, Ben Brereton
por Vargas. Amonestados: Suazo e Isla.
Suplentes de Argentina: Gerónimo Rulli,
Franco Armani, Germán Pezzella, Lucas
Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Guido
Rodríguez, Exequiel Palacios, Valentín
Carboni, Leandro Paredes y Garnacho.

### POSICIONES

### Grupo A

| Equipo    | Pts. | 7 | G. | E, | P. | GF. | GC. | DIF. |
|-----------|------|---|----|----|----|-----|-----|------|
| Argentina | 6    | 2 | 2  | 0  | 0  | 3   | 0   | +3   |
| Canadá    | 3    | 2 | 1  | 0  | 1  | 1   | 2   | -1   |
| Chile     | 1    | 2 | 0  | 1  | 1  | 0   | 1   | -1   |
| Perú      | 1    | 2 | 0  | 1  | 1  | 0   | 1   | -1   |

# La Selección ganó con un Martínez en cada arco y algo de suspenso

Lautaro convirtió sobre el final y Dibu tuvo dos atajadas clave cuando Chile aprovechó el cansancio argentino. El sábado 29, ante Perú, buscará asegurarse el liderazgo.

### **Análisis**

NUEVA JERSEY. ENVIADO ESPECIAL.

### Diego Provenzano

dprovenzano@clarin.com

Un Martínez en una área, Lautaro, y otro en la restante, Emiliano, fueron fundamentales para el triunfo 1-0 de Argentina ante Chile, en un partido caliente y peleado en el que la Scaloneta se impuso para sacar pasaje a cuartos de final.

Fue intenso el comienzo del juego, con Chile un tanto replegado, pero metiendo en cada pelota como si fuese la última. Al cabo, así se le debe jugar al último campeón del mundo. Y esa vehemencia de los dirigidos por Ricardo Gareca confundió a los argentinos. O mejor: no los dejó estar cómodos en la cancha. Sucedió algo raro: la Scaloneta mejoró desde que Lionel Messi fue atendido en el aductor derecho a los 22 minutos.

Fueron dos equipos en uno el que plantó Scaloni. Porque la Selección defendió con un 4-4-2, pero atacó con una especie de 3-4-1-2, con Nicolás González y Nahuel Molina por las bandas, con Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul en el centro, con Enzo Fernández un poco más liberado para acompañar a Lionel Messi y a Julián Álvarez. Los futbolistas no se acomodaron tan fácil a esos movimientos y por eso tardó en fluir el juego del elenco nacional. Todo hasta que la presión comenzó a dar resultados y desde entonces se jugó bien cerca del arco defendido por Bravo.

Desde la platea de prensa, los jugadores argentinos se parecieron a un *Pac-Man* y los chilenos a los fantasmitas atrapados. Empezaron a cortar alto *Licha* Martínez y Mac Allister y las situaciones de gol se sucedieron. La mayoría fueron remates lejanos (13 en la etapa inicial) que se fueron desviados. Messi es-



trelló un zurdazo en el palo.

Y en un mediocampo muy congestionado, el aire fresco fue Nicolás González. Principalmente ubicado sobre la izquierda, fue siempre opción en ataque. Hasta se animó a meterse en ese berenjenal interno para asociarse con Messi y Julián. Justamente al de Calchín le entregó una asistencia tras escalar, pero le pegó mordido de zurda en el borde del área chica.

En el complemento, Argentina siguió haciendo méritos para sacar ventaja. Claudio Bravo fue clave para tapar dos: una ante Molina y la otra contra Nicolás González, con algo de ayuda del travesaño.

En los minutos finales, la Scaloneta se quedó sin una marcha por el intenso calor. Ahí aparecieron dos remates lejanos de Rodrigo Echeverría y las atajadas del Dibu que siempre están. La segunda fue de colección.

Entró Lautaro Martínez a falta de 20 minutos para que le quedara una y le quedó: el *Toro* se encontró con un rebote y le rompió el arco a Bravo. No había otra manera de vencer al arquero chileno.

Ganó y se clasificó Argentina, con algo de suspenso. Y con mucho de los Martínez de las áreas. ■



No quería entrar. Lautaro Martínez encontró un rebote y definió con bronca. El arquero Claudio Bravo tuvo varias buenas intervenciones. AP

CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 **Deportes** 40

### Copa América



Dolor. Leo se toca el aductor derecho. Le aplicaron una crema y aguantó los 90 minutos en el campo aunque sin rendir físicamente a pleno. AP

# Messi, "tocado", igual fue importante a media máquina

Sufrió una molestia en el aductor derecho durante todo el partido y aun así tuvo claras situaciones de gol. No sería extraño que descanse ante Perú.

NUEVA JERSEY. ENVIADO ESPECIAL

Le costó a Lionel Messi la noche de Nueva Jersey. Sobre todo porque estuvo visiblemente molesto por un dolor muscular que le apareció promediando el primer tiempo y asustó a todos. Una fuerte preocupación invadió el campo de juego del imponente MetLife Stadium, allí donde Leo supo hacerle un triplete a Brasil y allí donde también tuvo una de las peores frustraciones con la tercera final consecutiva perdida y su posterior renuncia a la Selección (que luego repensó, por suerte). A los 22 minutos, tras un fuerte falta del defensor Gabriel Suazo, el capitán pidió asistencia médica por un dolor en el aductor derecho.

Luz de alerta inmediata. No tuvo nada que ver con la entrada del lateral izquierdo. Pero el crack argentino estaba tocado y enseguida fue atendido por el kinesiólogo Luis García, quien le hizo masajes en la zona con un poco de crema. Casi po de juego el rosarino, que se perdió un ataque del equipo argentino que Rodrigo De Paul culminó con un remate que se fue desviado.

Alguna dificultad estaba arrastrando el mejor jugador del mundo porque antes del partido, cuando estaba haciendo el calentamiento, entre pasada y pasada, el médico Daniel Martínez se le acercó y le dio una pastilla que tomó de inmediato. ¿Un analgésico? Es algo que sucede con muchos futbolistas que arrastran molestias

Minutos más tarde, después de probar y no poder superar la marca de tres chilenos, Messi se quedó mirando el piso y tomándose la cintura. Apenas miró a Lionel Scaloni le hizo el gesto de "ojo". Las alertas ya estaban al rojo vivo.

Sin embargo, apenas un rato después, Leo se activó. Como si no tuviera nada, terminó el primer tiempo mostrando su mejor versión, para ahuyentar los fantasmas y los sustos. Un remate desde fuera del dos minutos estuvo fuera del cam- área que salió besando un palo lo que viene. ■

mostró que las molestias empezaron a ceder. Fue a los 35 minutos y el buen remate suyo, tras un pase de De Paul, pegó en la parte externa del poste izquierdo de Claudio Bravo y se fue afuera. El enojo con el árbitro Aníbal Matonte sobre el final de esa etapa inicial sirvió como muestra de que el dolor ya no era su principal preocupación.

Si había dudas, se disiparon al verlo salir del túnel para el segundo tiempo. No se lo vio con la explosión de siempre, es cierto. Chile lo castigó como de costumbre. Otra vez se vio en varias veces la típica foto del '10' rodeado de cuatro o cinco camisetas rojas. Así y todo, a veces hasta elongando, Messi se aguantó los más de 90 minutos.

¿Descansará el sábado ante Perú en Miami? Scaloni avisó que apelará al recambio, pero Messi siempre quiere jugar, aunque ya con 37 recién cumplidos entiende que a veces es mejor dosificar las cargas y parar a tiempo para no perderse

### **AFAY ADIDAS**

### Habrá tres tiras hasta el años 2038 tras la renovación del acuerdo

Ayer se anunció la extensión del vínculo de la Asociación del Fútbol Argentino con Adidas, la marca de indumentaria deportiva que viste a los seleccionados argentinos de fútbol masculino, femenino y a los diferentes planteles juveniles como, por ejemplo, el Sub 23 dirigido por Javier Mascherano que disputará a fin de mes los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se complacen en anunciar la continuidad de una de las alianzas más duraderas del deporte internacional. Este nuevo acuerdo extenderá la relación hasta 2038", informó el comunicado oficial. La firma alemana vistió a la Argentina en tres ciclos, ahora lo hace desde 2001.

### **UNO X UNO**

Diego Provenzano dprovenzano@clarin.com

Emiliano Martínez (8): En la parte final, salvó muy bien dos remates de Echevarría. Y otra vez mantuvo su valla invicta.

Nahuel Molina (6): En uno de sus desbordes, obligó a Pulgar a despejar rápido y casi convertir en contra de su valla.

Cristian Romero (7): La seguridad de siempre. Controló con Licha los centros aéreos para Sánchez y Vargas. Hasta volvió a tener una incursión ofensiva.

Lisandro Martínez (6): A tono con el Cuti, firme y seguro en la marca. Sostuvo un gran nivel hasta el final.

Nicolás Tagliafico (6): Buen primer tiempo, alternando el sector con Nico González, atento a los movimientos de Julián Álvarez.

Rodrigo De Paul (7): En el primer tramo del partido perdió dos pelotas, pero después levantó el nivel siempre desde su despliegue y liderazgo.

Enzo Fernández (6): Era el más claro de la mitad de la cancha, recuperando enseguida el balón. Tuvo un remate que controló Bravo, pero se le notó falto de fútbol con el correr del partido.

### Alexis Mac Allister (7):

Comenzó muy activo, desapareció un rato y luego se volvió a conectar. Sufrió la asfixia de la presión chilena.

Nicolás González (7): Bastante bien, en el primer tiempo desbordó, envió un centro atrás y casi convierte Julián Alvarez. Tuvo dos claras chances de gol.

Lionel Messi (7): Poco participativo hasta que mostró signos de dolor en el aductor derecho. Luego se encendió, encaró, asistió y sacó un remate que pegó en la base del poste.

Julián Álvarez (6): Mucha movilidad, tuvo una buena chance en el corazón del área y el remate de zurda se fue desviado.

Giovani Lo Celso (5): No entró bien, se mostró muy impreciso.

Lautaro Martínez (8): Destrabó el partido, sigue de racha con goles y casi mete otro.

Angel Di María (6): Muy activo para la contra, perdió una y ganó otra que tocó para el Toro.

Deportes 26 DE JUNIO DE 2024

### Copa América

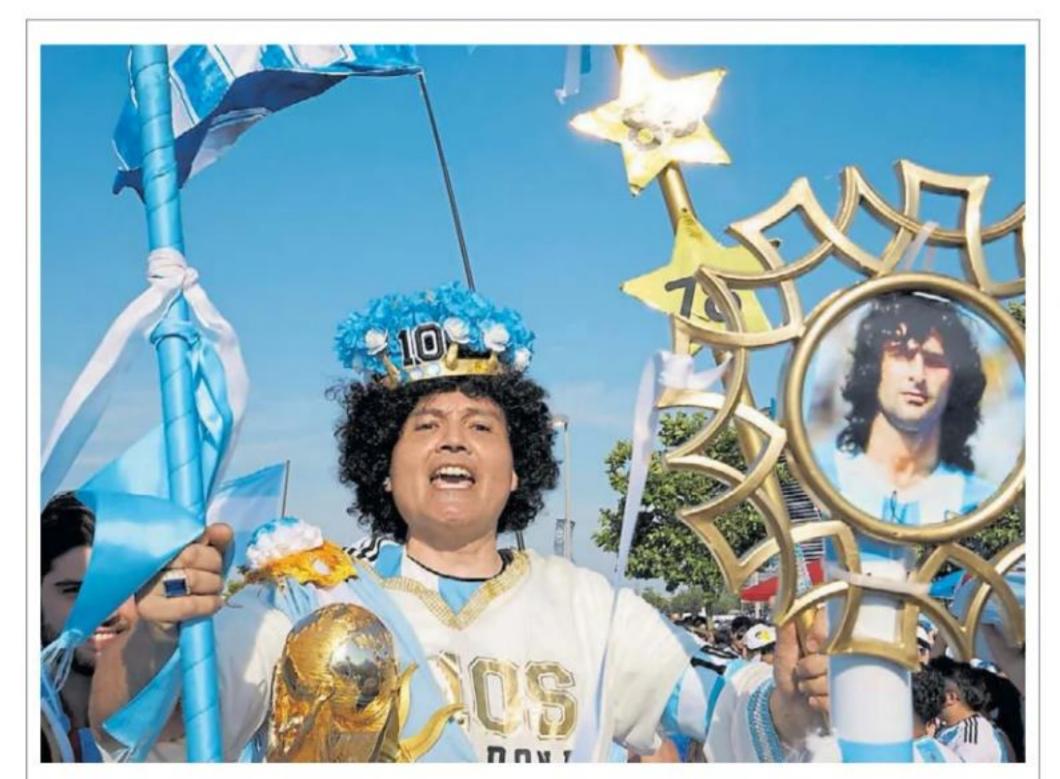

## Un día entero de festival albiceleste en el MetLife

Las 82.500 localidades se agotaron. Las camisetas albicelestes tuvieron una proporción de 90-10 respecto a la de los chilenos. Hubo unos 30.000 argentinos y el resto, "neutrales" hinchas de la Selección. Desde temprano en la enorme explanada de estacionamiento se multiplicaron las parrillas, a pesar de los 35 grados. "Muchachooos" fue el hit, "Live es life" la música del calentamiento y la ovación a Leo, permanente.

## Canadá hizo historia y dejó mal parado a Perú

Primer gol y primer triunfo en la Copa América. Hubo roja para un peruano y Crépeau fue figura.

KANSAS, ESPECIAL

Perú, el próximo rival de la Selección Argentina, complicó seriamente sus aspiraciones de llegar a los cuartos de final de la Copa América: perdió 1-0 con Canadá y está obligado a ganarle a la Scaloneta el sábado en Miami. Jonathan David fue el autor del gol, el primero del seleccionado canadiense en la historia de la competencia.

Sin brillar, Perú fue el que más cómodo se sintió durante el primer tiempo y buena parte del segundo. Con Andy Polo y Marcos López como carrileros impidió la subida de los laterales de Canadá y así controló a su rival. Sin embargo, se acercó a cuentagotas con peligro al arco de Maxime Crépeau. Así fue que la nota saliente del primer tiempo la dio Humberto Panjoj, juez de línea que se desvaneció producto de los 40 grados de sensación térmica en Kansas.

En el inicio del complemento se mantuvo la tónica de la primera parte. El conjunto incaico continuó con el control del juego, pero sin generar ocasiones claras de gol, hasta que un brutal planchazo de Miguel Araujo -tras chequeo VAR-lo dejó con diez. A pesar de la expulsión, siguió buscando abrir el marcador, pero sufrió de contraataque el gol de David.

En el final, Crépeau se convirtió en figura con grandes atajadas y le da aire a Canadá, que cerrará la fase de grupos ante Chile.■

### SIGUE EL GRUPO B

Hoy se juega la segunda fecha del Grupo B. Desde las 19, Ecuador y Jamaica en Las Vegas, dos equipos que perdieron en su debut. A las 22, chocan Venezuela y México en Inglewood (California). Van por TyC Sports y DirecTV.



42 Deportes

### **Fútbol local**

# Labruna le respondió a Rondón y dijo: "No lo vamos a recordar"

Omar, el hijo de una de las más grandes glorias del club de Núñez, sin anestesia disparó: "Este muchacho en River no dejó absolutamente nada".

River

### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

El paso de Salomón Rondón por River será solamente recordado por haber sido el segundo venezolano en vestir la banda roja y, para las estadísticas, por haber anotado un gol en un Superclásico que el equipo de Núñez ganó en la Bombonera. Por lo demás, dificilmente los hinchas se acuerden de su prestación en la cancha. Es más: quizá en sus memorias permanezcan más sus frases picantes e hirientes luego de dejar el club.

Una vez más Rondón volvió a hablar de su paso por River y en sus palabras se pueden advertir dos cuestiones referidas al club: ninguneo y resentimiento. Además, expresó un malestar por temas de la diaria argentina que complicaron su vida.

En River sus palabras no cayeron bien y generaron bronca, pero prefirieron no darle importancia. En las redes sociales los hinchas no se la dejaron pasar y le dedicaron una gran cantidad de improperios, además de marcarle lo "insignificante" que fue para la historia del club.

"Mucha gente dijo: 'No te fue bien', pero yo jugué 35 partidos e hi-



Grito. El gol que no olvidará Rondón se lo marcó a Boca. REUTERS

ce 10 goles. Si no me iba bien me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles. Te traen, sos una apuesta y no hacés ningún gol como delantero. Eso sí es que te va mal", expresó Rondón en el podcast La Vinotinto.

Defendió su paso por River con un "hice 10 goles, le di no sé cuántas victorias en el Monumental, gané partidos sobre la hora. El 'no te fue bien' es subjetivo, depende de cómo estés físicamente y mentalmente. ¿Cuántos jugadores argentinos van al fútbol mexicano y no les va bien?".

Ante esas palabras una voz muy riverplatense que le respondió fue la de Omar Labruna, el hijo de Angel, ícono en la historia del club. "Lo que más me molestó es que tomó a River como un equipo más. Aparte este muchacho en River no dejó absolutamente nada. No lo vamos a recordar nunca. Por River pasaron

TIEMPOS DIFÍCILES

### Los problemas los tuvo en la cancha, pero también en la vida diaria

Salomón Rondón no solo habló de su rendimiento adentro del campo de juego sino que también dio detalles de su vida en Argentina. "Llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. Llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está, con esto digo todo. Eran muchas cosas", describió sobre los problemas que tuvo para tramitar su documentación. "Yo no tenía ni cuenta en el banco ya teniendo dos meses en el país", amplió.



Para mí, River fue un equipo más en mi carrera, sinceramente. Es un gran equipo, pero fue un equipo más y ya está".

Salomón Rondón

grandes glorias, grandes jugadores, grandes entrenadores. River es un club mundialmente reconocido. Todos los que pasaron por esta gloriosa institución dejaron cosas; no es el caso de este muchacho por más que los números lo puedan ayudar un poco. Hay que ser agradecido: primero porque lo trajo Demichelis y segundo porque tuvo la oportunidad de pasar por la puerta de Figueroa Alcorta donde está la estatua de un tal Angel Labruna, quien siempre fue un agradecido a River. Tendría que tener todas esas imágenes para ver que estuvo hablando de una institución como River", lanzó.

Rondón también reveló un intercambio de palabras con un ex compañero dentro del vestuario: "Tuve una discusión con un compañero que me dijo que era un pelotudo porque tendríamos que haberle dicho todos los problemas que tenía. Yo no podía llegar y pedir prestados unos pesos para comprarme una televisión. Me decían que éramos todos un equipo y que teníamos que estar todos juntos, pero no me parecía que fuera así", recordó el atacante.

Y agregó: "Primero no tenía la confianza, yo recién llegaba; ¿cómo iba a pedir 10 millones de pesos porque tenía que comprar todo? En joda ese compañero me decía que me lo hubiera prestado y que me cobraba interés. Yo le dije que, si hubiera sabido, le pagaba el interés, que no pasaba nada. No fue así".

La situación de la que habló Rondón ya la había hecho pública Martín Demichelis, propulsor de su llegada, cuando le comentó a Clarín: "Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI, después de seis meses de haber llegado. Y eso va de cosas estúpidas a complejas. Rondón pagó el costo de la adaptación".■

# Correa es el apuntado para reemplazar a Benedetto

**Boca** 

### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Mientras espera la llegada de Tomás Belmonte a Buenos Aires, confirmado su traspaso del Necaxa mexicano, Juan Román Riquelme avanza con el mercado de pases. Caída la posibilidad de Fausto Vera, que terminaría jugando en Atlético Mineiro a pesar de sus deseos de volver a Argentina, el presidente ídolo busca un delantero para reemplazar a Darío Benedetto. Más allá de



zar a Darío Benedetto. Más allá de Pincha. Correa es del gusto de Riquelme y Diego Martínez. EFE

que los titulares son Miguel Merentiel y Edinson Cavani, Riquelme considera que necesita una rueda de auxilio para los uruguayos.

En ese sentido la búsqueda está enfocada en un futbolista con trayectoria, pero que al que no se le 
caigan los anillos si tiene que ser 
suplente. Esa situación, sumada a 
su falta de profesionalismo, terminó empujando la salida de Benedetto. Y en ese contexto Javier 
Correa reúne las características 
que seducen a Riquelme. Y a Diego Martínez.

El cordobés de 31 años llegó en condición de libre a Estudiantes y firmó su contrato hasta el 31 de enero de 2026. Boca sondeó al jugador que no ve con malos ojos una salida. No será fácil ya que Correa marcó 10 goles y entregó tres asistencias en 28 partidos con la camiseta del equipo platense y se ganó la titularidad.

No obstante, tiene una cláusula de rescisión de 1.800.000 dólares y si el jugador quiere salir ahora podría presionar para que se termine ejecutando. Correa conoce lo que significa jugar en un club grande, más allá de la rica historia de Estudiantes. En Racing marcó 14 goles en 41 partidos en 2021 durante la gestión de Juan Antonio Pizzi.

"Es cuestión de escuchar", le dijeron desde La Plata a **Clarín**. Eduardo Domínguez cuenta con tres centrodelanteros: Correa, Mauro Méndez y Guido Carrillo.

Boca tiene competencia por el cordobés, de todo modos. También lo pidió Jorge Almirón, quien supo dirigir al equipo y ahora es el entrenador del Colo Colo chileno.

A propósito de Belmonte, entre mañana y el viernes llegará. Y Boca pagará 4 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. ■ Deportes 43

### Eurocopa

# Austria se quedó con el primer lugar del grupo y postergó a dos grandes

El equipo de Rangnick venció a Países Bajos por 3 a 2 en un partidazo. Francia y los neerlandeses, los escoltas.

BERLIN, ALEMANIA. ESPECIAL

El que a priori era el grupo de la muerte tuvo a un inesperado ganador: Austria marcó los tiempos de un partido que tuvo goles, ritmo y drama hasta el final. Le ganó por 3 a 2 a Países Bajos y desplazó a Francia y a su propio adversario que quedaron segundo y tercero, respectivamente.

Rápidamente, a los 5 minutos, quedó en ventaja Austria, que impuso las condiciones. Desde la derecha salió el centro de Alexander Prass para la cabeza de algún compañero, pero se encontró con la pierna de Donyell Malen. Un nuevo gol en contra, el séptimo de la Eurocopa. Con esa ventaja el conjunto austríaco mostró sus dos caras: flojo defensivamente, pero con un funcionamiento aceitado de la mitad de la cancha en adelante. De contragolpe le hizo pasar sobresaltos a su rival, que no encontró los caminos en ese arranque.

Tan mal la pasaba Países Bajos que Ronald Koeman movió el banco poco después de la media hora y el ingreso de Xavi Simons le permitió recuperar la pelota.

Al minuto del complemento Cody Gakpo consiguió el empate. Tras



Zurdazo. Sabitzer convierte el 3 a 2 pese al intento de Van de Ven. EFE

### DÍA DE DEFINICIONES

Hoy a las 13 se enfrentarán Eslovaquia-Rumania y Bélgica-Ucrania (grupo E) mientras a las 16 jugarán Georgia-Portugal y República Checa-Turquía (F).

## POSICIONES

### Grupo D

| Equipos      | Pts. | J. | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dif. |  |
|--------------|------|----|----|---|----|-----|-----|------|--|
| Austria      | 6    | 3  | 2  | 0 | 1  | 6   | 4   | +2   |  |
| Francia      | 5    | 3  | 1  | 2 | 0  | 2   | 1   | +1   |  |
| Países Bajos | 4    | 3  | 1  | 1 | 1  | 4   | 4   | 0    |  |
| Polonia      | 1    | 3  | 0  | 1 | 2  | 3   | 6   | -3   |  |

un robo en la mitad de la cancha y un avance a toda velocidad la pelota le llegó en la izquierda en el momento exacto a Gakpo que recibió, se perfiló y definió.

Entonces el momento era de Países Bajos, que tomó la manija del partido. Pero cuando Austria más sufría llegó el 2-1 para el ganador: Romano Schmid, de palomita, volvió a poner en ventaja a los dirigidos por el alemán Ralf Rangnick.

A partir de allí no le fue fácil a Países Bajos romper la última línea de su adversario, pero en una de las pocas ocasiones en la que lo lograron emparejaron el marcador. Fue con suspenso porque para convalidar el gol de Memphis Depay el eslovaco Ivan Kruzliak debió recurrir al VAR: inicialmente cobró mano del delantero, pero al ver la jugada en la pantalla convalidó el tanto. La asistencia fue de un viejo conocido para los argentinos, Wout Weghorst, el delantero al que Messi lo mandó "pa' allá, bobo" y que había ingreso cinco minutos antes.

Poco le duró la alegría a los neerlandeses: a falta de 10 minutos para el final Marcel Sabitzer, la figura de la cancha, marcó el resultado final. La jugada encontró tan dormido a Países Bajos como en el primero de los goles. Christoph Baumgartner le metió una pelota en cortada a Sabitzer, que entró sin marca y se perfiló para meter un zurdazo bárbaro que dejó sin respuesta a Bart Verbruggen. El arquero tampoco tuvo la ayuda de algún compañero y la fue a buscar adentro del arco.

Clasificados en el grupo D, los austríacos esperarán por el cierre del F para conocer a su rival. Francia espera por el rival del impredecible E que tiene a los cuatro equipos con chances de clasificar. Y Países Bajos, con sus 4 puntos, aguardará el cierre de todos los grupos para saber a qué tercero enfrentará.

## Francia, con Mbappé, apenas empató ante Polonia

DORTMUND, ALEMANIA. ESPECIAL

El regreso de Kylian Mbappé no fue suficiente para Francia que ya se había asegurado su pase a los octavos de final, pero que apenas pudo empatar 1 a 1 con Polonia en su último encuentro del grupo D. Ese resultado y la victoria por 3-2 de Austria sobre Países Bajos en Berlín relegaron al subcampeón del mundo al segundo puesto. El propio Mbappé, que jugó con una máscara protectora por la fractura de nariz que sufrió en el debut ante los austríacos, no pudo brillar aunque abrió la cuenta de penal y por la misma vía Robert Lewandowki marcó para Polonia, eliminado de la competencia en la que apenas sumó 1 punto.

"No estamos frustrados; el objetivo era la primera plaza pero no pudimos ganar y tenemos que apreciar lo logrado: clasificamos, que era nuestro primero objetivo", relativizó el entrenador Didier Deschamps.■

## Tras igualar contra Serbia, Dinamarca quedó segundo

MUNICH, ALEMANIA. ESPECIAL

Después de empatar 0 a 0 con Serbia, que quedó eliminado, Dinamarca se clasificó para los octavos de final como segundo del grupo C y será el rival de Alemania tras superar en un embrollo de números a Eslovenia, equipo con el que empató en todo y al que superó por haberle ganado en sus enfrentamientos directos durante la fase de clasificación.

Cuando llegó el final de un partido espeso las calculadoras echaron humo. Tanto Dinamarca como Eslovenia sumaron 3 puntos. En el siguiente factor a tener en cuenta, la diferencia de goles y los goles a favor, estuvieron también igualados. Lo mismo sucedió con expulsiones y amonestaciones y en los puntos sumados en la clasificación (22), donde compartieron el grupo. Finalmente los partidos entre sí de junio y noviembre de 2023 (empate y victoria danesa) inclinaron la balanza.

## Inglaterra se fue con dudas; Eslovenia, feliz



Duelo de titanes. Oblak, figura del partido, le ganó siempre a Kane. AP Serbia 2 3 0 2 1 1 2 -1 fue feliz. Inglaterra, con dudas. ■ naron la balanza. ■

### COLONIA, ALEMANIA. ESPECIAL

No necesitó ganar Inglaterra al que ni siquiera le incomodó su empate sin goles contra Eslovenia. Certificó su primera plaza del grupo C sin sobresaltos. Eso sí, más allá de que tuvo el partido bajo su control, casi por inercia, su nivel está muy lejos de ser el apropiado de acuerdo a los nombres de sus futbolistas.

Inglaterra evitará a España, Alemania, Portugal y Francia que llegarán por el otro lado del cuadro. Sin embargo deberá mejorar para

### POSICIONES

### Grupo C

| Equipos    | Pts. | 7 | G. | E. | P. | Gf. | Gc. | Dit |  |
|------------|------|---|----|----|----|-----|-----|-----|--|
| Inglaterra | 5    | 3 | 1  | 2  | 0  | 2   | 1   | +1  |  |
| Dinamarca  | 3    | 3 | 0  | 3  | 0  | 2   | 2   | 0   |  |
| Eslovenia  | 3    | 3 | 0  | 3  | 0  | 2   | 2   | 0   |  |
| Serbia     | 2    | 3 | 0  | 2  | 1  | 1   | 2   | -1  |  |

sostener su carácter de candidato.

Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane, titulares por tercera jornada consecutiva, no dieron la talla. A los 25 minutos, por ejemplo, su posesión era elocuente con un 73 por ciento, pero no había rematado al arco de Oblak. Recién lo hizo sobre la media hora a través de Kane y se encontró con una sólida respuesta.

Eslovenia ni se inmutó. En su ritmo, el tiempo le jugó a favor. El empate era un resultado agradable que lo impulsaba a los octavos de final.

Inglaterra es un equipo sin alma, sin más recursos que intentar aunque casi todo se quede en nada abusando de los pases en zonas irrelevantes del campo.

Salió con otra actitud en el complemento, pero recién en el final tuvo una chance que terminó en las manos de Oblak. Eslovenia se fue feliz. Inglaterra, con dudas. Deportes CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

### **Juegos Olímpicos**

# "Es entendible que a Zeballos le duela, pero lo entendió y aceptó"

Guillermo Coria explicó que la decisión de no llevar al mejor doblista argentino a París 2024 fue deportiva, para no romper la química de la dupla González-Molteni.



Capitán. El santafesino Guillermo Coria eligió cuatro singlistas y dos doblistas para los Juegos Olímpicos. AAT

"Teníamos ocho jugadores para seis lugares y tomar la decisión no fue nada fácil, sobre todo en el dobles. La decisión fue exclusivamente deportiva. No hubo nada externo. Pensamos lo que era mejor para el país". Guillermo Coria sabía que lo más importante que diría ayer en la confirmación del equipo olímpico argentino para París 2024 sería por qué no eligió a Horacio Zeballos, el mejor doblista nacional de la historia y hace poco número uno del mundo. Y eligió esas palabras.

Así como Mercedes Paz oficializó a Nadia Podoroska y Lourdes Carlé, Coria había elegido a los singlistas Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Tomás Etcheverry, y alos doblistas Máximo González y Andrés Molteni. Y llegó el momento de hablar.

"Hablamos mucho con Horacio y él también habló mucho con Machi y Molteni. La comunicación siempre fue muy fluida y las explicaciones concretas se las dimos a cada jugador y a sus entrenadores. Yo convoqué a Horacio en la última serie de la Copa Davis para que pudiera cumplir el requisito y que los tres pudieran ser elegibles", sostuvo Coria.

En pareja con el español Marcel Granollers, con quien comenzó a jugar en 2019, Zeballos lleva ganados seis Masters 1000 y fue finalista en tres Grand Slams (el US Open 2019 y Wimbledon 2022 y 2021) y en las ATP Finals del año pasado. A principios de mayo se convirtió en el primer argentino en llegar a lo más alto de un ranking ATP, posición que ocupó durante 5 semanas.

Sin embargo, Coria y su equipo priorizaron el recorrido que llevan

juntos González y Molteni, una dupla top 20 (supo estar entre los diez mejores) que tuvo un enorme 2023 (cinco títulos, entre ellos Cincinnati) y tiene muchísima química dentro de la cancha.

"El año pasado tuvieron una gran temporada, con la clasificación al Masters. Este año tuvieron también un buen año. Así que la decisión fue cien por ciento deportiva. Es entendible que a Zeballos le duela, pero lo entendió y aceptó. Valoro mucho lo que le dijo a varios medios de que entendía que no es fácil romper una pareja que lo venía haciendo muy bien. Todos jugamos al tenis y sabemos que en el

### **NAVONE, ELIMINADO**

Mariano Navone perdió por 6-4 y 6-2 en su debut en el ATP 250 de Eastbourne contra el británico Giles Hussey, 359° del mundo. Sebastián Báez jugará hoy en octavos ante el serbio Miomir Kecmamanovic. En la qualy de Wimbledon cayeron Solana Sierra y Martina Capurro Taborda.

dobles es necesario tener mucha química y entenderse muy bien", agregó el santafesino.

París 2024 será muy especial para el tenis femenino argentino: por primera vez desde Atenas 2004, cuando fueron Paola Suárez, Gisela Dulko y Mariana Díaz Oliva, habrá más de una jugadora en el cuadro de singles de unos Juegos Olímpicos. "Es un orgullo porque refleja el buen momento que vive el tenis argentino. Ojalá siga este crecimiento", analizó Paz. ■

## Los Murciélagos no irán a París si no cesa el destrato denunciado

Los Murciélagos son una exitosa marca registrada del deporte argentino. El seleccionado nacional masculino de fútbol para ciegos fue tres veces campeón mundial (2002, 2006 y 2023), ganó cuatro Copas América (1999, 2005, 2017 y 2022) y se colgó cuatro medallas paralímpicas: dos de plata en Atenas 2004 y Tokio 2020, y dos de bronce en Beijijng 2008 y Río de Janeiro 2016. Por eso hay alerta por el comunicado en el que el plantel avisó que no irá a los Juegos Paralímpicos de París 2024 si no cesan una serie de destratos y desprolijidades que viven.

"Nos encontramos en un momento especialmente complicado debido al cambio de cuerpo técnico a tan solo siete meses de los Juegos. Esta decisión refleja desproli-

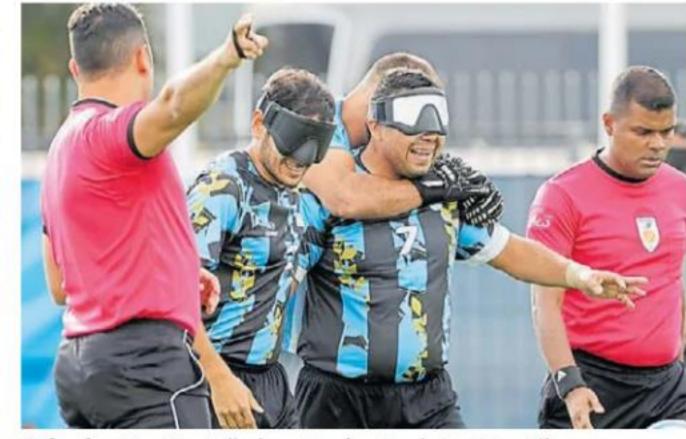

Goleador. Maxi Espinillo, la carta ofensiva de Los Murciélagos. EFE

ción de las autoridades. Las situaciones vividas en las concentraciones y en el Grand Prix de Estrasburjidad, desmanejo y desorganiza- go, Francia, han sido alarmantes y mos a la altura de otros selecciona- vedad de la situación". ■

no hemos encontrado soluciones efectivas", explican.

"Se nos llegó a decir que no esta-

dos de gran prestigio, lo cual consideramos una falta de respeto y un menosprecio a nuestro esfuerzo y trayectoria", agregan.

Ejemplifican los destratos: "Al llegar a Ezeiza, se nos informó que cada jugador debía arreglarse por su cuenta". Y añaden: "Hemos recibido amenazas respecto a la posibilidad de que nos quiten las becas, lo cual nos pone en situación de inestabilidad e intranquilidad constante y consideramos un abuso por parte de la Comisión Directiva (de la FADEC)".

Así critican al cuerpo técnico: "Hemos observado falta de profesionalismo, disputas internas, desprolijidad, escaso compromiso y desconocimiento del reglamento y de los rivales".

Y cierran: "Somos una Selección de elite y necesitamos prepararnos en condiciones acordes a nuestro historial de éxitos y compromiso con dejar al país siempre en lo más alto. De no ser así, el plantel ha decidido no participar en los Juegos Paralímpicos de París, dada la gra-

## Iglesias y Torres Gil, dos nuevos clasificados

La delegación argentina sumó dos nuevos clasificados a París 2024: Mauro Iglesias (skate) y José Augusto Torres Gil (ciclismo BMX).

Iglesias culminó 28° en el ranking olímpico yY aunque no entró en el primer corte, finalmente se quedó con una plaza de universalidad no utilizada y también competirá en París, al igual que Matías Dell Olio, quien logró un cupo directo.

En tanto, el "Maligno" Torres entró por relocalización de plazas, al quedar Argentina como el tercer mejor país elegible que no había clasificado atletas en el Mundial de BMX Freestyle de Glasgow 2023.

La lista de clasificados seguirá subiendo en los próximos días.

**Deportes** CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 45

### Básquetbol

La atracción del draft que comenzará hoy es saber si Bronny James, hijo de la superestrella, será seleccionado tras su drámatico episodio de julio pasado.

# Del paro cardíaco al sueño de jugar con papá LeBron en la NBA

### **Juan Ignacio Freixes**

jfreixes@clarin.com

El draft de la NBA es el momento cumbre de la postemporada, porque las franquicias eligen a los jóvenes proyectos estadounidenses e incluso a algunos jugadores extranjeros ya formados, como pasó con Emanuel Ginóbili, Nikola Jokic y Luka Doncic. Días y meses de negociaciones se reflejan cuando llega el tiempo de la selección. Este año será la primera vez que este proceso se lleve a cabo en dos días.

Desde 1989, el draft consiste en dos rondas de elección de jugadores y siempre se celebraban el mismo día, pero este año la primera ronda comenzará hoy a las 21 de la Argentina (televisa ESPN 3) y la segunda será mañana, desde las 16, en el Barclays Center de Brooklyn. La idea es que tengan más espacio, publicidad e importancia los jugadores seleccionados por fuera de los primeros 14.

Otro cambio de este año es que habrá 58 selecciones posibles en vez de 60, como es habitual, dado que la NBA les retiró los picks 49 y 50 a Phoenix Suns y Philadelphia 76ers por incumplir las reglas de contratación, al iniciar conversaciones con jugadores libres antes de la fecha permitida.

El alero Zaccharie Risacher, de 19 años y 2,08 metros, de nacionalidad francesa pero nacido en Málaga porque allí jugaba su padre Stéphane, es el candidato a la primera elección, que está en manos de Atlanta Hawks.

Pero todas las miradas están puestas en Bronny James, un pibe de 19 años que puede jugar de base o de escolta. Claro que el protagonismo está posado en él por ser el hijo mayor de LeBron James, quien ya dijo que su sueño es jugar con su primogénito y aún debe decidir su futuro en la NBA.

Bronny presentó en abril su candidatura para el draft, con menos de un año jugando para University of South California. Si bien se unió al equipo durante el verano estadounidense de 2023, proveniente de la Escuela Sierra Canyon como uno de los cinco mejores bases armadores del país, su debut tuvo que esperar.

Es que el 24 de julio del año pasado **sufrió un paro cardiaco** en un



Padre e hijo. LeBron y Bronny James, felices con su relación y su amor compartido por el básquetbol. AP

marginado de las canchas durante cinco meses. "Es un defecto cardíaco congénito anatómica y funcionalmente significativo, que será tratado", dijo en su momento la familia James en un comunicado.

Obviamente su primer año en la USC se descarriló y esto creó obstáculos para que los equipos de la NBA lo pudieran evaluar de la misma manera que al resto de los jóvenes candidatos al draft. En diciembre logró hacer su debut en la temporada y jugó 25 partidos, seis como titular.

### Por primera vez en la historia la elección durará dos días.

Si hay algo que la familia James sabe es no bajar los brazos y Bronny trabaja sin descanso para conseguir entrar en la liga más importante del básquetbol.

A pesar de los contratiempos y de solo tener un año dentro de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), el hijo de LeBron fue parte del Draft Combine disputado en Chicago.

Es un evento donde los reclutadores de las franquicias evalúan a entrenamiento de la USC y quedó los jugadores durante las pruebas

físicas, de habilidad y técnica, al tiempo que tienen la chance de entrevistar a los atletas. Y Bronny se las arregló para sorprender a más de uno.

"Necesito salir a la cancha con mi hijo Bronny. O en el mismo equipo o en un partido contra él", dijo Le-Bron James en una entrevista con ESPN.

"Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA, así que si quiere hacerlo, tiene que trabajar para ello. Yo ya estoy acá, solo lo estoy esperando". sentenció King James.

Bronny, que cerró su primera temporada en USC con un promedio de 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias en 19 minutos y medio de juego, en el Draft Combine logró convertir 19 triples en 25 intentos.

Dado que sus números en la NCAA no eran significativos, los resultados del Draft Combine hicieron que su nombre tomara mayor relevancia y que su sueño de jugar en la NBA y junto a su padre esté más cerca de hacerse realidad.

Luego de las pruebas y con la vista puesta en ser reclutado para la próxima temporada, el hijo de Le-Bron formó parte de los entrenamientos de Los Angeles Lakers y de Phoenix Suns.

Con el draft a pocas horas de co- en 2025. ■

menzar, son cinco las franquicias que buscan sumar a Bronny James. El equipo que pica en punta para quedarse con el base de USC es Los Angeles Lakers, que posee dos selecciones (la 17° y la 55°) y podría cumplirle el sueño a LeBron de reunirlo con su hijo en un mismo plantel de la NBA.

Contratando a Bronny, los Lakers se asegurarían la continuidad de King James, sumado a la contratación ya confirmada de J. J. Redick como el nuevo entrenador del equipo.

Phoenix es otra de las franquicias que busca hacerse con los servicios del joven jugador, pero sus chances son acotadas, ya que solo tiene una selección.

Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks son los otros tres equipos que en el draft buscarán seleccionar al hijo del máximo anotador de puntos en la historia de la liga.

Los Mavs, subcampeones de la NBA, mostraron un fuerte interés en Bronny, con el objetivo de reclutarlo como estrategia y así, tal vez, poder sumar a LeBron James como agente libre para armar un súper equipo junto a Luka Doncic y Kyrie Irving, que les permita ganar el campeonato luego de 14 años,

## La libreta de polideportivo

Juegos Olímpicos

### Un plan B para la ceremonia inaugural

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dispuso el estudio de un "plan B" alternativo para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras las advertencias de los servicios secretos sobre los riesgos para el orden público en las próximas elecciones. Sería sin embarcaciones en el río Sena y limitada a un simple desfile de las delegaciones en el Trocadero, delante de la tribuna oficial.

Vóleibol

### Castellani, de licencia para atender su salud

El entrenador Daniel Castellani no estará al frente de Las Panteras en los próximos desafíos del año debido a un tratamiento médico que debe afrontar. El ex jugador dirigió al seleccionado femenino de vóleibol hacia la obtención de la primera Copa Panamericana de su historia. En la Challenger Cup del 4 al 7 de julio en Filipinas estará a cargo Facundo Morando.

Ajedrez

### Faustino Oro ganó sus dos primeras partidas

Faustino Oro, el prodigio argentino de 10 años, comenzó con dos triunfos su participación en el torneo de ajedrez que disputará en Barcelona hasta el domingo. Derrotó con blancas al gran maestro español Hipólito Asís Gargatagli y con negras al maestro FIDE español Carles Martín Barceló. Si Oro logra 6,5 puntos en 9 rondas, será el maestro internacional más joven de la historia.

### LaTV

**16.00** ESPN **FÚTBOL** 

**EUROCOPA** Georgia-Portugal. En vivo.

20.00 ESPN 4 TENIS ATP ESTA SEMANA La intimidad del circuito

masculino.

### Personaje



### **Brook Barnes**

THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL

Glen Powell vivió un auténtico momento hollywoodense. En Navidad apareció desnudo en lo alto de un acantilado con Sydney Sweeney en Cualquiera menos tú (Netflix). Actualmente protagoniza Cómplices del engaño (Hit Man), una comedia-drama- thriller-romance, que se estrena mañana en los cines argentinos. Y en julio, Powell correrá más rápido que los tornados de gran presupuesto en Tornados.

¿Pero una superestrella en ciernes? Yo pensaba que era un deportista tonto que se había forjado una carrera cinematográfica gracias a su atractivo físico. Quedé con Glen Powell, de 35 años, para desayunar. Durante las dos horas y media siguientes, surgió una persona cautivadora: desmontó una a una mis cínicas suposiciones, empezando por la idea de que se había forjado una carrera cinematográfica.

En realidad, **luchó durante años**para afianzarse en Hollywood. Su
primera agencia lo abandonó. "Tuvo suerte de que le dieran el papel
de un cadáver en una serie policial",
le dijeron a Powell tras el despido.

los actores que quier
se equivocan. Exigirte
y mostrar lo torturad
podés llegar a ser... La
nudo no lo vuelve a
quita toda la fuerza".

También quedó claro por qué los estudios empezaron a ver a Glen Powell como sucesor de Tom Cruise y otras estrellas de acción envejecidas (o problemáticas): Powell tiene una mente aguda para los negocios y, al menos por ahora, los dólares de taquilla lo motivan más que los premios. Además, con la edad adquirió un poco más de robustez, lo que lo convierte en un protagonista más creíble.

"Para tener éxito duradero en Hollywood, tenés que hacer ganar dinero a la gente", afirma. "Tenés que preguntarte: '¿Quién es el público para esto? ¿Le estás dando a la gente una razón para comprar entradas?'. Y si no tenés una respuesta muy clara, seguí adelante, por mucho que te guste el guion o quieras trabajar con el director".

Continúa Powell: "Las películas pequeñas e íntimas también están en mi rango de cosas que quiero hacer-dice-. Pero rewatchable (para volver a ver) es una palabra importante. Aquí es donde creo que los actores que quieren ser serios se equivocan. Exigirte a vos mismo y mostrar lo torturado y serio que podés llegar a ser... La gente a menudo no lo vuelve a ver, lo que le quita toda la fuerza"

Hay que entender: los actores casi nunca hablan así. Suelen insistir en que sus planes profesionales consisten en "dejar que las cosas sucedan", tal vez porque intuyen que tener ambiciones de taquilla podría llevarlos al fracaso. Powell opina lo contrario. "Si querés hacer carrera, una parte importante de tu trabajo consiste en hacer todo lo posible para vender tus películas -afirma-. Hacer publicidad importa. Tenés que dar a la gente una razón para que le importe".

### "Para tener éxito duradero en Hollywood tenés que hacer ganar dinero".

En connivencia con Sweeney, su coprotagonista en Cualquiera menos tú, Powell trabajó agresivamente en el circuito publicitario para apoyar esa película, lo que dio lugar a una campaña promocional que rayaba en el arte de la performance. Cualquiera menos tú tuvo un estreno terrible (6 millones de dólares en tres días), pero llegó a recaudar la asombrosa cifra de 220 millones de dólares.

"Sé que es mucho-dice refiriéndose a su carga de trabajo-, pero ahora estoy a tope por una razón. Hay un momento en Hollywood en que tenés capital político, y hay que gastarlo antes de perderlo".

Powell firmó para una cantidad vertiginosa de proyectos (mientras que rechazó otros, incluidos nuevos capítulos de las franquicias de Jurassic Park y Jason Bourne). Su agenda cinematográfica incluye Huntington, un thrillerde A24, y Monsanto, un drama legal producido por Adam McKay (La gran apuesta). También protagonizará un remake de The Running Man, éxito de Arnold Schwarzenegger de 1987, y tal vez una nueva versión de El cielo puede esperar, la comedia de **Warren Beatty** de 1978 sobre el intercambio de cuerpos.

Sus trabajos en televisión incluyen una serie de Butch Cassidy and the Sundance Kid para Amazon con él en el papel de Robert Redford- y Chad Powers, una serie cómica de Hulu sobre un jugador de fútbol americano universitario.

Powell, por supuesto, también está listo para volver a involucrarse de un momento a otro en *Top Gun* gunos toques de *Bot* gunos toques de *Bot* están por las nubes y do piloto Hangman en *Top Gun*: ella en los premios.

Maverick (una secuela de la secuela está en desarrollo en Paramount Pictures). Y hay más películas en preparación: J.J. Abrams no dirige una película desde 2019, pero tiene un proyecto secreto en marcha y Powell está en conversaciones para interpretar el papel principal.

"Creo que Glen acaba de empezar a arañar la superficie de lo que es capaz de hacer en pantalla -declaró Abrams recientemente a *The Hollywood Reporter*-. No es sólo un actor, sino también un guionista y productor legítimo". Powell ayudó a producir *Cómplices del en*gaño y también coescribió el guión con el director **Richard Linklater**.

Se basaron en un artículo publicado en 2001 en el *Texas Monthly* sobre un hombre de modales suaves que trabajaba para la policía de Houston como asesino de incógnito. A lo largo de una década, más de 60 personas lo contrataron sin sospechar nada; llevaba un micrófono para reunir pruebas y utilizarlas contra ellos en los tribunales.

El resultado es en parte una comedia de enredos y en parte Cuerpos ardientes (Body Heat), con algunos toques de Borat. Las críticas están por las nubes y ya se habla de ella en los premios. CLARIN – MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 Spot



Cualquiera menos tú. Su película junto a Sydeny Sweeney (Netflix).

"Glen es una de las personas más curiosas que he conocido, lo que le convierte en un colaborador estupendo", afirma su coprotagonista en Cómplices del engaño, Adria Arjona (sí, la hija del cantante Ricardo Arjona). "El guion que escribió con Rick era tan inteligente y tan diferente a todo lo que yo había leído. Sabe producir. Actúa de forma increíble. Tiene ocho o doce abdominales. Glen lo tiene todo".

El ascenso de Powell en Hollywood comenzó en 2015 con Scream Queens, una serie de televisión de comedia y terror. El programa duró sólo dos temporadas, pero su interpretación de un universitario sobreexcitado causó asombro.

### "Mi trabajo no es desacreditar la fantasía, sino convertirme en ella".

"Recuerdo que le dije al final: 'Vas a ser una gran, gran estrella de cine", recuerda Jamie Lee Curtis.

Quizá porque Powell es de Texas (y tiene un ligero acento que lo demuestra), a menudo se le compara con Matthew McConaughey.

El machismo es un cliché de Hollywood por una razón: funciona. Powell potencia esa parte de su personalidad cuando es necesario. "Mi trabajo no es desacreditar la fantasía, sino convertirme en la fantasía", como dice su personaje en Cómplices del engaño. Me sorprendió saber que Powell fue actor infantil. En 2003, cuando tenía 14 años, consiguió su primer papel en el cine como "Chico de dedos largos" en Spy Kids 3: Game Over.

En 2006, su madre lo llevó en auto a Shreveport, Luisiana, a una audición para Denzel Washington, que dirigía y protagonizaba El gran debate. Powell consiguió el papel y un agente poderoso: Ed Limato, que representaba a Washington. Un año después, Limato llamó a Powell a su dormitorio de la Universidad de Texas en Austin.

Ed le dijo: "Si vas a empezar una carrera como actor, ahora es el momento de hacerlo", cuenta Powell.

Así que abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles en 2008. Pero Limato murió dos años después, dejando a Powell sin mentor.

Fue una época dura para el joven texano, que se mantenía entrenando deportes comunitarios y con pequeños trabajos como actor (un anuncio de Dockers, un episodio de Juego de mentiras, una serie de cable).

Powell se recuperó, primero con Scream Queensy luego con pequeños pero notables papeles en Talentos ocultos y Todos queremos algo, de Linklater.

No mucho después de que Glen Powell se trasladara a Los Ángeles, Limato le presentó a Lynda Obst compañera texana y productora de cine-. Ella contrató a Powell como becario; así aprendió cómo funciona Hollywood.

"Era adorable: un encanto fuera de serie -recuerda Obst. Pero eso no es lo que me impresionó, y no es por lo que está triunfando". Y agregó: "Los actores pueden recurrir al encanto, pero no a la inteligencia. Glen es inteligente y aprendió a desarrollar guiones y la estructura de las películas. Eso le hizo independiente y astuto".

Traducción: Patricia Sar

### Teatro

# "Traidor", una potente obra sobre la Conquista

Trata sobre el brutal Lope de Aguirre, retratado por Werner Herzog en la película "Aguirre, la ira de Dios".

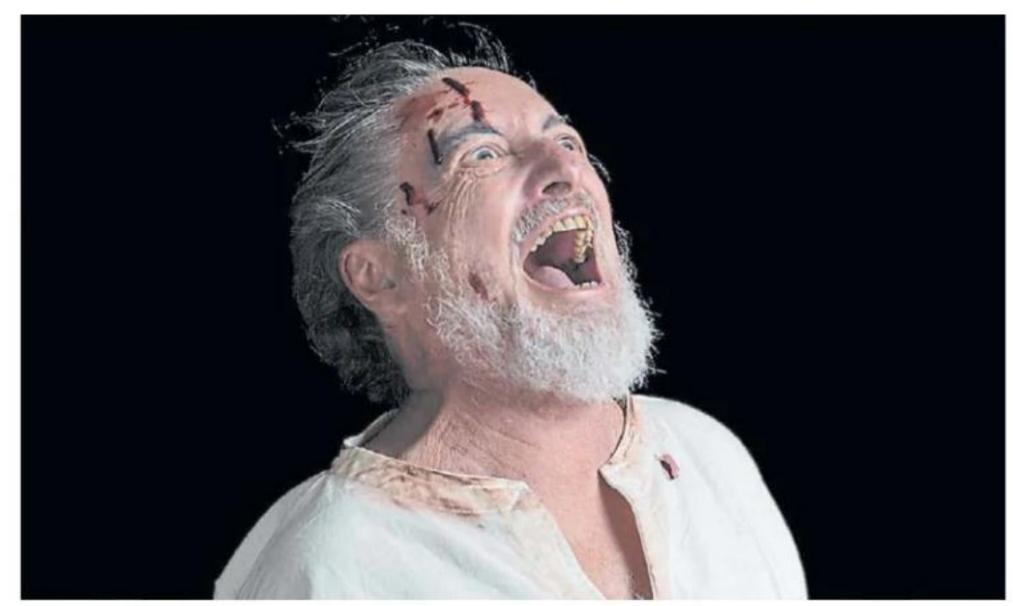

Daniel Panaro. Ocupa en gran nivel los roles de actor, dramaturgo y director. GENTILEZA JOSÉ MUZLERA

### "Traidor"



Muy buena

Dramaturgia, dirección e interpretación: Daniel Panaro. Iluminación: Alberto Madin. Música original: Babú Cerviño. Sala: La Gloria, Yatay 890. Funciones: Domingos a las 19.30.

### Jorge Montiel

Especial para Clarín

Masacres, asesinatos, amputaciones, violaciones, entre otros miles de crímenes cometidos con verdadera saña, parecen sacados de una mente perturbada. Sin embargo, asi era la vida cotidiana en las batallas y las usurpaciones que tuvieron lugar durante la brutal conquista de América. Un período de nuestra historia que tiende a mitificarse obviando sus pasaies más oscuros. Mucho de esto se cuenta en Traidor, la obra del actor, dramaturgo y director Daniel Panaro.

De las historias de los españoles llegados a estas tierras vírgenes, entre el siglo XV y el siglo XVI, la del vasco Lope de Aguirre es quizá la más reveladora de los oscuros recovecos del alma humana. Sus andanzas se encuentran en ese terreclan el mito y los hechos históricos. El personaje sedujo tanto al cineasta Werner Herzog que lo inmortalizó en su película Aguirre, la ira de dios de 1972 que se filmó en la selva amazónica peruana con la emblemática actuación de Klaus Kinski.

Apodado el Loco Pinto, el Tirano o el Peregrino, a sus 21 años, y a raíz de noticias llegadas del denominado Nuevo Mundo, se embarcó desde Sevilla en una expedición que llegó a Perú en 1536 y de forma rápida se hizo popular por su crueldad y violencia.

Años más tarde, tras una serie de tropelías cometidas contra sus propios congéneres, partió en búsqueda de la mítica ciudad de El Dorado, acompañado por soldados, esclavos y Elvira, su única hija mestiza a quien en un rasgo de locura asesina a puñaladas. "Porque alguien a quien quiero tanto no debería llegar a acostarse con personas ruines", se justificó.

Su avidez de poder fue tan grande que llegó a firmar una declaración de guerra al Imperio Español, se autoproclamó príncipe y comunicó sus planes al rey Felipe II con una misiva firmada como El Traidor.

### Una obra cautivante

Semejante historia, aquí resumida al máximo, es el disparador que sirvió al actor, dramaturgo y director Daniel Panaro, merecido ganador no pantanoso en el que se mez- por este texto del primer premio de ternativo. ■

dramaturgia del hoy injustamente vapuleado Fondo Nacional de las Artes, para plasmar una obra cautivante.

En formato unipersonal, se cuenta la última noche de Aguirre, donde decide dejar testimonio de su accionar y de sus transgresiones, ante un clérigo que desprecia y oficia de escriba, corporizado de forma alegórica. Plasmado y narrado en un castellano que incluye palabras antiguas, aunque perfectamente comprensible, el contenido remeda el lenguaje que se usaba en las crónicas de la época.

Pero la puesta está lejos del naturalismo; por el contrario, unos pocos elementos acentúan la soledad existencial del protagonista. Además, la trama no sólo expone su fiereza y temeridad sino también aspectos de heroísmo, de sacrificio, y hasta de grandeza. "Se es macho cuando se hace lo que se debe, no lo que se puede", dice al borde del paroxismo.

Panaro, en tanto intérprete, aporta de forma visceral una máscara muy convincente, con notable ductilidad física y despliegue expresivo de infinitos matices. Incluso transmite su furia y sarcasmo cuando guarda silencio, bebe de una jarra o deja que el agua se deslice por su rostro.

Sin duda, el espectáculo logra capturar la atención por su potencia teatral y se encuentra entre las mejores propuestas del teatro al48 Spot CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

### Cultura

Un relato sobre el Diez se suma en la reedición de "Cuerpos resplandecientes", bestseller de la escritora.

# María Rosa Lojo: "Maradona cumple todas las condiciones de un santo popular"

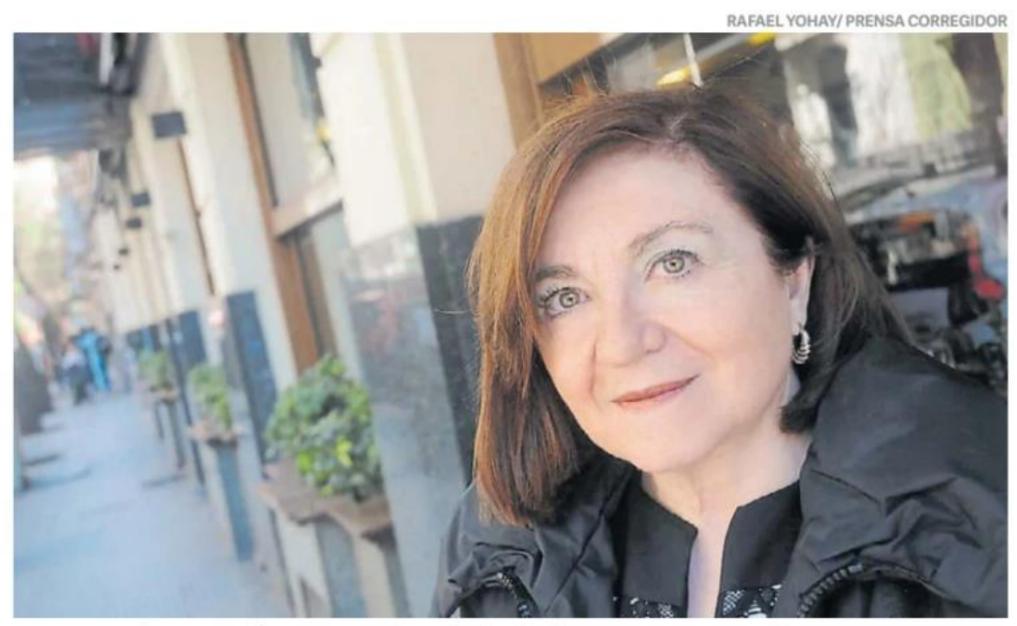

Poeta, narradora y ensayista. Una mirada profunda a las figuras que convocan a los argentinos.



Florencia Borrilli Especial para Clarín

uando fue publicado por primera vez en 2007, Cuerpos resplandecientes. Santos populares argentinos (Sudamericana) irrumpió en el panorama literario argentino con una materia no tan explorada por la ficción: las creencias populares. Su autora, la escritora y académica María Rosa Lojo había recorrido ese territorio en el que la historia y la literatura se encuentran en tres bestseller: Historias ocultas en la Recoleta. Así los trata la muerte y Amores insólitos de nuestra historia.

Sin embargo, Cuerpos resplandecientes estaba construido con otra materialidad: las formas de la fe popular, esa confianza que las mayorías anónimas depositan en figuras con las que comparten un sueño, un recuerdo colectivo o incluso orígenes humildes.

"La mayor parte de estas figuras no han sido oficialmente canonizadas", advierte la autora a Clarín Cultura ante la reedición

de ese libro, ahora por Alfaguara, que fue leído y releído, no solo en la Argentina.

### -¿Alguna vez creíste en algún santo popular?

-Mi relación con los santos populares no empieza desde la creencia en ellos, sino más bien como descubrimiento de un fenómeno masivo, en expansión creciente. Eso me movió a preguntarme quiénes fueron y por qué concentran el homenaje y la fe de tantas personas. A medida que iba conociendo sus historias también me generaban vínculos de interés, simpatía o adhesión, fundados en lo que ellas y ellos representan: Antonio Gil, el que deserta de la rueda de la violencia, el que se niega a continuar en la carnicería de la guerra civil, Deolinda Correa, la mujer y madre resiliente, que no se rinde, que triunfa desde su misma muerte. Tengo un pequeño altar del Gau-

chito en mi biblioteca, mates y llaveros comprados en el santuario, obras de artistas argentinos como Damián Rucci (el autor de la nueva tapa de Cuerpos resplandecientes).

-¿Qué lugar creés que ocupan los santos populares en la configuración socio cultural? Por ejemplo, Gilda (Reinas de la noche).

 -Gilda luchó para imponer su voz melodiosa y su belleza sutil en el

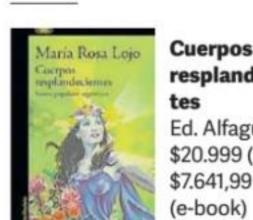

Cuerpos resplandecientes Ed. Alfaguara \$20.999 (papel)

medio de la bailanta donde destacaban otro tipo de estrellas, más obvias, más voluptuosas. Un medio manejado por hombres, desde ya, en el que a pesar de todo consigue hacer pie firme. Tal como Deolinda, en ese medio y a su manera, no cede, es auténtica, se impone desde su ser, no se adapta al gusto de quienes la contratan. Y es esa combinación de erotismo delicado, de dulzura carismática (no olvidemos que había sido maestra jardinera) y de talento musical, lo que la conduce a una fama única, y también a la "santidad" post mortem. Ya en vida tenía fama de sanadora y las madres le llevaban a sus hijos enfermos o dolientes. Se consagra como artista y también como santa a los ojos de seguidores que son a la vez sus fans y sus devotos. Gilda, como estrella, representa y hace brillar con su encanto la estética popular y ofrece, al tiempo, reparación y consuelo en el dolor. Es

una de las tres "reinas de la noche" del cuento así titulado. Las otras son una ya vieja prima donna y el hijo de esta, Miguel, que actúa como drag queen. ¿Son tan distintas entre sí?, podemos preguntarnos. La gran figura de la "reina de la noche" en La flauta mágica, creada por Mozart y especialmente familiar para la cantante lírica, madre de Miguel, las une a todas. Las tres son "las ideas que la Noche tiene sobre ella misma" que "desaparecerán, borradas, cuando se las lleve el día". Pero quedará, sin embargo, la inexplicable curación del hijo de Miguel, tocado por las manos de Gilda poco antes de su accidente.

### -¿Qué características unen a todos los santos populares que retratás en este libro?

 Son todos santos argentinos, o que vivieron en nuestro país casi toda su vida (como la Madre María, nacida en España), todos manifestaron una cercanía particular con las clases más desfavorecidas (sin dejar por eso de atender a cualquier devoto, más allá de su clase social), siempre se trata de personas que han pasado por pruebas, obstáculos, penalidades o incluso tragedias y desde ahí empatizan con sus fieles. Por supuesto, además, desde la percepción de estos fieles, han hecho milagros, atestiguados en los ex votos y agradecimientos de las necrópolis o santuarios. En la mayoría de ellos, que no son santos consagrados oficialmente por la Iglesia Católica, no hay ninguna comprobación oficial de esos milagros y a menudo tampoco estas figuras cumplen con la condición de virtud intachable y heroica exigida para para la canonización eclesiástica. El sufrimiento, empero, en la visión de sus seguidores, compensa y purifica las fallas y los pecados que puedan cargar.

### -En esta reedición sumaste a Diego Maradona como ejemplo de santo popular, ¿por qué crees que ocupa ese lugar, tanto en Argentina como Italia?

-Maradona cumple con todas las condiciones que enumeramos para los santos populares: la pertenencia a una comunidad, la especial proximidad con los más humildes (en el plano internacional es el representante de los periféricos los argentinos, los napolitanosfrente a los poderosos centros), y transita un verdadero "calvario" (para usar una palabra reiterada en la prensa) de tormentos físicos y psicológicos que de algún modo lo "redime" de sus conductas más cuestionables. A esto se añade el hecho de que, en vida, "hace milagros" dentro de la cancha. Que él mismo, en tanto astro futbolístico, es un prodigio y un milagro, un fuera de serie, un "marciano", como dijo su hermano Hugo. Por eso, paródica o no, se le dedica una "Iglesia maradoniana" y se alude a él como D10S, el super diez.

### -¿Qué te llevó a escribir sobre los santos populares argentinos y volver sobre ellos ahora?

-Me interesan los imaginarios de las sociedades, y el de nuestra sociedad en particular. Como especialista e investigadora del Conicet, me dediqué al estudio de la literatura argentina y a través de ella, de la historia nacional. Pero también, como escritora de ficción, mostré esos imaginarios encarnados en sujetos vivientes, en personajes e historias particulares que se convierten en símbolos. Dos de mis libros de cuentos (Historias ocultas en la Recoleta y Así los trata la muerte) se escriben desde las representaciones de la muerte y el más allá, en el umbral del más famoso cementerio argentino; Amores insólitos de nuestra historia privilegia las raras alianzas que han construido nuestro pais y Cuerpos resplandecientes aborda las formas de la fe popular: esa fe que las mayorías depositan en figuras que sienten especialmente cercanas porque comparten con ellas diversas identidades: un suelo patrio, una memoria común, los orígenes sociales humildes (o la profunda empatía con los más vulnerables). La mayor parte de estas figuras no han sido oficialmente canonizadas (el Gauchito Gil, la Difunta Correa, para nombrar las más notorias) y tampoco reúnen todas las condiciones que para ello pide la Iglesia. Otras sí (como el cura Brochero o Ceferino Namuncurá, respectivamente santo y beato, según el escalafón del Vaticano). Pero ambos ya eran entrañablemente populares antes de que llegase la consagración oficial. -¿Cuál es el santo y la historia

### añadida que más te gusta y por qué?

-Creo que uno de los cuentos más intensos del libro es "El hijo perdido" donde imagino cuál pudo haber sido el destino de ese niño al que su madre (Teolinda o Deolinda Correa) llevaba prendido al pecho, y al que siguió amamantando aun después de muerta. La vida y la muerte de Deolinda me conmueven de una manera visceral. Ella queda sola con su hijito, completamente desamparada, en un pueblo pequeño y pobre de San Juan, sin dinero, sin el marido al que ha reclutado una montonera (no se sabe si federal o unitaria, las versiones varían). Aun así, aunque podría haberse sometido al mandón de turno, que la acosaba, se resiste y sale a buscar al marido cruzando el desierto a pie, con un coraje loco. Es tanto más heroica y poderosa desde su extrema debilidad: una guerrera de la vida que logra, contra todo lo previsible, salvar a su hijo.

## Spot 49

### Radio

# Marina Calabró renunció a "Lanata sin filtro"

La periodista explicó las razones y desligó su salida del episodio con Rolando Barbano en los Martín Fierro.

Marina Calabró rompió el silencio luego de que trascendiera que renunció a *Lanata sin filtro* (Radio Mitre), el ciclo conducido por Jorge Lanata.

La decisión de la periodista de espectáculos trajo muchas repercusiones y generó dudas acerca de los motivos que la llevaron a tomar la decisión de dejar el programa radial en el que estuvo durante nueve temporadas.

Sobre todo, luego del escándalo que surgió en los Martín Fierro de Radio, donde ganó un galardón y se lo dedicó con unas románticas palabras a su "amor", a su compañero Rolando Barbano, quien luego -al recibir su premio- no devolvió la gentileza, provocando la explosión de un escándalo mediático.

Marina, en diálogo con A la tar-



Luego de siete temporadas. Al frente del segmento de espectáculos.

de (América TV), aseguró que dejó su columna en Lanata sin filtro por una cuestión profesional y argumentó que está relacionado al corte horario que sufrió el programa meses atrás.

"Es una decisión que venía masticando desde el acortamiento del programa. El programa duraba cuatro horas, después tres y eso generó un reacomodamiento. El 19 de marzo comencé a hablarlo con Jorge (Lanata). Él entendió todo y fue súper amoroso conmigo", dijo Calabró sobre su decisión.

Luego, desarrolló: "Es una decisión profesional que tiene que ver con defender ese productito que fue mi columna y que llevó mucha producción y quiero que quede esa imagen en los que la escuchaban, quiero que quede esa versión en el público".

"Es eso, no tiene más secreto que esto y Lanata puede dar fe", remarcó Marina.

### La reducción de su columna en el ciclo motivó la renuncia, explicó.

Sobre por qué renunció ahora, dado que según ella había comenzado a hablar del tema el 19 de marzo, Marina contestó: "Lo del Martín Fierro, el hecho de estar nominada, estiró un poco los plazos. Cuando llegó la nominación me sorprendí y dije '¿Irme ahora?".

"El Martín Fierro fue el broche de oro", aseguró Marina. Además, aclaró que lo sucedido con Rolando Barbano no tuvo nada que ver con su decisión de irse de Lanata sin filtro.

### "Es una decisión estrictamente profesional", sentenció.

Tras la nota en A la tarde, Marina habló del tema también con
Yanina Latorre en su ciclo radial
en El Observador. Allí, remarcó
que en el último tiempo tenía
apenas "10 o 15" minutos para hacer su columna de espectáculos
con Lanata: "En ese tiempo terminás solo dando info, que cuando
es una primicia está bueno, pero... no podía desplegar el humor
que yo le ponía".

Además, la periodista volvió a remarcar que su decisión tuvo que ver sólo con lo profesional. "Si mi columna hubiera sido la que fue, no me hubiera ido. Lo que pasa que lo que siento es que en la vida y en la construcción hay que ir a más. Yo no puedo darme a mí misma ni a la audiencia menos de lo mismo. Yo tengo que dar lo mismo o más", se explayó.

### "Es el respeto al laburo de uno y el respeto al público", sostuvo.

Antes de que Marina diera su palabra, el periodista de espectáculos Ángel de Brito había confirmado la noticia al aire del ciclo #ÁngelResponde de Bondi Live. ■

## LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365







## **EN SUCURSALES Y TIENDA ONLINE**

LOS MIÉRCOLES, CON AMBAS TARJETAS Acumulable a promociones vigentes. -10%

**EN SUCURSALES** 

LOS MIÉRCOLES, CON AMBAS TARJETAS

Acumulable a promociones vigentes.

CONOCLI

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CP 1140. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

50 Spot CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

### Cine

# Gena Rowlands, una leyenda de la actuación, padece Alzheimer

La viuda de John Cassavetes tiene 94 años y lleva diez retirada. Fue candidata al Oscar por sus protagónicos en "Una mujer bajo influencia" y "Gloria".

### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Auténtica leyenda del cine independiente de los Estados Unidos, y candidata a dos premios Oscar, Gena Rowlands, cuya carrera en la industria del entretenimiento abarca más de seis décadas, padece de Alzheimer.

El anuncio lo hizo su hijo, el director y actor Nick Cassavetes, en una entrevista con Entertainment Weekly por el 20° aniversario del estreno de Diario de una pasión. Rowlands, que ahora tiene 94 años, interpretó allí de manera memorable a Allie, que también sufría de demencia, y era la versión mayor del mismo personaje encarnado por Rachel McAdams. Ryan Gosling y James Garner completaban el elenco de la película romántica.

"Conseguí que mi madre interpretara a Allie en su ancianidad, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos sobre eso, y ahora, desde hace cinco años, ella padece Alzheimer", dice el director, cuya abuela, la actriz Lady Rowlands, también

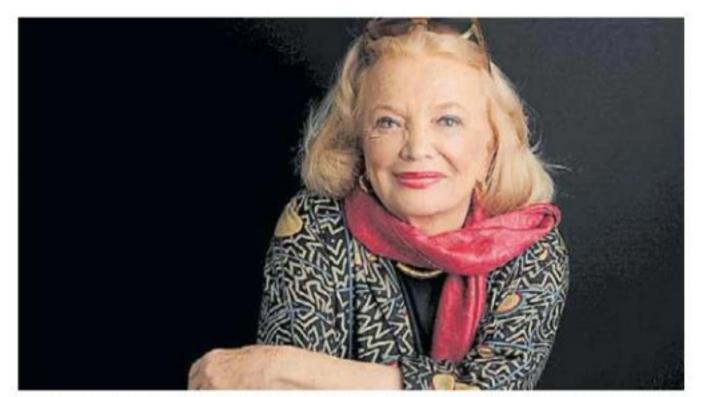

Azar. En "Diario de una pasión" hizo de una enferma de Alzheimer. AP

padeció de esa enfermedad. Gena se inspiró en ella para interpretar a Allie en el filme basado en el best seller de Nicholas Sparks.

Apodada "Chica dorada" por su difunto marido, el actor y director John Cassavetes, debido a su cabello rubio, es bien conocida por sus colaboraciones con él en diez películas. La actriz estadounidense, cuyo nombre real es Virginia Cathryn Rowlands, ganó tres premios Emmy y dos Globo de Oro.

Y fue candidata al Oscar como actriz protagónica por Una mujer bajo influencia (1975). "Me gustó mucho el guion. Fue un papel bastante difícil. Pero me gustan los papeles difíciles", dijo. También aspiró al premio fue por Gloria (1981), también dirigida por John Cassavetes. Finalmente recibió un Oscar honorario en 2016.

En una entrevista de 2004 con la revista O, Rowlands habló precisamente sobre cómo la lucha de su madre contra la enfermedad afectó su decisión de interpretar a Allie. "Diario de una pasión fue particularmente difícil porque interpreto

a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que yo la hubiera hecho; es demasiado difícil. Fue una película dura, pero maravillosa".

Cassavetes se hizo eco de estos sentimientos en la nota concedida a EW, revelando un recuerdo agridulce del tiempo que estuvieron juntos haciendo la película.

Nick recuerda haberles mostrado el corte terminado a los ejecutivos del estudio, que le dijeron que necesitaban que Rowlands llorara más al final, cuando su personaje recuerda quién es y regresa con su amor de toda la vida, Noah, interpretado por James Garner.

Cuando el director tuvo que decirle a su madre que necesitaban hacer algunas nuevas tomas, la ya por entonces veterana actriz no quedó contenta. "Ella me dijo: 'Dejame aclarar esto. ¿Vamos a volver a filmar debido a mi actuación?".

Rowlands lleva un tiempo retirada de la actuación. Su último papel en un largometraje lo hizo en Six Dance Lessons in Six Weeks hace una década, en 2014, coprotagonizada por Cheyenne Jackson.■

-Perder contra otro "Bro" no es per-

der. Salir de la casa, sí. Para ganar

-Lo tomé con mucha tranqulidad

porque siempre en las placas difíci-

les me imagino el escenario de la

derrota. Así es en el mundo del de-

porte y la competencia. Yo hago le-

vantamiento olímpico y en su mo-

mento competía. Hay que saber

En el último confesionario dijiste

que preferías irte vos. Tus detrac-

-Lo que dirán, me importa un cara-

jo, jaja. En mi juego seguí mis cre-

encias, valores y con eso muero.

-¿Te considerás un suertudo?

perder y cuando toca, toca.

tores dicen que fue tibieza.

en la vida, hay que saber perder.

-¿Y el Martín competitivo?

## Horóscopo

### ARIES

Aborda la realidad con creatividad e inteligencia. Busca la manera de intercambiar propuestas y generar nuevas actividades.

### TAURO

Las sugerencias de cambio son bienvenidas, lo orientan ideas originales. Sutilezas y buen gusto a la hora de lograr acuerdos.

### **GÉMINIS**

Un plan a largo plazo necesita de la organización previa y de consignas a seguir. Ubica la clave del éxito en cambios personales.

### CÁNCER

Nuevos proyectos y premisas que debe estudiar. Tiene la oportunidad de cambiar frente a los acontecimientos actuales, anímese.

### LEO

Expresa el compromiso en ideales y concreta objetivos. Se inspira en su experiencia para recuperar el liderazgo en el trabajo.

### VIRGO

Se apoya en diferentes ideas para dar respuestas adecuadas frente a la realidad. Toma la iniciativa y orienta sus elecciones.

### LIBRA

Evalúa proyectos que se pondrán en marcha con rapidez. Comparte algunos criterios con colegas y recrea el escenario de acción.

### **ESCORPIO**

Da respuestas a un entorno diferente y con mucha imaginación. Maneja con prudencia temas económicos y ordena sus prioridades.

### SAGITARIO

Algunos cambios en sus vínculos laborales serán oportunos, otras estrategias. Afirme su posición en las relaciones públicas.

### CAPRICORNIO

Innovar es bueno, anímese a formular proyectos que ponen en orden sus pensamientos. Hay ideas originales que lo seducen.

### **ACUARIO**

Sus respuestas ponen en evidencia la idoneidad. Se compromete con nuevos proyectos de trabajo, una idea diferente lo estimula.

### PISCIS

El objetivo es encontrar el equilibrio entre posiciones diferentes. Aporta nuevas ideas a su grupo de trabajo y le da otro ritmo.

## Televisión

# Martín Ku: "Hay que saber perder"

### Sabrina Galante

Especial para Clarín

La unión hizo la fuerza, pero no alcanzó. El segundo batacazo camino al final de Gran Hermano, tras la sorpresiva eliminación de "Furia" Scaglione, fue la derrota de otro candidato: Martín "El Chino" Ku.

El mismo que hasta hace una semana se colgaba la medalla de aquel triunfo épico contra la "hermanita" más polémica cayó frente a uno de sus aliados de los "Bro", Nicolás Grosman, con el 59,3 por ciento de los votos negativos.

El chico de Viedma, hábil estra-

nadas en la historia mundial del reality, entró solo pero salió acompañado. "Recontento de haber salido con Arturo, fue una alegría", le cuenta a Clarín sobre el galgo rescatado que lo "adoptó" como dueño desde el primer día de su estadía en el reality. "Cuando salí me separaron de Arturo y lo dejaron con el veterinario de GH. Tengo que esperar unos días para verlo".

Así, los "Bro" -grupo de cuatro participantes originalmente comandado por Licha- se quedaron sin su líder natural y la casa está cada vez más silenciosa.

### -¿La casa quedó planchada?

-No vi mucho, pero obviamente al tega, con más pruebas de líder ga- ser menos hay menos conversacio- otro "Bro" no es perder?



El Chino. De "Gran Hermano".

nes e interacciones. Pasa en cual-

### mado aún más fuerza una frase que caracterizó a esta edición: "El juego cambia minuto a minuto".

-Nadie tiene el lugar asegurado y nada está escrito.

-Lideraste el equipo más sólido del juego. ¿Perder en placa contra

quier Gran Hermano.

### -Fue una combinación entre es--Con tu salida, parece haber tofuerzo, disciplina y suerte. Porque viene todo de la mano. -¿Ahora sufriste a los Furiosos?

 Obviamente me querían cagar a tiros y acá estoy.

-¿Quién es tu candidato? -Bautista y Nicolás. Por lo poco que

vi, Bautista tiene más chances. ■



iCompletá tu kit en 14 entregas! Si te perdiste la primera edición, pedila en tu kiosco.

# Clasificados





clasificados.clarin.com

INDICE DE RUBROS DEPTOS D 1 VENTA

**ZONA** ) D CABALLITO

P. CENTENARIO P. CHACABUCO

**FLORES** 

VILLA CRESPO



VENTA

DEPARTAMENTOS

CABALLITO 3amb 58 m2 2ºpiso x esc lumin excel UBICACIÓN VEALO Alberdi 1660 Oferte! 1557299824

ZD

Countries & Urbanizaciones

**ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS EN

Clasificados

| ZONA      | ) E |
|-----------|-----|
| ABASTO    |     |
| ALMAGRO   |     |
| BALVANERA |     |
| BOEDO     |     |
| ONCE      |     |



OFRECIDO **ALQUILER** 

DEPARTAMENTOS

BOEDO 2amb 32m lum seg 24h agua caliente ctral \$310.000 expen \$ 40.000 recien pint II6-948-8523

1 ALQ.OF **DEPTOS J** ) J ZONA **AGRONOMÍA CHACARITA** COGHLAN **PARQUE CHAS** 

PATERNAL

SAAVEDRA

VILLA ORTUZAR



**OFRECIDO** ALQUILER

DEPARTAMENTOS

COGHLAN 2amb Exc super lum liv baño compl coc y lav separado \$280000 + b-exp + Agip 45452122

COGHLAN 1amb amp div lumi. Pile-ta impec dueño 11-5125-9012

V.URQUIZA 2amb excel ubic liv dor bño compl coc y lav separ baulera \$ 300.000 + exp TE 4545-2122

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

**ZONA NORTE** DONTORCUATO **ESCOBAR FLORIDA** OLIVOS PILAR **SANISIDRO SAN MARTIN** SAN MIGUEL TIGRE **TORTUGUITAS** 



V. BALLESTER

1 ALQ.OF CASAS K **OFRECIDO** ZK **ALQUILER** 

CASAS

MUNRO 2amb Muy bna ubicac PH c/ptio y coch DUENO 1557103622

**¿QUERÉS UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UNA CASA?** 

**RUBRO 14** 

**ZONA OESTE** CASEROS

CASTELAR

L. DEL MIRADOR

MORÓN PQUE. LELOIR

R. MEJÍA

SANJUSTO



VENTA

**DEPARTAMENTOS** 

R.MEJIA 2amb D67000 II-670II224

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

HABITACIONES EN CASAS DE FAMILIA Y OTROS

**OFRECIDO** 

HAB balc II63092I68 Caseros951

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

PRÉSTAMOS,

**R14 HIPOTECAS Y OTROS** 

HIPOTECAS TODAS 4515-0194

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

Autos

clasificados.clarin.com



15 VENTA AUTOMOTORES

**AUTOMOVILES** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

HONDA

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com

15 VENTA **AUTOMOTORES** 

VW Polo 24 MSIMT Nuevo Polo 9000k impec e/gtia d/fabrica Tit al dia u\$s20.000 caba 155247-8789

4x4, PICK UPS, VANS, UTILITARIOS YOTROS

VENTA

HONDA HRV 17 EX Bridgestone x4 poco uso impec 11-3520-8507



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar



clasificados.clarin.com

24 PEDIDO ADMINISTRACION

**R24 EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

CAJERAS para Discoteca p/Fin de semana CV 1144172797 CABA

**R30** 

ELECTRÓNICOS, **MECÁNICOS Y OTROS** 

**PEDIDO** 

TECNICO Electric / electromec rec

egresad emecanica70@yahoo.com Subí tu currículum a

www.empleos.clarin.com

**R32 PROFESIONALES** 

PEDIDO

MEDICO /A p/Cons planta indus-trial Zona Oeste Dias y Hor a conv CV: dmsanchez@cemiba.com.ar

MEDICO p/Consult externo CABA Dias y Horario a convenir Enviar CV: dmsanchez@cemiba.com.ar

34 PEDIDO SERVICIOS

PERSONAL AUXILIAR

**DE CASAS Y OTROS** 

**PEDIDO** 

NINERA desde Vie16hs a Dom18hs Ed/18-40an Pres: 27/06 d/9a12h Henry Ford 2446 Gral. Pacheco

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

**R36** DE TRANSPORTE, AUTOS

YABASTECIMIENTO **PEDIDO** 

CHOFERES, PERSONAL

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Cobalt - Spin - Prisma II.64033783 CHOFER p/Reparto Presentarse Quintana 2365 L. del Mirador

CHOFER Taxi turno%1157030717

CHOFERES Didi Uber Cabify reg cat D Spin Logan Prisma 1162205112

37 PEDIDO SERVICIOS

OFICIOS Y **R37 OCUPACIONES VARIAS** 

PEDIDO

AYUDANTE de COCINA joven con experienc. Pres Av Córdoba 1399

CARPINTERO Of multiple 30-50 ans c/exp CV al WhatSapp II.67I0-I076

CARPINTERO Oficial c/experencia

cocinas, placares melamina Zona V.Adelina 115697-7258

CHAPISTA / PINTOR DE BUSES c/experiencia. Resida zona Sur: En-viar CV a: rrhh.ruta66@gmail.com

CHAPISTA Oficial c/Ref (exc) p/taller en S. Fdo (que viva cerca). Buen sueldo 1125465088.

EMPLEADA P/Atención al público zona Villa Devoto part time Enviar CV a: atenciondevoto@gmail.com

EMPLEADO c/conoc mant de prop Cap y z/Nte leofa40@yahoo.com.ar

EMPLEADO p/Granja, con/sin/exp. 18-35añ Z/V.Crespo 1130874897 FIAMBRERO /A y Repositor c/exper Caseros 1953 Cap Tel II36673511

GUILLOTINISTAS p/zona Capital c/experiencia comprobable de forma excluyente mínimo 5 años enviar CV a: cvartesgrafica@gmail.com

LAVADORES C/Exp. 1164964858

MECANICO Tareas Varias p/Taller Rectific Motores 7/Caseros v alred CV a: rrhhmotores@yahoo.com.ar

OFICIAL MECANICO/ELECTRICO p/ manten industrial z/P. de la Noria. CV a: indelmecisa@gmail.com

OPERARIO Ayud sep manej maq ele JMde Rosas 9366 km24 Laferrere

PANADERO con exper. viva en zona Malabia 1395 CABA 11-34658297

PANADERO y/o ayudante zona Villa Crespo 1131549981 CABA

PERSONAL de VIGILANCIA PRIVADA PARA ZONA CABA. COOPERATIVA SOLICITA. Residir en Zona o SUS ALREDEDORES (NO EXCLUYEN-TE).Requisitos Mayor de 21 años. ANALITICO EN MANO.SIN ANTECE-DENTES PENALES.Full Time.C.V.a:seguridadescts@gmail.com

PERSONAL Gastronomico.Cocina, Salón y caja Enviar CV al mail: cvs.zidane@gmail.com

PIZZERO Maestro pizzero c/ experiencia. M. Castro 505 esq. P. Lucena Lomas de Zamora. Dia 26 de 19 a 22 hr o al 1151508457

REPOSITOR Belaustegui 530 Cap

REPOSITOR p/supermercado z/Nu-ñez sólo whatsApp 15-6207-8899

REPOSITOR Super Bulnes 2180

SOLDADOR MIG-TIG aluminio/acero JM de Rosas 9366 k24 laferrere

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analítico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o de Israel 3748 Villa Lynch. 11-3632-1320. Enviar cvsvigilancia@gmail.com

Subí tu currículum a

www.empleos.clarin.com



Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia

0810.222.8476

Medios de pago:

### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

Clasificados 53 CLARIN - MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

## Servicios

clasificados.clarin.com

41 OFREC. DECORACION

CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

DECORACION

**iENCONTRÁ EL CRÉDITO,** PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

PROFESIONALESY **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADA desalojos 1544443086 ABOGADO jubilacion 1550152499

R47 SALUDYBELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

47 OFREC. BELLEZA

**SALUDY BELLEZA** 

BELLEZA

MASAJISTA Terapeuta Profesional. Zona Recoleta 1133317026

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

SENORA solo domicilio II53866166

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE Natural Retornos Inmediatos No Falla Jamas 1164684740

VIDENTE Union Pareja II54943397

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción © 011-6450-2473

## **Legales**

75 OFREC. CONVOCATORIAS

PAGOS DE DIVIDENDOS,

AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA MUTUAL PARA TRABAJADORES DE LA IN-DUSTRIA DEL TABACO Y AFINES "GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES" El presidente - Sr. Raúl Quiñones - CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 26 DE JULIO
DE 2024 por el ejercicio social cerrado al 31 de marzo de 2024, a
efectuarse en primera y segunda efectuarse en primera y segunda convocatoria, a las 14 y a las 14 y 30 horas, respectivamente, en su sede social, sita en Bolivia 384 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente Orden del día, 1º) Lectura del Acta anterior. 2º) Designación de dos asambleistas para firmar el Acta. 3º) Lectura y Consideración de la Memoria Anual. 4º) Consideración de los Estados contables, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de fondos e Informe de la Junta de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio Social comprendido entre el 01 de Abril de 2023 y el 31 de Marzo de 2024. 5º) Consideración del Tratamiento del resultado del Ejercicio. 6º) Consideración de las modificaciones de los cuadros de propuestas de Ayudas Económicas y Ayu-das Económicas de Emergencia que otorga la Mutual, en relación a los montos y las tasas de servicio. 7º) Consideración de las actualizaciones del monto de la cuota social con las disposiciones del artículo 41 del Estatuto Social, la Asamblea sesionará a la hora de la Convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto, caso contrario y luego de treinta minutos de espera, se sesionará con los socios presentes siempre que su número sea mayor

al de los miembros titulares del

Consejo Directivo y la Junta de Fis-

CONVOCATORIAS

calización. Los que firman al pie fueron designados en Acta Nº 66 de fecha 20-10-2023, según Libro Acta de Asamblea Nro. 3 Por Con-sejo Directivo MIGUEL ANGEL COR-DÓBA Secretario RAUL EDGARDO QUIÑONES Presidente

CONVOCATORIA Bolsa de Comercio

75 OFREC.

de Bahía Blanca Sociedad Anónima. De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segun-do del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades Comerciales, el Directorio convoca a los señores Accionistas de Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Sociedad Anónima (CUIT 30-58217065-3) a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 15 de julio de 2024, en primera convocatoria a las 12 hs y en segunda convocatoria a las 13 hs de ese mismo día en su sede hs de ese mismo día, en su sede social de Avenida Colón 2 de la ciu-dad de Bahía Blanca, para considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas presentes en la asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción y firma del acta. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario General, Estados Conta-bles, Informe del Síndico correspondiente al cuadragésimo quinto ejer-cicio económico, iniciado el 1º de abril de 2023 y finalizado el 31 de marzo de 2024 que incluyen los estados consolidados con lá sociedad controlada Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U. (CUIT 30-66415587-3), Valiant Asset Management Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.U. (CUIT 30-71591453-7) por el mismo período y de las gestiones del Directorio, del Comité Ejecutivo y del Síndico durante el ejercicio. ciones al Directorio y Comité Ejecutivo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024, aún en exceso del artículo 261 de la LGS. 4º) Consideración de las remuneraciones al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024. 5º) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directorio. 6º) Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio. 7º) Fijación del monto qué se destinará a efectuar donaciones, otorgar subsidios, becas o premios a personas físicas o jurídicas, instituciones públicas, privadas o asistenciales y determinación de la partida a asignar a la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. 8º) Autorizaciones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. NOTA: articulo 238 de la Ley General de Sociedades: Para asistir a las Asambleas los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación pa-ra que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir, antes de las 17 hs del día 8 de julio de 2024, en la sede social. El DIREC-TORIO. Sociedad incluida en art. 299 LGS. Oscar Antonio Marbella,

CONVOCATORIA DISTRITO III COLE-GIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA BUENOS AIRES LEY 10411

presidente.Patricio Mc Inemy, abo-

75 OFREC.

CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL OR-DINARIA, A CELEBRARSE EL DIA 27 DE JULIO DE 2024, A LAS 9.00 HS, EN LA CALLE 9 DE JULIO Nº 1062 DE LA CIUDAD DE CAÑUELAS, a los efectos de tratar el siguiente OR-DEN DEL DIA, 1º Lectura del orden del día, 2º Designación de un (1) asambleista como Secretario de Actas, 3º Designación de dos (2) Asambleistas para que en representación de la Asamblea y conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben el Acta respectiva, 4º
Lectura de la Memoria anual y Consideración de los gastos y recursos
del ejercicio fenecido, comprendido
entre 01/01/2023 y el
31/12/2023, 5ºConsideración del
presupuesto anual de gastos y presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos del Colegio de Distrito III, correspondiente al año 2025. LOS COLEGIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA DEBERAN CONTAR CON SU MATRICULA PAGA HASTA LA PRIMERA (1ra) CUOTA DEL AÑO 2024 INCLUSIVE. (A partir del día 12 de julio de 2024 se pone a disposición de los Matriculados en Sede Distrital la documentación a considerar en el Orden del ción a considerar en el Orden del Día, según Resolución 231/97 ar-tículo 3º). PATRICIA DEL LUJAN ACOSTA, SECRETARIA DIII. RICAR-DO JOSE SPADARO, PRESIDENTE

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA OBRA SOCIAL MU-TUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL AR-GENTINA (OSMITA).Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria que esta Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina realizará el día jueves 8 de agosto de 2024 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en forma presencial y en el Auditorio de su sede, sita en la ca-lle Paraguay 610, Piso 2, de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 2º) Tratamiento de la aprobación de la compra del inmueble ubicado en Paraguay 610, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus dependencias y aprobación de los costos y gastos. 3º) Conferir autorizaciones para realizar la operación en cuestión. Ciudad de Buenos Aires, 6 de junio de 2024. German Goltz, Secretario. Cont. Eduardo Detoma, Presidente

CUIT 33-50000517-9 - BANCO SU-PERVIELLE S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 11 de julio de 2024 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas (en adelante, "Asamblea") a celebrarse el día 11 de julio de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, la cual será celebrada a distancia a través de la plataforma "Microsoft Teams«". La Ásamblea considerará el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos ac-cionistas para firmar el acta de asamblea 2. Ampliación del número de miembros Titulares para integrar el Directorio 3. Designación de un miembro Titular del Directorio 4. Autorizaciones Se deja constancia que la Asamblea se réalizará en forma virtual en atención a lo dispuesto en el Artículo 26 BIS del Estatuto Social de la Sociedad. Sobre el particular, se destaca que la plataforma "Microsoft Teams" permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simúltanea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copía en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea se enviará a los Señores

CONVOCATORIAS

accionistas registrados un enlace a la herramienta "Microsoft Teams«" y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar lá participación y votación de los Senores accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se admitirán participantes con posterioridad al inicio de la misma. En forma pre-via a la apertura de la Asamblea, los participantes deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los Señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fisca-lizadora que participen de la Asam-blea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Nota 1: Solo podrán asistir a la Asamblea los Señores accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las 18.00 horas del día 4 de julio de 2024. Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores,

75 OFREC.

siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; ti-po y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indi-cación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores accionistas por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervie-

al momento de la inscripción para participar de la Asamblea el titular

de las acciones deberá informar los

AVISOS AL COMERCIO

EL Partido Socialista Auténtico Provincia de BS AS. Informa que el balance correspondiente al año 2022 puede ser consultado en la página www.pjn.gov.ar

**R76** JUDICIALES

ARTÍCULO 1º. - Impónese sanción de multa de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000) a la razón social TELECOM ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945373-8, con constituido en Alicia Moreau de Justo 50, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 46 de la Ley Nº 24.240 al no haber cumplido el acuerdo arribado en autos, conforme a los considerandos de la presente disposi-

"DISPOSICIÓN -DNDC#MPYT. Expediente 0302996/2017. Impónese sanción de multa de PE-SÓS CIENTO TREINTA MIL (\$ 130.000) a la razón social BANCO SANTANDER RIO S.A., CUIT N 30-50000845-4, con constituido en la calle San Martin Nº 296, piso 3º de la Ciudad Autó noma de Buenos Aires, por infrac-ción al Artículo 46 de la Ley Nº 24240 al no haber cumplido en debido tiempo y forma el acuerdo arribado en autos, conforme a los considerandos de la presente disposición. Dirección Nacional de Defensa del Consumidor".

## Tenga un Baño Seguro FACIL 2 AÑOS GAPANTIA CONTE DE BARRAS - 2 AÑOS GARANTIA Ø11-3476-2677 www.DuchaFacil.com.ar



# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR



Inmuebles

### **Clarín**grilla Nº 20.146 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Mme. de Genlis.

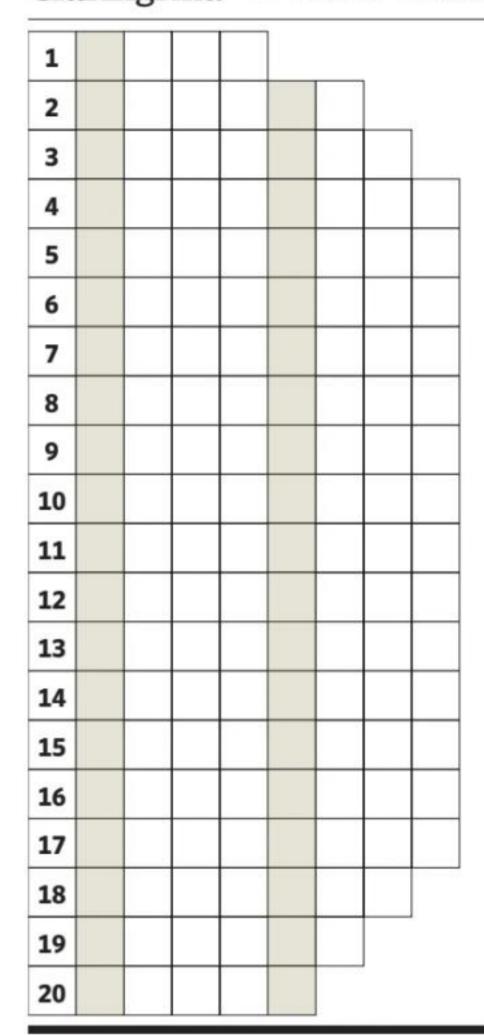

### **Definiciones**

1 ► Lugar preparado para guardar el trigo u otras semillas o forrajes; 2 ▶ Quím. Que no cambia fácilmente por medios químicos; 3 > Creación imaginaria del espíritu tomada como realidad; 4 ► Todo aquello que sirve para ungir o untar; 5 ▶ Procurar, tratar, acometer; 6 ▶ Perfume concentrado; 7 ▶ Librado de una obligación o castigo; 8 ▶ Temor morboso al vino y otras bebidas alcohólicas; 9 ► Muy dado a los placeres y a la buena vida; 10 ► Acusación propuesta ante un juez contra una persona; 11 ▶ Poét. Dícese de las aguas corrientes ruidosas; 12 ► Sentir resentimiento contra el que posee una cosa que nosotros no poseemos; 13 ► Evaluado, examinado, probado; 14 ▶ Imprimir figuras, dibujos o letras sobre un papel, tela, etc., ejerciendo presión; 15 ► Dep. Dispositivos que se utilizan como base para realizar ciertos ejercicios gimnásticos; 16 ► Que ocupa el último lugar en una serie ordenada de mil; 17 ▶ Pizarra, roca metamórfica homogénea de color negro azulado y grano muy fino, que se divide con facilidad en hojas planas y delgadas; 18 ► Dícese del cielo cuando está cubierto de nubes; 19 ▶ Que se distingue bien, no confuso; 20 ► Visible, manifiesto, evidente.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - ba - bia - bla - di - dí - diar - do - do - do - do - e - en - es - es - ex - fo - güen - i - in - lé - lla - lo - me mi - mi - mo - ner - ní - no - no - nu - ob - pa - par que - qui - quis - ra - ra - re - re - ri - si - si - si - so - ta - tam - tar - te - te - ten - tes - ti - to - to - to - tos trac - un - un - vi - vio.

## Sudoku

Nº 6.839

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico | ) |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        | 4 |   |   | 3 |   |   | 2 |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
| 1      |   | 8 |   |   | 6 |   |   | 4 |
|        | 6 |   |   | 2 |   | 9 |   | 7 |
|        | 3 |   |   | 9 | 5 |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   | 8 |   | 8 |
|        | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   | 1 | 7 |   |   |   |   | 8 |
|        |   |   |   |   | 4 | 7 |   |   |

|   |   |   |   | 9 |   |   | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9 | 1 |   |   |   | 2 |   | 0 |
|   | 7 |   |   |   | 5 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   | 7 | 5 |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   |   |   | 6 |
|   |   |   |   | 1 | 9 |   | 2 |   |
|   |   |   | 6 |   | 2 |   |   | 3 |
| 4 |   |   | 7 |   |   |   | 1 | 8 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DE LA<br>REALEZA<br>TERCO,<br>OBSTINADO  | <b></b>                                  | PAQUETE<br>DE<br>CIGARRILLOS        | ₹                                      | JUNTÉ<br>SARCÁS-<br>TICA      | ₹                                              | ARCHIPIÉ-<br>LAGO DE<br>PORTUGAL<br>ALEGAR | ₹                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| L>                                       |                                          |                                     |                                        | +                             |                                                | +                                          |                                |
| QUE TIENE<br>ALAS                        |                                          | SECO,<br>ESTÉRIL<br>ALOE,<br>PLANTA | <b>→</b>                               |                               |                                                |                                            |                                |
| L <b>&gt;</b>                            |                                          | ₩                                   |                                        |                               | PATRIA DE<br>ABRAHAM<br>DISERTAN-<br>TE (FEM.) | <b>→</b>                                   |                                |
| YERNO DE<br>MAHOMA                       | SABE<br>CLARO EN<br>EL RAZO-<br>NAMIENTO | <b>→</b>                            |                                        |                               | +                                              |                                            |                                |
| L <b>&gt;</b>                            | +                                        |                                     | PARTE<br>DEL OJO<br>REINO DE<br>ULISES | <b>→</b>                      |                                                |                                            |                                |
| PONER<br>ALGO EN<br>UN LUGAR<br>OBEDECED | <b>&gt;</b>                              |                                     | +                                      |                               |                                                |                                            | UNO DE<br>LOS MESES<br>DEL AÑO |
| 4                                        |                                          |                                     |                                        |                               |                                                | NECESIDAD<br>DE BEBER                      | <b>*</b>                       |
| CÓLERA,<br>FURIA<br>ABREV. DE<br>USTED   | <b>*</b>                                 |                                     |                                        | HEMBRA<br>DEL OSO<br>ALUMINIO | <b>→</b>                                       | *                                          |                                |
| 4                                        |                                          | TORTUGA<br>DEL MAR                  | <b>→</b>                               | +                             |                                                |                                            |                                |
| DE FORMA<br>DE ÓVALO                     | <b>→</b>                                 |                                     |                                        |                               |                                                |                                            |                                |

### Soluciones

### Sudoku Nº 6.838

### Básico

|     |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
| 8   | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 |
|     |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
|     |   |   | 4 |   |   |   |   |   |
| 1   | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 |
|     |   |   | 6 |   |   |   |   |   |
|     |   |   | 1 |   |   |   |   | 7 |
| 7   | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 335 |   |   |   |   |   |   |   |   |

|     | AV | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7  | 5   | 8   | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 |
|     | 2  | 6   | 3   | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 |
|     | 1  | 4   | 9   | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 |
|     | 3  | 1   | 4   | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 |
|     | 6  | 2   | 7   | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
|     | 8  | 9   | 5   | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
|     | 5  | 8   | 2   | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 |
|     | 9  | 3   | 6   | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
|     | 4  | 7   | 1   | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 |

### Claringrilla Nº 20.145

Se tiene por valiente al cobarde que teme huir. Thomas Fuller. Historiador y teólogo

| rit | ánic | 00. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 1    | N   | S | 0 | L | E | N | Т | E | ľ |
| 2   | E    | S   | E | N | C | 1 | E | R | 0 |   |
| 3   | М    | E   | Т | E | 0 | R | 1 | Т | 0 |   |
| 4   | С    | Н   | 1 | М | В | 0 | Т | E |   |   |
| 5   | Т    | R   | Ε | P | Α | D | 0 | R |   |   |
| 6   | C    | Α   | N | A | R | 1 | Α | S |   |   |
| 7   | F    | R   | E | U | D | 1 | Α | N | 0 |   |
| 8   | E    | S   | P | L | E | N | D | 0 | R |   |
| 9   | В    | R   | 0 | N | Q | U | 1 | 0 |   | - |
| 10  | P    | 0   | R | Т | U | G | Α | L |   |   |
| 11  | 1    | N   | ٧ | 1 | E | R | N | 0 |   |   |
| 12  | С    | U   | Α | R | Т | 1 | L | L | A |   |
| 13  | S    | 0   | L | ٧ | E | N | Т | A | R |   |
| 14  | Α    | В   | 1 | S | М | Α | D | 0 |   | 7 |
| 15  | U    | В   | E | Т | E | N | S | E |   |   |
| 16  | P    | 0   | N | С | н | E | R | Α |   |   |
| 17  | Α    | L   | Т | R | U | 1 | S | М | 0 |   |
| 18  | D    | 1   | Ε | С | 1 | S | É | 1 | S |   |
| 19  | ٧    | 1   | Α | С | R | U | С | 1 | S |   |
| _   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Solución Autodefinido

Horizontales. Pertinaz, árido, alado, Ur, conoce, Alí, iris, ubicar, acatad, ira, osa, Ud., carey, ovalado. Verticales. Real, lúcido, acíbar, atado, Ítaca, irónica, Al, uní, oradora, aducir, sed, Azores, mayo.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 4.000,00 - Preescolar Genios \$ 3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$5.999,90 - ELLE Cocina \$2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14,999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1,999,90 - ELLE Decoración \$ 3,500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90 -

### Edición del día

Edición de 72 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 72 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

**CARTAS AL PAIS** 

### "Las 'Damas rosadas' necesitan de la solidaridad de todos"

El último domingo, en la iglesia de las Esclavas, hemos sido convocados todos, sin excepción. El Padre, desde el púlpito, elevó su voz sonora, para que nadie quedara sin escuchar su ruego: "'Las Damas Rosadas' esperan impacientes de nuestra comprensión y ayuda en pos de proteger a los más desvalidos".

Tal cual lo oyen, necesitan ovillos de lana para tejer. Ellas, las "Rosadas", son las encargadas de implementar y darles forma a esos ovillos, para proporcionarles ese calor que tanto necesitan los recién nacidos. en sus primeros días, para subsistir. Apoyemos con generosidad esta iniciativa que con tanta buena voluntad nos acercan estas "Damas" solidarias, para ofrecerles ese afecto, dulzura y

amor a esa cantidad de niños inocentes y desvalidos. Pueden pasar por la misma Maternidad "Ramón Sardá", en esa secretaría o en cuanta iglesia le quede más cercana. La filantropía es un don que se encuentra muy devaluada, renegada en nuestra sociedad. La mejor manera de ayudar a nuestros semejantes, es ayudando a los más débiles y desamparados. A los que vienen a éste mundo con lo puesto, piel y hueso, que necesitan ser abrigados porque son los recién nacidos. Ese fue el sentido, el lema del donante de la Maternidad, proteger al que



no tiene nada. Su sólo llanto ahogado nos reclama ese calor. Son aquellos que precisan de todo nuestro afecto, favor y caridad. ¡Apoyémoslos! Se nos presenta gratamente esta oportunidad de mirar al otro, a nuestro prójimo. No la desperdiciemos aportando lo que podamos en beneficio de aquellos que más lo reclaman.

### Ernesto S. Ballvé Sardá

jackyballve@gmail.com

### Voces que se alzan por la desaparición de Loan

· Hace muchos años asistí a un Congreso Internacional de Derechos de Autor en Asunción, Paraguay. Me hospedé en un hotel. Al entrar a mi habitación noté que además de la cama, había una cunita de roble. Le comenté al botones que había pedido una habitación individual y no necesitaba la cuna, a lo que él respondió que había una en todas las habitaciones. ¿Por qué?, le pregunté. "Por la gente que viene a buscar bebés", respondió, como si se tratase de algo habitual y cotidiano.

Hoy nos rasgamos las vestiduras por la "desaparición" de Loan, pero todos sabemos que la venta y compra de bebés en nuestro país y países limítrofes es un viejísimo "modus operandi" de oscuras organizaciones amparadas por el poder de turno. ¡Cuánta hipocresía!

Como la de la Iglesia Católica que recién hoy se escandaliza de los obscenos índices de pobreza e indigencia. No hay peor ciego que el que no quiere ver ...

### Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

 La historia de Loan, como de tantos otros niños que han desaparecido, nos tiene a todos muy consternados. Nos preguntamos qué pasó, por qué tanta mentira, tanto silencio, tanta demora para investigar. Los argentinos nos hemos acostumbrado a tener una Justicia simulada. Será por esto que hay tanta corrupción e impunidad.

Los Loan de la vida saben que sólo se hará Justicia con jueces probos, independientes, íntegros, intachables, idóneos, capaces, valientes. Es por eso que me resulta totalmente incomprensible la nominación de un juez como Lijo para ocupar la vacante de Elena Highton de Nolasco en la CSJN. Necesitamos jueces dispuestos a combatir la corrupción, venga de donde venga; la trata, el narcotráfico, el robo de niños, el crimen, la impunidad.

No podemos seguir teniendo jueces que abren la puerta de la impunidad a los corruptos.

### Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

 La organización Missing Children registra actualmente más de 100 niños y adolescentes desaparecidos. Me pregunto si en el caso que conmociona al país sobre la desaparición de Loan se está haciendo correctamente el operativo de búsqueda según el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y si

los poderes del Estado, en todos sus estamentos, están poniendo todos los recursos humanos y materiales necesarios para mejorar los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas.

### **Patricio Oschlies**

poschlies@yahoo.com.ar

 Que la Cámara de Casación, considere que son aportes electorales las coimas que aparecen en los Cuadernos " de las coimas", es un chiste y una verdadera "confesión de parte", del carácter corrupto e ineficiente de la justicia Argentina. Nuestra situación es consecuencia de la existencia de una Justicia burocrática y podrida. Lo mismo pasa con la desaparición del nene de Corrientes, Loan. No es tan difícil para los policías y jueces saber quiénes forman las redes de trata y pedofilia.

La inteligencia criminal falla a propósito, como falla la que debería terminar con las redes de narcotráfico. La corrupción alentada desde el neoperonismo y los delincuentes "K" han podrido a nuestra sociedad hasta límites desconocidos para la gente común.

Que haya gente que aún apoya a personajes como Cristina Kirchner y Kicillof, marca la ignorancia de una sociedad aplastada y deformada por mentiras y estafas.

### **Esteban Tortarolo**

etrtarolo@gmail.com

### "Nos dicen cómo ahorrar, mientras ellos despilfarran"

La gravedad de la situación que transitamos en miras de estar mejor, es muy grave; cuando comienza elevarse el número de desempleados, no es un tema fácil de revertir. Eso a su vez ocasiona incertidumbre de los que aún están empleados y un miedo a los dadores de trabajo que dependen del consumo.

Los economistas hablan de números y de proyectos a largo plazo, pero los trabajadores hablamos de llegar a fin de mes, de no poder con todo, de canjear esto por aquello frente a la góndola, de elegir la verdura de ocasión y de tantas otras cosas que las estadísticas no entienden.

Nos dan consejos para ahorrar en gas o luz mientras ellos despilfarran en viajes o dietas superiores a cualquier jubilación o sueldo. No nos digan cómo ahorrar, mejor sería crear condiciones necesarias para que todos logremos ganar lo suficiente para vivir dignamente.

### Susana Mastronardi

susumastro@gmail.com

### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MÁX

13°

MAÑANA

MÁX

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. № 41





ACTUALIZADAS Por Maitena



ay muchas maneras de esca-

par a la depresión, una de las

más sencillas es decirse a sí

mismo varias veces no estoy deprimido, pero como esa

nunca funciona, el argentino termina yen-

do a terapia, al gimnasio, a bailar o a buscar lo

distinto, lo raro, lo esotérico, eso que casi

nunca aparece: las piedras mágicas que te

salvan de todo o los extraterrestres que se

supone que siempre están un poco más allá

de este mundo imperfecto y que suelen ab-

ducirte cuando menos lo esperas.

TOTAL YO TAMPOCO TENGO VIDA. HAGO LAS COMPRAS. (OCINO, LAVO, LIMPIO ...

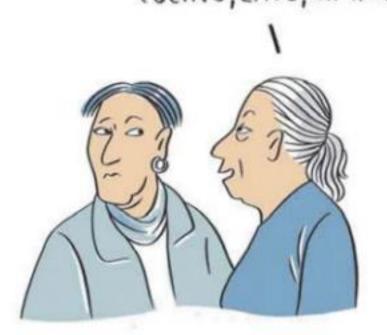

... Si PUDIERA ELEGIR PREFERIRÍA ESTAR EN LA CAMA EMPASTILLADA MIRANDO PELÍCULAS



## **Pasiones Argentinas**

## Del fantasma de la nona a los platillos voladores

**Marcial Gala** Escritor cubano

El argentino es ufólogo por naturaleza, le contó cómo lo habían abducido y llevado a gusta creer que está a punto de arribar al gran un mundo paralelo para luego regresarlo. Y sí, misterio, siempre hay alguien que te habla hay algo misterioso en vivir en un país llay te dice, ya sea tu perro muerto o vivo o las mado Argentina, sabemos que la plata (argento) es un metal signado por el misterio, emanaciones de esa ciudad subterránea que queda en las sierras de Córdoba y a la que sotal vez por eso los que vivimos acá tenemos tanto problemas con la plata o sea dinero que lo los elegidos pueden llegar. Conozco a alguien que tiene una habitación llena de piesiempre está en un movimiento perpetuo, dras misteriosas que cambian de color cuande suba y baja, que recuerda a ese perpetuum do las naves alienígenas se acercan. Nada ramobile que quisieron crear científicos de épocas pasadas y que fracasaron hasta que ro, un conocido locutor de la tele hace poco

llegó Newton y les contó acerca de la fricción y la gravedad y otras cosas.

Acá muchos han tenido su experiencia extraterrestre o ectoplasmática, hay muchos que te hablan del fantasma de la nona italiana o del abuelo asturiano o mapuche que se te aparece para decirte que le pongas Lautaro, Giovanni o Juan a su nieto. No pasa como en Cuba que los muertos solo aparecen para revelarte dónde está enterrado el tesoro, no, acá los fantasmas son más ligeros, no revelan nada, se aparecen y ya, sin que uno los convoque. Fantasmas familiares que habitan viejas casas.

Respecto a los alienígenas que llegan a estas tierras del sur, son algo convencionales en su aspecto, son los famosos hombrecitos verdes del cine, pero diferentes en sus cometidos, a veces se limitan a pasar mientras uno bebe un malbec en una de esas generosas bodegas de Mendoza y en plena noche ves un rastro de luz que te deja boquiabierto. Y cuando te preparas para pedir un deseo la luz cambia de color y no es un helicóptero aunque se pare en el cielo porque intuyes que tiene forma de platillo volador. Otras veces la nave baja y te abduce hasta la paradisíaca ciudad que queda dentro de la montaña y después te regresa, especie de uber del más allá, gratis. Te regresa para que vayas a la televisión y te levanten en Bendita o en Crónica, esos dos inefables programas argentinos que cuando pones youtube aparecen sus titulares entre signos de admiración: ¡Se lo llevaron y luego lo trajeron!

En fin, deprimirse acá es un desperdicio.

CRIST

Vuelta al cole

YO, MATÍAS Por Sendra

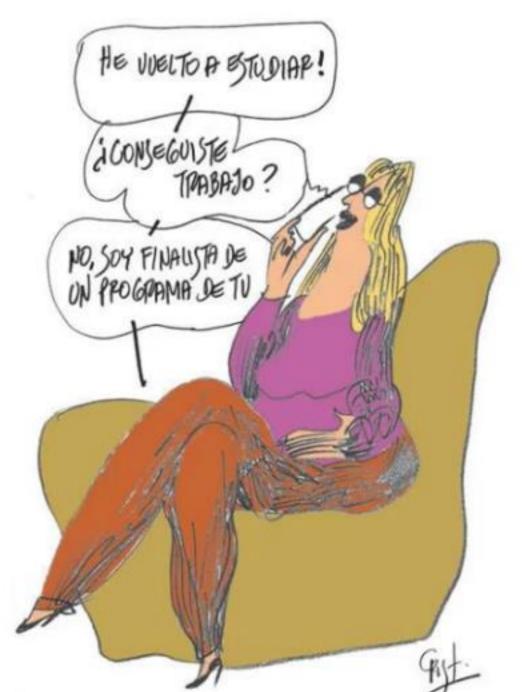









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

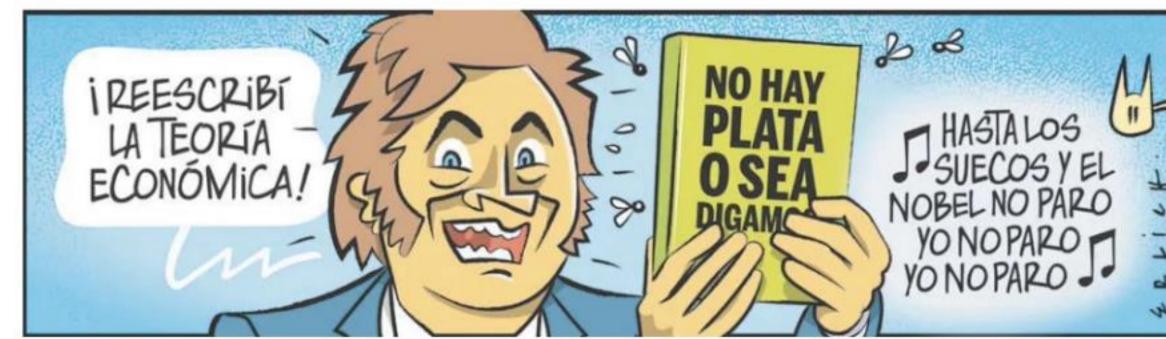